### espectáculos

Cecilia Roth, el cine, el teatro y la política entre sus dos lugares en el mundo

Está filmando en Madrid, pero volverá en octubre para una obra local; sus roles en Goyo y Culpa cero y su visión de la actualidad



-sociedad

Marina Huerta y Horacio Casini, del Instituto Balseiro, recibieron el prestigioso premio Dirac por su aporte en el campo de la física cuántica. Página 24



# LANACION

LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Acusan a Fernández de violar la restricción del juez y contactar a Fabiola Yañez

DENUNCIA. Según el expresidente, los moretones fueron causados por un tratamiento estético

El expresidente Alberto Fernández intentó violar las restricciones que impuso el juez Julián Ercolini para impedirle que vuelva a contactar a Fabiola Yañez, según confirmaron a LA NACION allegados a la ex primera dama. Ese intento, que habría sido a través de terceros, determinó que Ercolini resolviera el viernes pasado

secuestrar el teléfono celular de Fernández. El fiscal Carlos Rívolo buscará mañana tomar declaración a Yañez para avanzar en el caso. Ayer se conocieron las primeras declaraciones de Fernández tras la acusación de violencia de género. El expresidente eligió hablar con el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, quien

sostuvo que Fernández argumentó que los moretones que mostraron las fotos de Yañez habían sido producto de"un tratamiento estético contra las arrugas". Página 8

Inminente llamado a indagatoria por los contratos de seguros Hernán Cappiello. Página 10

#### **EL ESCENARIO**

El peronismo en su laberinto

Claudio Jacquelin Página 12

Los medallistas Bosco y Torres,

abanderados en el cierre

### PARÍS 2024 La nueva misión olímpica: Los Ángeles 28



deportes — PARÍS (De nuestros enviados especiales). – Los Juegos Olímpicos en la capital francesa se despidieron con un show espectacular en el estadio de Saint-Denis, donde el actor Tom Cruise fue el protagonista de un legado cinematográfico rumbo a la próxima cita, en Los Ángeles 2028. Para la Argentina, aunque hubo una leve mejoría con respecto a Tokio 2020, el balance de tres medallas no tapa una deficiente previsión desde las bases.

### Preocupa el deficiente nivel de los alumnos que ingresan a la universidad

ALERTA. Docentes y autoridades advierten fallas en comprensión lectora, matemática básica y atención

El fenómeno lleva décadas, pero se acentuó tras la pandemia y encendió la alarma en las universidades: el deficiente nivel académico crece entre los alumnos que ingresan a cursar estudios superiores.

Docentes y autoridades de diversas instituciones consultadas admiten que los jóvenes presentan problemas en comprensión lectora, matemática elemental, atención y tolerancia a la frustración.

Los especialistas explican que es consecuencia de la mala preparación que reciben en la escuela secundaria y, también, del uso problemático de la tecnología.

Como paliativo, varias universidades diseñaron cursos niveladores y talleres de adaptación. Página 22

### Aumenta el transporte y crece la pelea por los subsidios

TARIFAS. La suba es del 37%; la Ciudad amenaza con una demanda judicial

Diego Cabot

LA NACION

En el mundo de los colectivos, todo lo que no sea suba de tarifas pasacasi inadvertido para el usuario. De hecho, hoy, después de varios meses de estar congelados, subirán 37% los boletos del autotransporte de pasajeros en el AMBA. Sin embargo, mientras esto sucede, recrudeció la pelea entre la Ciudad y la Nación por la quita de los subsidios para los colectivos que circulan solo por territorio porteño. Continúa en la página 18

### CUENTAS PENDIENTES

### Una paritaria con historias ocultas

Néstor O. Scibona PARA LA NACION-

entrodel universo de convenios colectivos de trabajo, eldelgremio de encargados de edificios está lejos de encuadrarseen una paritaria tal como la define la Real Academia Española ("organismo de carácter social constituido por representantes de patronos y obreros en número igualycon los mismos derechos"). La representatividad de cada parte, en este caso, resulta bien despareja. Continúa en la página 18

### EE.UU. indultaría a Maduro si deja el poder

VENEZUELA. La prensa de ese país reveló que la Casa Blanca inició negociaciones secretas; incluiría a la cúpula chavista. Página 5

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

### La invasión rusa | CONTRAATAQUE DE KIEV

# Ucrania se planta en suelo ruso y Moscú desvía recursos para frenar la ofensiva

Las autoridades militares afirman que la incursión fue frenada con bombardeos aéreos, drones y artillería, así como con el repliegue de unidades de combate desplegadas en la región ocupada de Kharkiv

KIEV.- Después de más de seis días de combates, Rusia admitió ayer que tropas ucranianas se habían adentrado en la región de Kursk en una incursión que, según un alto cargo de seguridad ucraniano, se propone "desestabilizar" a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania.

Ucrania lanzó una sorpresiva operación a gran escala en la región fronteriza rusa de Kursk, dos años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania y tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental.

El Ejército ruso reconoció de hecho que Ucrania penetró profundamente en su territorio al afirmar en un comunicado que había impedido "intentos de avance" en Tolpino, Juravli y Obshchi Kolodez, tres localidades situadas a unos 30 km de la frontera con la ex república soviética.

Los avances fueron frenados por bombardeos aéreos, drones y artillería, así como con el envío de contingentes del agrupamiento "norte", desplegado en la región ucraniana de Kharkiv, según la misma fuente.

"Estamos a la ofensiva", declaró por su parte el alto funcionario de seguridad ucraniano, bajo condición de anonimato. "El objetivo es estirar las posiciones del enemigo, infligir el máximo de pérdidas, desestabilizar la situación en Rusia, porque son incapaces de proteger sus propias fronteras", indicó.

Elfuncionarioaseguróque "miles" desoldados ucranianos participaban en la operación.

Decenas de vehículos blindados ucranianos en rutas de la región de Sumy, fronteriza con la de Kursk, con triángulos blancos pintados, supuestamente para identificar a las tropas ucranianas que participan en la incursión.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces mantiene una ofensiva implacable, ocupando franjas del este y el sur del país y sometiendo a las ciudades ucranianas a ataques diarios de artillería, misiles y drones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitió anteanoche por primera vez la implicación de su paísen la incursión en Rusia, e indicó

que esta busca "desplazar la guerra al territorio del agresor".

Según Moscú, que prometió una "respuesta severa", los ucranianos dispararon un misil contra un edificio en la ciudad de Kursk que hirió a 15 personas. Rusia anunció la evacuación de más de 76.000 personas en esa región.

El operador ferroviario ruso fletó trenes de emergencia de Kursk a Moscú, a unos 450 kilómetros de distancia, para quienes quieran abandonar el lugar.

"Da miedo tener helicópteros sobrevolandotu cabeza todo el tiempo. Cuando fue posible marcharse, me fui", declaró Marina, que se negó a dar su apellido, llegada ayer en tren a la capital rusa.

Ucrania, a su vez, pidió evacuar a al menos 20.000 civiles de la región de Sumy.

En un centro de evacuación en la capital regional homónima, Mykola, un jubilado de 70 años que abando nó su aldea -Khotyn, a unos 26 km de la frontera con Rusia-, afirmó que la ofensiva en territorio ruso le dio una dosis de ánimo. "Dejemos que descubranloquees. Noentienden loque es la guerra. Dejemos que lo prueben",

Los analistas indicaron que Kiev lanzó probablemente el asalto para aliviar la presión sobre sus tropas en otras partes del frente, superadas en númeroy faltas de armas.

Pero de momento, la incursión no ha debilitado la ofensiva rusa en el este de Ucrania, donde Moscú lleva meses ganando terreno, indicó el alto funcionario de seguridad ucraniano. "La presión en el este continúa; no han retirado sus tropas de esa zona", afirmó, aunque "la intensidad de los ataques rusos en el este ha bajado

El objetivo exacto de la operación no estaba claro, y los mandos militares ucranianos han adoptado una posición de secretismo, presumiblemente para facilitar el éxito de la misión. Los expertos militares han dicho que podría pretender desviar reservas rusas de los intensos combates en la región oriental ucraniana de Donetsk, mientras que un asesor presidencial sugirió que podría reforzar la posición de Kiev en cualquier negociación futura con Rusia.

La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova dijo que Ucrania "comprende perfectamente bien" que los recientes ataques "no tienen sentido desde un punto de vista militar".

"El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el mero propósito de intimidar a la población pacífica de Rusia", añadió.

Rusia impuso el estado de emergencia en la zona de Kursk y anunció el inicio de una "operación antiterrorista" allí y en otras dos regiones fronterizas.

El funcionario de seguridad ucraniano admite que Rusia "detendrá" tarde o temprano a las tropas ucranianas en la región de Kursk, pero si "al cabo de cierto tiempo no consiguiera retomar esos territorios, estos podrían utilizarse con fines políticos", por ejemplo durante negociaciones de paz.

También afirmó que Rusia, en respuesta a la incursión, prepara un ataque de misiles masivo contra "centros de mando" en Ucrania y aseguró que Kiev había avisado a sus aliados occidentales de la operación.

"Dado que se utilizaron activamente armas occidentales" en esta ofensiva, "nuestros socios occidentales participaron indirectamente en su planificación", señaló.

El funcionario ucraniano también aseguró que Kiev respeta "estrictamente el derecho humanitario" en su ofensiva y que no tiene la intención de anexionar las zonas que ocupa actualmente.

"Es muy importante que Ucrania no viole ninguna convención, respetamos estrictamente el derecho humanitario: no ejecutamos prisioneros, no violamos mujeres, no saqueamos", detalló.

En este contexto, Kiev y Moscú cruzaron acusaciones de provocar un incendio en los terrenos de la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas, que tiene presencia en la enorme instalación de seis reactores, dijo que sus expertos no habían detectado una brecha en la seguridad nuclear de la planta.

Agencias Reuters, AP, DPA y AFP



Blindados ucranianos, cerca de la frontera con Rusia, en la región de Kursk



Daños tras el impacto de un misil ucraniano en un edificio de Kursk

### Occidente afirma que Irán entregará misiles balísticos al Kremlin

Funcionarios de ambos gobiernos firmaron un contrato para que Teherán provea los Fath-360

en Irán para utilizar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, informaron a dos fuentes de inteligencia europeas, que añadieron que esperaban la entrega inminente de cientos de estas armas guiadas por satélite a Rusia para su guerra en Ucrania.

Se cree que representantes del Ministerio de Defensa ruso firmaron un contrato el 13 de diciembre

LONDRES. - Decenas de militares en Teherán con funcionarios irarusos están recibiendo formación níes para el Fath-360 y otro sistema de misiles balísticos construido por la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO), propiedad del gobierno iraní, llamado Ababil, según los funcionarios de inteligencia, que solicitaron el anonimato para poder hablar de asuntos delicados.

> Citando múltiples fuentes confidenciales de inteligencia, los funcionarios dijeron que personal

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

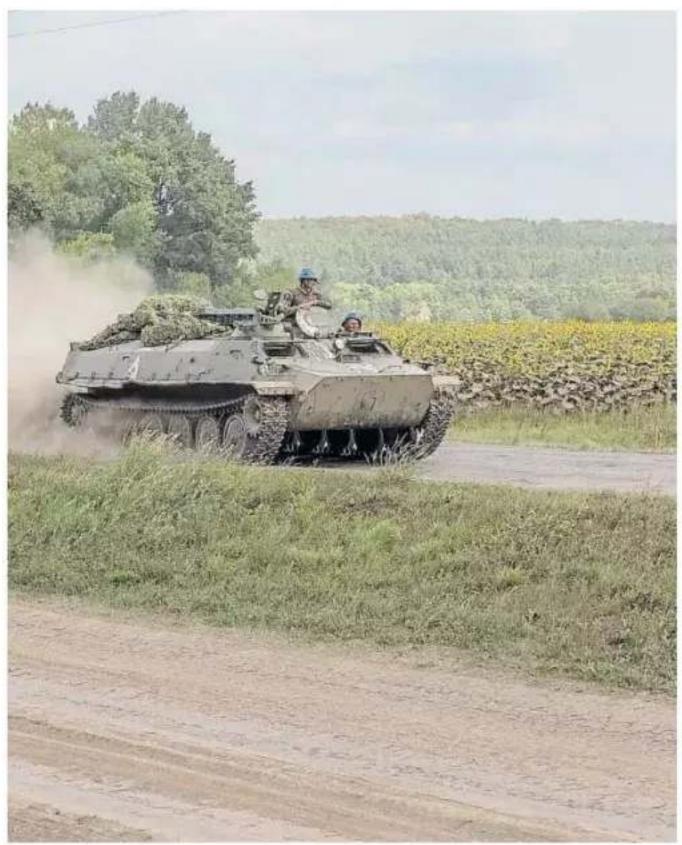

ROMAN PILIPEY/AFP

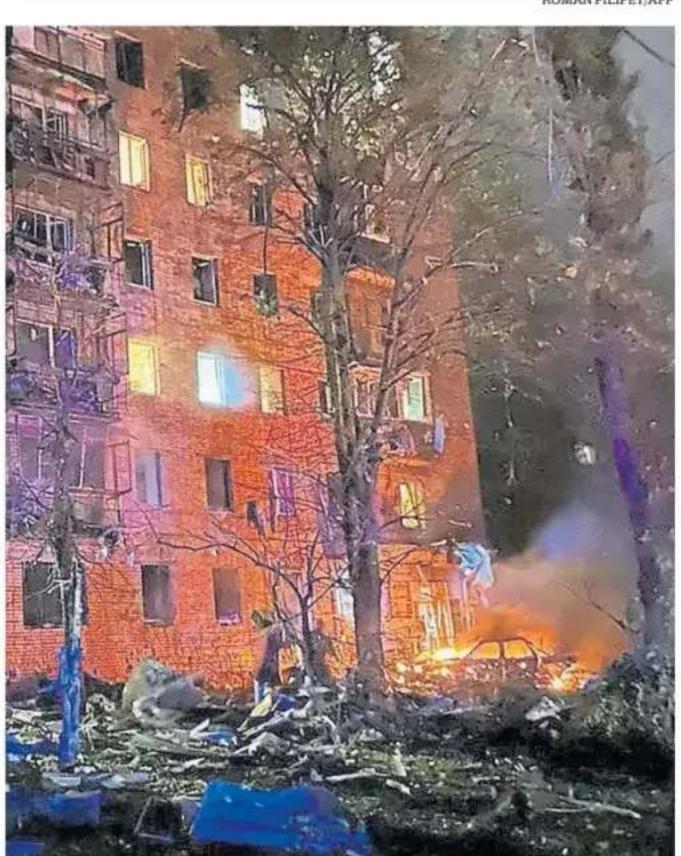

AF

ruso visitó Irán para aprender a manejar el sistema de defensa Fath-360, que lanza misiles con un alcance máximo de 120 km y una ojiva de 150 kg. Una de las fuentes afirmó que "el siguiente paso posible" tras la formación sería la entrega efectiva de los misiles a Rusia.

Moscú posee una serie de misiles balísticos propios, pero el suministro de los Fath-360 podría permitir a Rusia utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos situados más allá de la línea del frente, al tiempo que emplearía ojivas iraníes para objetivos de menor alcance, según un experto militar.

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense afirmóque Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y socios del G-7 "están preparados para dar una respuesta rápida y severa si Irán siguiera adelante con tales transferencias". "Representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", dijo el vocero. "La Casa Blanca advirtió repetidamente de la profundización de la asociación de seguridad entre Rusia e Irán desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania".

La Casa Blanca declinó confirmar que Irán estuviera entrenando a personal militar ruso en el uso del Fath-360 o que se estuviera preparando para enviar las armas a Rusia para su uso contra Ucrania.

Las dos fuentes de inteligencia no dieron un plazo exacto para la entrega prevista de misiles Fath-360 a Rusia, pero dijeron que sería pronto. No proporcionaron ninguna información sobre el estado del contrato Ababil. •

Agencias Reuters y AP

### La incursión sorpresa golpea a Rusia en su flanco más débil

#### OPINIÓN

Max Boot

THE WASHINGTON POST

WASHINGTON uando la guerra en Ucrania pareció estancarse, entre los ✓ analistas militares prevalecieron dos suposiciones. Primero, que era prácticamente imposible lograr un efecto sorpresa en un campo de batalla plagado de drones. Segundo, que era prácticamente imposible montar una ofensiva de rápido avance, dada la magnitud de las defensas erigidas por ambos bandos. Pero en los últimos pocos días Ucrania ha desafiado ambos presupuestos con su avanzada relámpago sobre la región rusa de Kursk, una zona muy conocida por los historiadores militares, ya que allí se libró una de las mayores batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial.

El martes, las fuerzas militares de Ucrania generaron impacto en el mundo -y en las defensas rusascuando atravesaron la frontera rusa con una columna de vehículos blindados desde la región ucraniana de Sumy. No es la primera vez que Ucrania realiza una incursión transfroncho más pequeñas conducidas por voluntarios rusos. En este caso fue algo mucho más ambicioso: una ofensiva de armamento combinado que incluyó vehículos blindados -algunos de fabricación alemana y norteamericana-, tropas de infantería, artillería y equipos de guerra electrónica. De la operación participaron elementos de cuatro brigadas ucranianas de élite.

Setrató, de hecho, del tipo deasalto bien planeado y bien ejecutado que los ucranianos aspiraban a lograr el año pasadoen una escala mucho mayor, cuando su objetivo era quebrar las líneas de defensa rusas en el sur de Ucrania y así cortar el puente terrestreentre Crimeay Rusia. Aquella esperada ofensiva fracasó debido a la buena preparación de las defensas rusas, con campos minados y trincheras que contaban con la cobertura de artillería pesada y una inmensa cantidad de drones.

Esta vez, sin embargo, los ucranianos incursionaron en la región de Kursk prácticamente a sus anchas, porque los rusos no esperaban que el ataque fuese ahí. Lo ocurrido parece reforzar la lección que dejó la rebelión del Grupo Wagner en junio de 2023, la agrupación mercenaria que encontró prácticamente despejado el camino a Moscú, antes de retrocedera último momento: el interior de Rusia apenas está defendido, y la pesada maquinaria militar rusa no tiene capacidad de reacción inmediata ante la aparición de una nueva amenaza. Eso nos obliga a preguntarnos por qué hace un año los ucranianos montaron un costoso y fútil asalto frontal contra las líneas rusas en vez de lanzar un "gancho por izquierda" a través de territorio ruso para atacar a los defensores desde la retaguardia, en una maniobra similar a la empleada por Estados Unidos contra las fuerzas iraquíes en Kuwait durante la Guerra del Golfo en 1991.

"En la planificación y combinación de fuerzas de la actual operación en Kursk los ucranianos han demostrado un sobresaliente nivel de engaño táctico, estratégico y operativo", escribió en X el mayor general retirado australiano Mick Ryan, autor del nuevo libro The war for Ukraine: strategy and adaptation (La guerra por Ucrania: estrategia y adaptación). "No se trata de un logro técnico, sino humano, de personas que desde febrero de 2022 vienen



dados desde la región ucraniana de Sumy. No es la primera vez que Ucrania realiza una incursión transfronteriza, pero eran operaciones mucho más pequeñas conducidas por

> Las Fuerzas Armadas y la dirigencia política de Rusia parecen totalmente atónitas ante la maniobra ucraniana. Según se informa, los ucranianos han capturado "a muchos" soldados rusos, prisioneros de guerra que pueden ser utilizados en futuros intercambios para liberar a los ucranianos que se encuentran cautivos de los rusos.

> Hasta el dictador ruso Vladimir Putin salió a quejarse: "El régimen de Kiev ha perpetrado otra provocación a gran escala". Parece que, en la grotesca visión del mundo que tiene Putin, es totalmente aceptable que Rusia lance una invasión ilegal y no provocada sobre Ucrania, peroque Ucrania responda incursionando en Rusia es "una provocación". ¿Cómo se atreven estos ucranianos a defenderse?

### ¿Quedarse o replegarse?

Ahora, aunque los ucranianos siguen avanzando, el Kremlin repite que la embestida fue derrotada. El jueves, el Instituto para el Estudio de la Guerra estimó que las fuerzas ucranianas habían incursionado al menos 34 kilómetros en Rusia, mientras que la revista *The Economist* informó que los ucranianos habían tomado unos 350 kilómetros cuadrados de territorio ruso.

La gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Las fuerzas ucranianas intentarán conservar el territorio ruso para tener mejores cartas en una eventual futura negociación o se replegarán a su propio territorio antes de que Rusia pueda movilizar una gran contraofensiva?

Parte de la respuesta dependerá de la actitud que tome Washington. Hasta ahora, el gobierno de Biden no se quejó por el uso de vehículos fabricados en Estados Unidos en esta ofensiva, pero tampoco le habría dado todavía permiso a Ucrania para usar misiles Atacms, también de fabricación norteamericana, para atacar aeródromos rusos y otros objetivos en el interior de Rusia. Un ataque de Atacms respaldado por los F-16 recién adquiridos por Ucrania es capaz de impedir cualquier tipo de contraataqueruso. Si la autorización de Washington no llega, las fuerzas ucranianas se verán obligadas a retirarse antes de tiempo. Y visto que Ucrania es capaz de violar la supuestas "líneas rojas" rusas y salirse con la suya, autorizar el uso de los misiles es unriesgo que el presidente Joe Biden

debería estar dispuesto a correr.

A pesar del éxito inicial del asalto ucraniano, su destino final—y su sensatez—sigue siendo un tema de especulaciones. Según informa CNN con base en entrevistas con funcionarios norteamericanos y ucranianos, "en parte, la intención es alterary desmoralizar a las fuerzas rusas y en parte desviar a grupos de tropas rusas de otras partes del frente oriental". Este último objetivo será más dificil de lograr que el primero.

A pesar de las fuertes pérdidas que ha sufrido su Ejército, en términos de "recursos humanos" Rusia sigue teniendo una gran ventaja sobre Ucrania, así que el Kremlin tiene que poder enviar reservas desde Rusia a Kursk sin tener que mermar sus unidades de primera línea de frente en la región del Donbass, en Ucrania oriental. Por el contrario, las fuerzas ucranianas están tan mermadas y faltas de reservistas que corren un gran riesgo si piensan en derivar fuerzas de la región de Donetsk hacia Kursk.

Antes de la actual incursión en Kursk, gran parte de las noticias de las últimas semanas giraban en torno a los lentos pero constantes avances rusos en el este y el sur, que ya han borrado lo poco que ganaron los ucranianos con su malograda contraofensiva de 2023. De hecho, Ucrania se venía preparando para perder más territorio, ya que sus sobreexigidas y diezmadas tropas, después de dos años y medio de guerra, todavía esperan la llegada de los reclutas mientras luchan por mantener una línea de frente de 1000 kilómetros. Como mínimo, la ofensiva de Kursk cambia el eje del relato y hace que el mundo recuerde esa valentía ucraniana que fue la gran historia de los primeros días de la guerra. Dada la importancia de la opinión mundial, no se trata de un logro menor. Cualquiera que sea el destino final de la ofensiva en Kursk, es el tipo de maniobra audaz e inesperada que una potencia menor, como Ucrania, debe realizar cuando lucha contra un adversario mayor que está tratando de desgastarla simplemente por el peso de su número.

Aunque según las encuestas cada vezson más los ucranianos civiles que dicen estar dispuestos a hacer concesiones territoriales para poner fin a la guerra, las Fuerzas Armadas ucranianas están demostrando que quieren dar lucha y tienen con qué, y que los rusos dificilmente pueden darse por ganadores de esta guerra. •

Traducción de Jaime Arrambide

4 | EL MUNDO | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### Guerra en Medio Oriente | INMINENTE OPERACIÓN DE TEL AVIV

### Israel ordena nuevas evacuaciones en Khan Yunis, en el sur de Gaza

Cientos de palestinos huyen de la zona, que se presume será bombardeada; Hamas pidió que se aplique el plan de tregua de Biden



Los palestinos escapan de Hamad, distrito en los alrededores de Khan Yunis

KHAN YUNIS, Gaza.- Cientos de palestinos huyeron ayer de los barrios del norte de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras las advertencias del Ejército israelí de que prepara nuevas operaciones en elárea. La orden sucede tan solo tres días después de que anunciar an que acabarían con los terroristas de Hamas presentes en la zona y menos de 24 horas después de que un bombardeo israelí hubiera alcanzado en la madrugada del sábado una escuela reconvertida en refugio en la Ciudad de Gaza y mató a por lo menos 93 personas, según la Defensa Civil del enclave, en uno de los ataques más letales en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Mediante panfletos lanzados desde aviones y con mensajes de textos enviados a los habitantes de la zona, se empujó de nuevo a las calles a muchas familias ya desplazadas en más de diez meses de guerra en el territorio palestino. El vocero en árabe de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), el coronel Avichay Adraee, también publicó en su red social X los barrios que quedarían bajo amenaza.

Siguiendo con la línea de declaraciones de esta fuerza, Adraee justificó la decisión de bombardear la zona porque "Hamasy las organizaciones terroristas continúan disparando cohetes hacia el Estado de Israel".

Así, la FDI ordenó a la población palestina que se dirija inmediatamente a la zona humanitaria segura que habilitaron en la costa sudoeste del enclave.

El conflicto estalló el 7 de octubre, cuando terroristas islamistas mataron a 1198 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un balance basado en datos oficiales israelíes. Entre los muertos había más de 300 militares. También tomaron 251 rehenes, de los cuales 111 siguen secuestrados en Gaza aunque 39 de ellos habrían muerto, según el ejército israelí.

La ofensiva israelí en Gaza dejó

hasta ahora 39.790 muertos, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, que no detalla el número de civiles y combatientes muertos.

La guerra provocó un desastre humanitario y amenaza con la hambruna al territorio palestino, de 2.4 millones de habitantes, según la ONU.

El Ejército israelí afirma que pretende acabar con la presencia de combatientes de Hamas de Khan Yunis, que ya han sido blanco de varias ofensivas de envergadura.

De hecho, las tropas israelíes regresan periódicamente a zonas de las que se habían retirado, ante el resurgimiento de unidades de Hamas. Ayer, muchas familias salieron apresuradamente de la zona de Al Jalaa, a pie o en camionetas cargadas con colchones, ropa o utensilios de cocina.

"Huide Ciudad de Gaza al comienzo de la guerra hacia Khan Yunis", cuenta Um Sami Shaada, una palestina de 55 años. "Mi hija murió allí en un bombardeo, así que nos fuimos a Rafah", más al sur, "luego volvimos aquí y ahora, con esta nueva orden de evacuación, ya no sabemos adónde ir", explica.

"Solo en los últimos días, más de 75.000 personas han sido desplazadas en el sudoeste de la Franja de Gaza", afirmó en la red social X el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini.

"Los gazatíes están atrapados y no tienen adónde ir", añadió el funcionario de la ONU. "Algunos solo pueden llevar consigo a sus hijos; otros han puesto toda su vida en un pequeño bolso", completó Lazzarini.

### Pedido de Hamas

Por su parte, tras el anuncio de Israel y la nueva ofensiva que se avecina, Hamas reclamó ayer aplicar en Gaza el plan de tregua presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden, "en lugar de realizar más negociaciones" en busca de un alto el fuego.

AFP

Las negociaciones indirectas—mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar—no arrojaron ningún resultado hasta el momento. Israelaceptó el viernes pasado reanudarlas a partir del 15 de agosto, en respuesta a un llamamiento de esos tres países.

Biden presentó el 31 de mayo un plan, que atribuyó a Israel, que consta de tres fases. La primera prevé una tregua de seis semanas y una retirada israelí de las zonas densamente pobladas de Gaza, así como un canje de rehenes retenidos en el territorio palestino por presos palestinos detenidos en Israel.

En su comunicado de ayer, Hamas "pide a los mediadores que presenten una hoja de ruta para implementar" ese plan, "basado en la visión de Biden y en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

Hamas, en el poder en la Franja de Gaza desde 2007, urge a los mediadores a "forzar al ocupante [israelí] a aplicar [ese plan], en lugar de llevar a cabo más negociaciones o presentar nuevas propuestas que sirvan de cobertura a la agresión de la 'ocupación'.

El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó además que Israel está más cerca de cometer crímenes de guerra y pidió participar en las negociaciones para alcanzar el cese del fuego y conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamas.

"Mientras el mundo presiona por un alto el fuego en Gaza, el ministro (Itamar) Ben Gvir pide recortes en el combustible y la ayuda a los civiles. Al igual que las siniestras declaraciones del ministro (Bezalel) Smotrich, esto es una incitación a los crimenes de guerra. Las sanciones deben estar en la agenda de nuestra UE", escribió Borrellen su cuenta de la red social X. •

Agencias AFP, Reuters y ANSA

### Una mujer y un canciller pragmático, las apuestas del nuevo presidente de Irán

Pezeshkian intenta imponer caras nuevas para acercarse a Occidente y limitar restricciones



Abbas Aragchi, candidato a dirigir la diplomacia de Irán

A

TEHERAN.— El nuevo presidente de Irán presentó ayer su gabinete al Parlamento, proponiendo al experimentado diplomático pragmático Abbas Aragchi como canciller en un momento de crecientes tensiones regionales. También planteó nombrar a Farzaneh Sadegh como ministra de Carreteras y Vivienda.

El presidente Masoud Pezeshkian busca configurar su gabinete en un momento de mayor riesgo de escalada del conflicto de Gaza hacia una guerra regional más amplia, después de que los recientes asesinatos del líder del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, y del comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut, provocaran amenazas de represalias contra Israel.

Las tensiones entre Irán y Occidente aumentaron por el rápido avance del programa nuclear de Teherán y sus amenazas de "castigar duramente" a Israel por el asesinato de Haniyeh.

Aragchi tendrá la responsabilidad de buscar un acercamiento con las naciones europeas e intentar reanudar las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones contra su país, tal como lo prometió Pezeshkian durante su campaña.

"A partir de mañana [por hoy], las comisiones parlamentarias comenzarán a revisar los planes de los ministros propuestos", afirmó el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, tras recibir la lista de los elegidos para formar el gabinete.

Tras la muerte del presidente de línea dura Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo, Pezeshkian ganó en unas elecciones anticipadas el mes pasado prometiendo mejorar los lazos con el mundo, promoviendo una política exterior pragmática, y suavizar las restricciones sociales en el país. La formación del gabinete propuesto por Pezeshkian requiere la aprobación de los legisladores.

Aragchi, de 61 años, que fue embajador de Irán en varios países, entre ellos Japón, desempeñó un papel clave en la negociación del acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con seis potencias mundiales, del que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró en 2018 y volvió a imponer sanciones a Irán. Aragchi dirigió después a los negociadores iranies durante los esfuerzos multilaterales-infructuosos-para revivir el pacto a través de la diplomacia indirecta con Washington antes de ser sustituido por el línea dura Ali Bagheri Kani en 2021.

Pezeshkian propuso a Sadegh como ministra de Carreteras y Vivienda.Sadegh, de 47 años, es ahora directora en el ministerio. Se convertiría apenas en la segunda mujer ministra en Irán desde la revolución islámica de 1979. Sin embargo, no esta claro que su candidatura vaya a ser aprobada. El Parlamento conservador quiere más restricciones culturales y sociales sobre las mujeres según su interpretación de la ley islámica. Muchos legisladores expresaron su oposición cuando el presidente de la Cámara leyó su nombre en la sesión de ayer.

La única ministra desde la revolución fue aprobada en el Parlamento en 2009, cuando el expresidente Mahmoud Ahmadinejad
consiguió un puesto para Marzieh
Vahid Dastgerdi como ministra de
Salud. Sin embargo, los presidentes
iraníes sí han nombrado mujeres
como vicepresidentas, un puesto
que no requiere el visto bueno del
Parlamento. Pezeshkian nombró
la semana pasada a Zahra Behrouz
Azar como vicepresidenta responsable de asuntos familiares y de
mujeres. •

Agencias Reuters y AFP

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 5



Maduro se presentó el viernes pasado ante la Corte, controlada por su régimen

FEDERICO PARRA/AFP

# EE.UU. indultaría a Maduro y la cúpula chavista si dejan el poder

VENEZUELA. La prensa norteamericana reveló que la Casa Blanca inició negociaciones secretas con el régimen; Machado convocó a nuevas movilizaciones el sábado próximo

WASHINGTON.-Estados Unidos lleva adelante conversaciones secretas "en el hemisferio" para acordar "cuáles son los próximos pasos" a seguir en la crisis política que enfrenta Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según indicó un funcionario del gobierno a The Washington Post, en las que estaría intentando convencer al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que abandone el poder a cambio de un indulto.

"Hay much as conversaciones en el hemisferio entre todos los gobiernos", dijo un funcionario de la administración al medio norteamericano. "Todos están hablando en algún nivel sobre cuáles son los próximos pasos".

Mientrasqueel régimen de Maduro "ciertamente está actuando como si no tuviera intención de negociar", la Casa Blanca considera que "la oposición sí quiere tener un diálogo y lo apoyamos", sumó el funcionario.

Según indicó otro funcionario de

la Casa Blanca, las acciones que Estados Unidos tiene sobre la mesa van desde un retorno a las negociaciones bilaterales con Maduro hasta más sanciones, pero estas no "van a ser una solución milagrosa", dijo Geoff Ramsey, miembrodel Atlantic Council. "Creo que es por eso que en este momento Estados Unidos se está enfocando más en las zanahorias que en el palo".

"La situación dentro del régimen [de Maduro] no es de color rosa", agregó Ramsey a The Washington Post. "Hay todo un conjunto de intereses" que se han beneficiado de las medidas esporádicas para aliviar las sanciones que ha tomado la administración y "esas personas se han estado frotando las manos hablando de reestructuración de la deuda, hablando de la reintegración financiera global de Venezuela, y no quieren volver a los viejos tiempos de aislamiento y presión económica".

Fuentes informadas afirmaron a The Wall Street Journal que la administración del presidente Joe Biden puso "todo sobre la mesa" para convencer al líder venezolano de que se vayaantes del final de su mandato, en enero, incluso con la posibilidad de un indulto. La oferta al dictador se habría producido por primera vez en Doha, Qatar, y luego de conversaciones que continuaron de manera virtual entre el presidente del Congreso y aliado de Maduro, Jorge Rodríguez y Daniel Erikson, director de política para Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Maduro se enfrenta a una serie de acusaciones por parte del Departamento de Justicia estadounidense y en 2020 la Casa Blanca puso una recompensa de 15 millones de dólares por información que pudiera conducirasuarresto. "Corresponde a todos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos" a las acciones del régimen, que proclamó a Maduro ganador sin mostrar las actas electorales, "y que, en última instancia, Maduro necesita respetar la voluntadylosvotos emitidos por el pueblo venezolano", indicó por su parte, la semana pasada, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Recientemente, el expresidente colombiano Iván Duque reveló un posible plan del chavismo con el gobierno colombiano de Gustavo Petro de repetir las elecciones en Venezuela para alcanzar un acuerdo internacional. La líder opositora María Corina Machado dijo en una entrevista con el diario El País que rechazaría una nueva celebración de elecciones dado que el resultado del 28 de julio, en el que la oposición, observadores independientes y la comunidad internacional aseguran el triunfo de Edmundo González Urrutia, "no es negocia-

ble". "¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas. Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos; el mundo sabe que arrasamos", reiteró Machado.

"El desafio es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada", expresó Machado, que a última hora de aver convocó a nuevas movilizaciones para el sábado próximo.

"Este 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y el mundo; donde haya un venezolano allí estaremos juntos. Gritemos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular", dijo Machado en un video.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela -controlado por el chavismo- anunció que comenzaráa examinar los documentos presentados por los candidatos en las elecciones presidenciales paratomar una decisión sobre la validación o no de la victoria de Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de la ausencia de las actasoficiales de las votaciones. "La sentencia será firme y tendrá el carácter de inapelable", dijo la presidenta de la Corte, Caryslia Rodríguez.

La Corte tramita un recurso presentado por Maduro sobre los resultados oficiales, que son cuestionados por la oposición, que sostiene que triunfó el candidato unitario, González Urrutia, mientras el oficialismo acusa a la coalición de querer desconocer su victoria decretada por la autoridad electoral.

En el escenario poselectoral, Venezuela enfrenta una oleada de represión y censura sin límites. González Urrutia pidió al presidente Maduro "poner fin a la violencia y la persecución" contra los disidentes.

"Señor Nicolás Maduro, le pido en nombre de todos los venezolanos que ponga fin a la violencia y la persecución y que libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente", dijo González.

El líder de la Plataforma Democrática Unida (PUD) reivindica la victoria en las elecciones del 28 de julio con casí el 70% de los votos, según un recuento independiente.

La represión de las protestas tras la proclamación de la victoria de Maduro a pesar de la ausencia de actas oficiales de las votaciones dejó 24 muertos y más de 2200 detenciones en apenas 10 días. •

Agencias ANSA, Reuters, AFP y AP

### Accidente aéreo en Brasil: llegan los familiares de las víctimas

TRAGEDIA. Comenzó ayer la identificación de los cuerpos de los pasajeros; los resultados de las cajas negras estarán dentro de un mes

SAN PABLO. – Familiares de los fallecidos en el accidente del avión que se estrelló en Brasil se reunieron ayer en una morgue y hoteles de San Pablo mientras los forenses trabajaban para identificar los restos de las 62 víctimas. El gobierno estatal de San Pablo dijo en un comunicado que el operativo de búsqueda terminó a las 22.45 del sábado, 33 horas después del accidente, y que se recuperaron los cuerpos de 34 hombres y 28 mujeres. Agregó que los restos del avión siguen en el sitio del accidente para que los investigadores sigan con sus labores.

Elavión turbopropulsado ATR-72 dedos motores, operado por la compañía brasileña Voepass, se dirigía al aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, con 58 pasajeros y cuatrotripulantes cuando se estrelló el viernes pasado en Vinhedo, 78 kilómetros al norte de la metrópolis.

La policía local restringió el acceso a la principal entrada de una de las morgues de San Pablo, donde se identificaba a los fallecidos. Algunos familiares de las víctimas eligieron no hablar con la prensa, y las autoridades locales pidieron que no los filmaran conforme llegaban.

La morgue de San Pablo comenzó a recibir los cuerpos el viernes por la noche y pidió a los familiares de las víctimas que llevaran radiografías e historiales médicos y dentales para ayudar a identificar los cuerpos. También se tomaron muestras de sangre para ayudar en los esfuerzos de identificación. Voepass dijo que tres pasajeros con documentación brasileña también llevaban documentos venezolanos y uno tenía documentos portugueses.

liana. Los protocolos internacionales de aviación recomiendan que los

investigadores del país de origen del fabricante de aviones sigan las investigaciones en suelo extranjero cuando se produce un accidente en el que esté involucrado uno de esos aviones. Las autoridades locales indicaron que tres investigadores franceses que trabajan en BEA, el organismo europeo para la seguridad de la aviación civil, se hicieron presentes en Brasil.

Los cuerpos del piloto Danilo Santos Romano y su copiloto, Humberto de Campos Alencar e Silva, fueron los primeros en ser identificados por expertos forenses. Medios brasileños dijeron que otras cuatro personas fueron identificadas en la morgue de San Pablo, pero no confirmaron la información.

Había al menos ocho médicos ATR es una empresa franco-ita- a bordo, indicó el gobernador del estado de Paraná, Ratinho Júnior. También se confirmó la muerte de

cuatro profesores de la universidad Unioeste.

La lista de pasajeros solo mostraba a una niña, Liz Ibba dos Santos, de 3 años, que viajaba con su padre. También se encontraron los restos de Luna, una perra que viajaba con una familia venezolana.

Los pocos familiares que hablaron sobre la tragedia lo hicieron en redes sociales. Tanía Azevedo, que perdióa su hijo Tiago en el siniestro, estaba alojada en uno de los hoteles de San Pablo, pero dijo en una publicación que estaba esperando a ir a la morgue. "Creo que Tiago está en algún lugar intentando ayudar a los demás heridos que también necesitan luz y amor", dijo. "No pude ir (a la morgue). Estoy aquí esperando. Está oscuro aquí, yo también necesito algo de luz y amor".

Las imágenes grabadas por testigos mostraron cómo el avión caía

en barrena hasta estrellarse contra el suelo en el interior de una zona residencial cerrada. El fuselaje quedó consumido por el incendio posterior. Los residentes indicaron que no hubo heridos en tierra.

Fue el accidente aéreo más letal en el mundo desde enero de 2023, cuando 72 personas murieron a bordo de un avión de Yeti Airlines en Nepal que se estrelló cuando se disponía a aterrizar. Ese aparato también era un ATR-72 y el informe final atribuyó el siniestro a un error del piloto.

La Fuerza Aérea de Brasil informó ayer que ambas cajas negras del avión habían sido enviadas a su laboratorio de análisis en la capital, Brasilia. Se espera que los resultados de sus investigaciones se publiquen dentro de 30 días. •

Agencias AP y Reuters



Disturbios en Southport, epicentro de las protestas racistas en Gran Bretaña

RICHARD MCCARTHY/AP

## Londres podría acusar de terrorismo a los ideólogos de los disturbios

XENOFOBIA. Según el gobierno británico, las marchas racistas fueron organizadas en el exterior por agitadores de extrema derecha

### Eva Millán

EL PAÍS

LONDRES.-La reciente ola de disturbios en Gran Bretaña fue alimentada por una subversiva combinación de incitación a la violencia en las redes, discursos xenófobos de radicales ultranacionalistas, desinformación y la posible intervención de Estados hostiles con intención de desestabilizar. Con internet como herramienta, las afirmaciones falsas sobre el brutal asesinato de tres niñas en Southport (en el noroeste de Inglaterra), por el que está detenido un joven de 17 años nacido en Gales y de familia de refugiados de Ruanda, abrieron la caja de Pandora que causó los peores incidentes de la extrema derecha en el país desde la década del setenta del siglo pasado. Pero los arquitectos del caos no estaban en la calle, sino detrás de una pantalla.

Aunque ya se han impuesto las primeras sentencias contra varios de los detenidos, que rondan los 750, los principales responsables de alentar el desorden no se sentaron todavía frente a un juez. Tras los graves problemas en las marchas antiinmigración en Liverpool, Blackpool, Manchester o Belfast (en Irlanda del Norte, único territorio fuera de Inglaterra donde hubo incidentes) hay un grupo heterogéneo que va desde hooligans hasta activistas ultranacionalistas e incluso adolescentes (el detenido más joven tiene ll años).

El catalizador inicial fueron las noticias falsas que atribuían la matanza del 29 de julio a un ciudadano sirio, Ali al-Shakati, nombre ficticio que apareció por primera vez en Channel3 Now, una controvertida plataforma de noticias con vínculos en Rusia. La información, aunque falsa, fue amplificada por medios como Russia Today, corporación estatal rusa, en Facebook, X (antes Twitter) y canales de extrema derecha en Telegram.

En la crisis se desta caron agitadores de extrema derecha de la esfera virtual, que ni siquiera retiraron las fake news cuando la policía confirmóquién era el verdadero detenido por el ataque de Southport. Entre ellos, Tommy Robinson (alias de Stephen Yaxley-Lennon), fundador de la Liga de la Defensa Inglesa (EDL, por sus siglas en inglés), un grupo ultranacionalista técnicamente inactivo desde que su promotor decidió centrar su activismo en la red, o el influencer misógino Andrew Tate, con casi 10 millones de seguidores en X, que se encargaron de perpetuar una narrativa falsa. Análisis de datos de internet muestran que en menos de 24 horas, publicaciones que mantenían que el presunto asesino era musulmán o un refugiado habían sido vistas al menos 27 millones de veces.

Inoculado el veneno, las redes se encargaron del resto. Robinson ni siquiera necesitó estar en Gran Bretaña, aunque su nombre fue el más coreado durante los disturbios, en los que se han visto incluso camisetas que lo proponían como primer ministro. El día que tenía lugar el ataque en Southport, el 29 de julio, Robinson se saltó una cita judicial por desacato y, pese a su protagonismo en la movilización, siguiólos altercados desde un resort de cinco estrellas en Chipre. Allí tan solo necesitó su celular, después de que el magnate Elon Musk, tras adquirir X, le restableciera la cuenta que Twitter le había bloqueado en 2018, precisamente por alentar discursos de odio.

El director del equivalente a la Fiscalía (Crown Prosecution Service, en inglés), Stephen Parkinson, advirtió que el enaltecimiento de la violencia detectado en la red ofrece bases para cargos más graves, incluso de terrorismo. "Cuando hay

grupos organizados planeando una actividad que trata de presionarporuna ideología determinada, mediante un desorden público muy serio, entonces lo consideraremos delito de terrorismo", declaró. En un aviso velado a Robinson y Tate, ambos fuera de Gran Bretaña, Parkinson declaró: "Algunos de los responsables [de los altercados] están en el extranjero, pero no significa que estén seguros. Consideraremos la extradición".

Pese a no llegar al millón de seguidores, la influencia de Robinson es incalculablemente superior. Según el Centro Contra el Odio Digital (Center for Countering Digital Hate), sus publicaciones en X desde que comenzó la crisis han sido vistas más de 434 millones de veces, un número que quintuplica la media que registraba antes del estallido de la violencia.

Paralelamente, canales de Telegram, donde no cuenta la moderación, o TikTok, contribuyeron desde múltiples cuentas y foros, en algunos casos anónimos, para trasladar a la calle la tormenta virtual. El director de investigaciones de Hope Not Hate (Esperanza No Odio), una organización contra el racismo y el extremismo, Joe Mulham, explica quela ola inicial deviolencia fue "organizada de una manera orgánica". "Muchos de los incidentes han sido coordinados por personas de los lugares donde se produjeron, con apoyode racistas yactivistas locales de extrema derecha", afirmó.

La diferencia entre esta crisis y las anteriores, según Mulham, es la capacidad de movilización que ofrecen las redes sociales, como mostró la noche del miércoles pasado, cuando 41 de los 43 cuerpos de policía de Inglaterra estaban en máxima alerta, ante el centenar de protestas convocadas frente a centros de gestión de migración. © El País, SL

### Trump denunció un ciberataque a su campaña y acusó a hackers de Irán

EE.UU. Colaboradores del candidato habían recibido mails de una fuente anónima con documentos auténticos de los republicanos

WASHINGTON.- El equipo de campaña del expresidente norteamericano Donald Trumpdenuncióque "algunas de sus comunicaciones" habrían sido hackeadas y sugirió que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque, señalado como un intento de interferir en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre próximo.

La declaración de campaña del republicano se produjo poco después de que el sitio web de noticias Politico informara que había comenzado a recibir correos electrónicos en julio de una fuente anónima que ofrecía documentos auténticos del interior de la operación de Trump, incluido un informe sobre las "vulnerabilidades potenciales" de su compañero de fórmula, J.D. Vance.

tenidos ilegalmente de fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos con la intención de interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos en todo nuestro proceso democrático", dijo el vocero de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado.

Cheung fundamentó sus acusaciones en un informe emitido por Microsoft a finales de esta semana para denunciar que "cada vez más la intención de Irán es influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de esteaño", sirviéndose de "sitios de noticias falsas para influir en la opinión de los votantes y 'hackeos' para obtener información de inteligencia sobre las campañas políticas", entre otras.

### Complot

Si bien el escrito de Microsoft no identificaba la campaña del republicano, sí asociaba estos supuestos actos de piratería informática a "grupos relacionados con el gobierno iraní", que "irrumpieron en la cuenta de un funcionario de alto rango' de la campaña presidencial estadounidense en junio de 2024. coincidiendo con la fecha límite de la selección del candidato a vicepresidente por parte del presidente Trump", según Cheung.

En la misma línea, el vocero republicano indicó que existen informes recientes sobre un complot iraní para acabar con la vída del exmandatario, al margen del intento de asesinato del pasado 13 de julio en Pensilvania, en el marco de "un

patrón más amplio de amenazas contra exfuncionarios de la administración Trumpderivado del asesinato de Qassem Soleimani, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en enero de 2020" después de que un dron dispara un misilcontra el auto del militar en el aeropuerto de Bagdad, Irak.

"Cualquier medio de comunicación o de noticias que reimprima documentos o comunicaciones internas está cumpliendo las órdenes de los enemigos de Estados Unidosy haciendo exactamente lo que quieren", sentenció Cheung.

#### Desmentida

La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York dijo en un correo electrónico que "el gobierno iraní no posee ni alberga ninguna intención o motivo "Estos documentos fueron obpara interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

> "No damos ningún crédito a tales informes", añadió en respuesta a las acusaciones de la campaña de Trump.

> El viernes pasado, en respuesta a los hallazgos de Microsoft, la misión de Irán ante la ONU dijo a la agencia Reuters que sus capacidades cibernéticas eran "defensivas y proporcionales a las amenazas queenfrenta" y que no tenía planes de lanzar ciberataques.

> El expresidente mantuvo relaciones tensas con Irán durante su mandato. Durante el gobierno de Trump, Estados Unidos mató al comandante militar iraní Qassem Soleimani en 2020 y se retiró de un acuerdo nuclear multilateral con Irán que limitaba el programa atómico de Teherán.

> "Los iraníes saben que el presidente Trump detendrá su régimen de terror tal como lo hizo en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca", dijo Cheung.

> A fines del mes pasado, un alto funcionario de inteligencia dijo a los periodistas en una reunión informativa que Teherán y Moscú mantienen sus mismas preferencias presidenciales que en ciclos anteriores, donde los agentes iraníes intentarán derribar la candidatura republicana mientras que Rusia ha hecho esfuerzos para difamar a los demócratas, según evaluaciones anteriores de la comunidad de inteligencia. •

Agencias AP v DPA



Trump, en un acto en Bozeman, estado de Montana NATALIE BEHRING/AFP



# +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO DE LN+

CON EDUARDO FEINMANN



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

ODISEA CON CARLOS PAGNI



### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LOS ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA DENUNCIA

El expresidente intentó mostrarse como víctima antes que como victimario



### El escándalo de los chats | VIOLENCIA DE GÉNERO

# Acusan a Fernández de violar la restricción del juez e intentar contactar a Yañez

El fiscal tomará mañana declaración a la ex primera dama; la audiencia será virtual y busca avanzar en la investigación

#### Federico González del Solar LA NACION

Mañana será el día apuntado por la fiscalía para comenzar a ordenar las piezas y darle forma a la investigación. Para ese día, a "más tardar", la ex primera dama Fabiola Yañez será convocada a una audiencia virtual con el fin de asentar el curso de la investigación, según pudo averiguar LA NACION de fuentes allegadas a la causa.

La convocatoria, que podría postergarse solo por algún motivo "puntual" que presente Yañez, se conoce luego de que el expresidente Alberto Fernández violara una de las restricciones impuestas por el juez federal Julián Ercolini.

Además de prohíbirle acercarse a Yañez y salir del país, lo intimó a cesar con las perturbaciones o intimidaciones.

Según le aseguraron a LA NACION otras fuentes con llegada a la causa, el exjefe del Estado, en abierto desafío a las medidas que dictó Ercolini, buscó un nuevo contacto con ella en los últimos días, luego de que la Justicia le prohibiera continuar con el hostigamiento.

La comunicación, indirecta, fue en línea con el "acoso" que la ex primera dama había denunciado y que calificó de "terrorismo psicológico".

El sábado, en sus primeras declaraciones públicas, Yañez relató que quiso irse de Olivos en los últimos meses del mandato de su expareja y que acudió sin éxito al Ministerio de las Mujeres para pedir ayuda, y confirmó las amenazas.

Yañez no identificó cuál de las dos funcionarias que encabezaron el ministerio se negó a ayudarla, si Elizabeth Gómez Alcorta o Ayelén Mazzina, Ambas, hasta ahora, negaron esa información.

Decia que si yo hacia esto o lo otro, él se iba a suicidar", precisó Yañez en la entrevista que le brindó a Infobae, en referencia a los mensajes del expresidente Alberto Fernández.

Evitó pronunciarse sobre los ataques -por estar todo bajo secreto de sumario- así como también sobre la organización de su festejo en plena cuarentena.

En las últimas horas, tal como informó LA NACION, Yañez se reunió con su abogada, Mariana Gallego, quien viajó a Madrid para elaborar y delinear la estrategia en el frente judicial, a sabiendas de que la audiencia con la fiscalía estaba al caer.

En principio, la defensa de Fabiola Yañez apunta a ampliar la acusación: lesiones graves con consecuencias psicológicas, agravadas por el vínculo. Una combinación que supera los tres años de prisión y, por ende, no es excarcelable.

Por su parte, Fernández, replegado en el departamento del piso 12 del edificio River View, designó en la últimas horas a la abogada Silvina Carreira, una especialista en derecho de familia, para que lo defienda ante las acusaciones de su expareja.

#### VILLARRUEL: "PERDÓN POR NO SENTIR LÁSTIMA"

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó ayer a la ex primera dama Fabiola Yañez, luego de su aparición televisiva en la que denunció maltratos por parte del expresidente Alberto Fernández.

"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían", afirmó Villarruel en la red social X.

"Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno degente repugnante", continuóla vicepresidenta, y pidió disculpas por no "sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama", durante el gobierno kirchnerista.

Cuando se desató el escándalo, el expresidente había afirmado en un comunicado que no haría declaraciones públicas, para velar por el bienestar de su familia. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un extracto de la entrevista que le otorgo al periodista Horacio Verbitsky, uno de los favorecidos por el vacunatorio vip del gobierno anterior.

Fernández afirmó que los hechos de violencia existieron, pero de Yañez hacía él, y atribuyó el hematoma de su pareja a un "tratamiento estético contra las arrugas".

El allanamiento que la Justicia realizó este viernes por la noche en el departamento que le presta su amigo Enrique "Pepe" Albistur fue motivado por la sospecha de que Fernández continuaba ejerciendo algún tipo de hostigamiento sobre Yañez.

En el procedimiento, ordenado por los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, se incautó el teléfono celular del expresidente.

El contacto con la ex primera dama -a través de terceros- podría haberse realizado desde ese aparato.

Luis Majul, en LN+, precisó anoche que también se secuestraronó un iPad y 22 pendrives.

El incumplimiento de las medidas dictadas por el juez Ercolini por el exjefe del Estado podría derivar en una nueva causa por desobediencia. Se trata de una figura que castiga con penas de hasta un año de prisión.

Por fuera de esta conducta, la intención detrás de la audiencia con Yañez es comenzar a ordenar los elementos de una causa rodeada de ruido, que nació como un desprendimiento del escándalo de los seguros y que tuvo en el centro de la escena a la secretaria privada del expresidente María Cantero y a su pareja, el broker Héctor Martinez Sosa.

El expresidente Fernández era, sin embargo, la figura más visible. Con el giro de la causa a partir de la graves denuncias de violencia de género, el foco se posó de manera definitiva sobre él. •

Informe de Iván Ruiz



La ex primera dama deberá declarar esta semana

### En el entorno del expresidente temen un "tsunami" de causas

La difusión del contenido del celular secuestrado por la Justicia pone nerviosos a sus excolaboradores

#### Cecilia Devanna LA NACION

Si hace una semana todo era conmoción en el entorno de Alberto Fernández, ahora es enojo y preocupación extrema. El secuestro, el viernes por la noche, de su teléfono celular por parte de la Justicia terminó de encender las alertas por lo que puede surgir del dispositivo. Las consecuencias de eso, asumen, son aún insospechadas. Pero las estimaciones no auguran buenos pronósticos en ninguno de los frentes: ni el personal ni el profesional.

que así como el análisis del celular de su ex secretaria privada María Cantero, en la causa de los seguros, terminó con Fernández acorralado por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez, el reciente secuestro de su celular puede derivar en un "tsunami" de nuevas causas, según se animó a pronosticar una persona que solía integrar su entorno durante los años de gestión. No

es el único. La preocupación está extendida.

Fueron varios los exfuncionarios que en las últimas horas -así como hicieron cuando supieron del secuestro del teléfono de Cantero-buscaron qué habían chateado con Alberto Fernández. Porque si hasta el viernes temían ser salpicados por la causa de violencia de género, donde varios podrían ser citados como testigos, desde que supieron que la Justicia tiene en su poder el teléfono de Fernández, todo es mucho peor. El expresidente, cuentan, está furioso con Cantero por el manejo de su celular, del que no borraba conversaciones de años. como la que mantuvo con Yañez. El entorno de Fernández ahora expresa el mismo temor por sus conversaciones con el expresidente.

Fernández prácticamente nun-En las filas del expresidente creen ca usaba Telegram, la más segura de las aplicaciones telefónicas, salvo para comunicarse con Cristina Kirchner. Tampoco usaba la configuración predeterminada para que después de un tiempo establecido se borraran las conversaciones automáticamente en su WhatsApp. Además, según sostienen cerca de él, tampoco borraba personalmente los chats. Mantiene el mismo número desde que se unió a la

POLÍTICA 9 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

#### Cirugía

El expresidente dijo que los moretones que mostraron las fotografías de Fabiola Yañez fueron producidos por un "tratamiento estético contra las arrugas" y no reconoció haberla golpeado.

#### Cambio de víctima

Alberto Fernández también sostuvo que era quien recibía golpes por parte de Fabiola Yañez y no al revés. Y que al defenderse él la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones.

#### Exparejas

Tampoco dudó en involucrar en su defensa a sus exparejas: "Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido".



ARCHIVO

También, Fernández almacenaba fotos y videos de las mujeres con las que mantenía algún tipo de vínculo. Eso, aunque bochornoso,

telefonía celular, en los años 90.

es lo que menos preocupa a su entorno, que teme por el contenido de los chats con políticos, sus funcionarios y hombres y mujeres de los otros poderes del Estado.

Quienes lo conocen de cerca no confian en que haya borrado nada y que, si lo llegó a hacer, fue tan rústico y reciente que es más que factible que los peritos judiciales puedan recuperarlo. Incluso sospechan que puede haber intervenciones suyas no solo a nivel político, sino también en causas judiciales que, eventualmente, podrían complicar a terceros. "A Alberto se le cayeron las distintas banderas que levantó, como la del feminismo y la de la corrupción, pero a partir de ahora no sabemos qué más puede caer", evaluó un peronista de "paladar negro" que por estas horas aguarda novedades.

### Sin lealtades

En esa línea, creen también que el exmandatario paga ahora por lo que no supo construir en sus cuatro años de gobierno: "Ni relaciones politicas, ni judiciales, ni mediaticas", sostiene alguien que lo conoce de cerca. Tampoco construyó lealtades entre sus alfiles, varios de los cuales fueron los primeros en perder sus cargos ante cada avanzada del kirchnerismo. Por estas horas todos lucen decepcionados de su proceder y buscan distanciarse.

Fernández pasa sus horas más dramáticas encerrado en el depar-

tamento de Puerto Madero, acompañado por su hermano, Pablo Galíndez, y su exjefe de custodia Diego Sandrini, quien lo acompañó en los cuatro años de su gestión y conoce como pocos todos sus secretos.

El sábado de la semana pasada, cuando Fernández tomó conocimiento de que al día siguiente se conocería el caso, escribió a dos de sus íntimos, el exministro y exembajador Alberto Iribarne y el exsecretario de la Presidencia Julio Vitobello. Los mensajes eran preocupantes, por lo que ellos corrieron hacía la torre River View.

Fernández les dijo a ellos y otros interlocutores que las acusaciones eran mentira. "Una canallada", afirmó. Juró que nada de todo eso era cierto y habló de extorsiones. Algo similar había hecho, recuerdan excolaboradores, cuando se destapó el Olivosgate. "Lo negó a muerte, hasta que dos días después aparecieron las fotos y el video", dicen.

El nuevo escándalo y la depreciación de la palabra del expresidente inclinaron la balanza hacia su prácticamente completa soledad actual. "Hay dolor y bronca. Se confió en él y se hicieron sacrificios personales para acompañarlo... y ahora terminartodos salpicados así", mascullaba alguien que lo conoce bien.

En su entorno están convencidos de que la desprolijidad que caracteriza al exmandatario, tanto en el manejo de sus dispositivos como en sus relaciones personales y profesionales, es total. En ese sentido, enumeran que Alberto Fernández "siempre se manejó por las suyas", con un teléfono cuyo número "tenía todo el mundo" y con el que hablaba sin intermediarios con periodistas, incluso dando largas entrevistas que le valían reproches internos por la cantidad de tiempo y temas a los que se exponía.

No faltan quienes todavía recuerdan a una persona que en tiempos de campaña se había ganado el apodo del "degustador": era quien por la noche se dedicaba, desde la cuenta del ahora expresidente, a sacar los "me gusta" de las publicaciones que Fernández les daba a diferentes mujeres.

Fernández se reunió el miércoles con su abogada en la causa seguros, Mariana Barbitta, quien no llevará adelante el caso de violencia de género. Lo hará Silvina Carreira, una abogada civilista, alejada de los flashes y con estudio en la ciudad de Lanús. Quienes conocen a Fernández no dudan de que será él quien diseñe su propia estrategia.

Eso es, para algunos de los que lo conocen bien, una muestra del "narcisismo" de Fernández.

Y recuerdan una anécdota que para muchos define sus proceder. Fue cuando un día "levantó" a una persona durante uno de sus trayectos de la quinta de Olivos a la Casa Rosada manejando su auto. En un semáforo, subió a su auto a un hombre que le pidió ayuda, lo llevó hasta la sede de gobierno y allí solicitó que lo asistieran para conseguir trabajo. Cuando empleados de la Casa Rosada iniciaron el trámite e ingresaron el DNI del desconocido, descubrieron que tenía antecedentes penales.

### El exmandatario dijo que la marca en el ojo de su expareja se debía a un tratamiento contra las arrugas

En una entrevista con el periodista Verbitsky, Fernández señaló que Yañez lo agredía a él y que puede desmentirla con dichos de empleados de la Presidencia

El expresidente Alberto Fernández aseguró en declaraciones al sitio El Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, que el hematoma en un ojo de Fabiola Yañez que se observa en las fotos que trascendieron el jueves fue producto de "un tratamiento estético contra las arrugas" y desmin- los que hablarían sobre la preocu- agresiones denunciadas. tió haberla golpeado, como afirmó su exmujer en una entrevista con el sitio Infobae y en chats que se descubrieron en medio de una investigación sobre la adjudicación de pólizas de seguros de organismos del Estado a un hombre cercano al exmandatario.

"El expresidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sinoa un tratamiento estético contra las arrugas", citó el medio digital, que ofreció solo algunas frases del exmandatario debido a que tendría el compromiso de aguardar la publicación de otra entrevista que Fernández brindó, al diario español El País.

"Su asombrosa explicación es que ella le pegaba a él durante las discusiones, que admite frecuentes por el estado de salud de su esposa.

Al defenderse, él la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones", señaló Verbitsky sobre su charla con Fernández.

Según la nota publicada en El Cohete a la Luna, el exjefe del Estado conservaría mensajes que intercambió con la madre de Yañez en pación por el alcoholismo de ella (adicción que otras fuentes sugieren que era compartida con Fernández, como informó LA NACION ayer).

El expresidente, contó Verbitsky en su artículo, "reitera en forma obsesiva varias preguntas", las cuales enumeró: "Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?"; "¿por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?"; "viví 17 años con Marcela Luchetti [la madre de su hijo Estanislao] y 10 con Vilma Ibarra [que fue la secretaria legal y técnica de su gobierno], y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido".

Elexpresidenteasegurótambién que dialogó con una amiga de la ex primera dama que negaría la versión de Yañez y estaría dispuesta a presentarse en sede judicial para ofrecer ese testimonio. También sostuvo que puede contradecir a Yañez con los dichos de empleados de la quinta de Olivos, predio en el que se habrían producido las

La ex primera dama, según ella contó en Infobae, vivía en la casa de huéspedes de la propiedad presidencial porque estaba separada del por entonces presidente.

Yañez afirmó que estuvo retenida en la casa de huéspedes luego de las agresiones; Fernández dijo que puede desmentirla con testimonios de empleados.

Verbitsky fue uno de los beneficiarios del caso conocido como vacunatorio vip, que jaqueó al gobierno de Fernández y provocó la salida del entonces ministro de Salud, Ginés González García. Como otras figuras cercanas al gobierno del Frente de Todos, en febrero de 2021 el periodista accedió a una vacuna contra el coronavirus sin esperar su turno; fue inoculado en el Ministerio de Salud. •

### Berni, desde el PJ, y Mendoza, desde La Cámpora, buscan tomar distancia

Criticaron al expresidente e intentaron diferenciarlo del peronismo

Tras el escándalo generado por las denuncias de violencia de género y amenazas de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, el exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni buscó desligar al expresidente del peronismo de la figura del expresidente.

Para eso, Berni consideró que el dirigente elegido por Cristina Kirchner "está más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo". "Alberto no era peronista; que lo contenga y le haga mimos el progresismo hippie que tanto quería; al peronismo le hizo mucho mal, lo mejor que hizo hasta ahora fue haber renunciado", acusó Berni. De esa forma, el exministro de Axel Kicillof buscó salvar al peronismo del daño que generó el derrumbe de Fernández.

"[La denuncia por violencia de género] no me sorprendió, es parte de lo que uno se imaginaba que podía hacer una persona como Alberto Fernández", dijo Berni.

El exministro a seguró que, antes

del escándalo, "nadie se animaba a abrir la boca, no solamente el oficialismo, también la oposición".

"Todos aplaudían porque se aferraban a un Fernández que tenía un 90% de imagen positiva y era incorrectamente político ir en contra de eso", agregó Berni.

"Luego de la famosa foto de la fiesta de Olivos en pandemia escribí una carta abierta, que se llamaba 'No fui yo, fue ella', en la que decía que cómo podía ser que la hiciera responsable de eso", añadió sobre las declaraciones de Fernández. quien responsabilizó a su entonces pareja por el evento en tiempos de aislamiento.

Desde La Cámpora, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió ayer a cargar contra Alberto Fernández.

"Resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Resultó una basura", sostuvo en declaraciones radiales.

La quilmeña consideró que Fernández debe "pedir perdón" por la situación de Yañez y por "haber traicionado a Cristina Kirchner". "Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esa situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina[Kirchner], que es la persona que lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina", marcó, y subrayó: "Él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento".

"El tiene que pedir perdón por haber traicionado la confianza de ella, por haberla violentado, haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino", insistió, y argumentó: "Porque quienes lo eligieron lo eligieron porque Cristina confió en él y porque tenía cosas que hacer, como recuperar el salario de los trabajadores, y no hizo nada de eso. Todo lo contrario. Resultó una basura".

En la entrevista, Mendoza insistió en comparar a Yañez con Cristina Kirchner. "El tipo la atacaba cuando se quedaba sin argumentos políticos y le asignaba el título de 'loca' o 'mala'", dijo. •

### El escándalo de los chats | SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

# El juez se prepara para llamar a indagatoria a Fernández por los negocios de los seguros

Ercolini sumó nuevas evidencias sobre el interés del expresidente en los contratos que cerraban su exsecretaria y su marido; analizan citar a declarar a otros exfuncionarios

Hernán Cappiello LA NACION

Es cuestión de tiempo, pero falta poco para que el expresidente Alberto Fernández sea citado a prestar declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de los contratos de seguros con dependencias oficiales que gestionaba su exsecre-

La medida, que alcanzará también a Cantero, a su marido y a la mayoría de los treinta imputados que tiene el expediente, es analizada por el juez Julián Ercolini y tendría lugar en los próximos días, cuando se complete la prueba.

taria María Cantero con su esposo,

Héctor Martínez Sosa.

El juez decidió el viernes último enviar nuevas órdenes de presentación a compañías de seguros que tenían las pólizas investigadas para determinar su relación con las cooperativas San Ignacio y 7 de Mayo para determinar la relación entre ellas y funcionarios del Estado.

Las evidencias que apuntalan la acusación contra Alberto Fernández son el decreto 823 del año 2021, que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano.

Los chats hablan de la génesis de este decreto y si durante el proyecto de la norma se contempló siempre la participación de productores en las contrataciones.

Se suman a estos indicios los chats del teléfono de Cantero, de donde surge que la mujer actuaba desde la antesala del despacho presidencial como la gestora de los negocios de seguros de su marido.

Cada funcionario que pasaba por allí era abordado por Cantero para que su esposo le ofreciera llevar las pólizas de su dependencia pública.

En los chats hay abundantes ejemplos de la búsqueda de contratos con la Cancillería, donde estaba Santiago Cafiero; Fabricaciones Militares; el Ministerio de Trasporte; el Ministerio de Planificación, y también municipios.

En dos casos al menos hay una intervención directa de Alberto Fernández, que aparece en los chats ocupándose de que efectivamente esos negocios quedaran en manos de Martínez Sosa.

El delito de negociaciones incompatibles con la función pública se castiga con hasta seis años de prisión y basta con que el funcionario se "interese" en el negocio para obtener un beneficio propio "o de terceros".

Es decir que para probar el delito no hace falta determinar que Alberto Fernández se enriqueció con los contratos de seguros oficiales, por los cuales su amigo cobraba millonarias comisiones.

analizan son las de fraude, si es que hubo perjuicio para la administración pública porque los precios o las comisiones eran superiores a las del



El exmandatario, cada vez más complicado en los tribunales

mercado, y eventualmente asociación ilícita.

Al lado de los cargos por violencia de género, las acusaciones de corrupción contra el expresidente aparecen minimizadas.

No por la gravedad de las penas, que pueden ser mayores en el caso de corrupción que en el de lesiones leves agravadas, sino por las consecuencias políticas y sociales que tiene el expediente por los golpes.

Los investigados en esta causa de corrupción por los seguros son Alberto Fernández, Alberto Pagliano, Héctor Horacio Martínez Sosa, Las otras figuras penales que se Guillermo Alonso, María Marta cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA,

### ADORNI Y SU "REVANCHA" CONTRA ALBISTUR

El portavoz presidencial, Manuel Adorni participó de una particular forma del debate público sobre las denuncias de Fabiola Yañez contra elexpresidente Alberto Fernández por violencia de género.

En su cuenta de la red social X, el vocero del Presidente publicó la imagen de una calavera comiendo pochoclo en una reposera con playa y mar de fondo.

La imagen remite a un posteo del publicista y amigo del ex presidente José "Pepe" Albistur en el

que él mismo comía pochoclo en una reposera (suele veranear en Pinamar) y afirmaba que eran "tiempos de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo". Sin decirlo, comparaba al gobierno de Milei con "Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o en abril".

PRESIDENCIA

Habida cuenta del mal momento que pasa Fernández, quien vive en un departamento prestado por Albistur, Adorni apuntó hacia el empresario.

Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA.

También son investigados Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi, ylas cooperativas 7 de Mayo e Irigoin Limitada.

De acuerdo con la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores, incluso antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.

Una auditoría de Nación Seguros ubicó en la cúpula de estos intermediarios que mayores comisiones percibieron desde 2020 a Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri en el tercer lugar, a San Ignacio en el cuarto y a TG Broker.

"En conjunto, las cinco acumulan \$2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre \$3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%", dijo Ercolini.

San Ignacioy TG Broker actuaron como intermediarios de las pólizas contratadas con Nación Seguros por parte de la Anses, que fue el inicio de esta investigación. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre los públicos que pagaron mayor cantidad de dinero en comisiones.

Según el juez, Brian Kelly y Hernán Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio, pero su domicilio no pudo ser encontrado.

En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Kelly entregó dos cajas con documentos de la empresa, que había recibido poco tiempo antes en un garaje por Carlos Suárez y Alfredo del Corro.

El juez estableció que hay nexos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, ahora exgerente de compras de Nación Seguros. Es decir que esta segunda parte de la investigación averigua sobre los nexos entre los productores y funcionarios.

El magistrado estableció que estos productores están ligados con cooperativas de trabajo que autorizaban a conducir sus autos a Mauro Damián Tanos, despedido como gerente general de Nación Seguros.

La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez se hizo mediante la compra de autos de alta gama y a través de las cooperativas.

De de la lectura de las pólizas de Nación Seguros con la Anses surge la intermediación de San Ignacio y TG Broker como organizador y productor, y la coaseguradora es San Germán Seguros, presidida por Héctor Villaverde. El juez encontró nexos entre la coaseguradora y los productores.

Bachellier, ligada a Martínez Sosa, según la auditoría de Nación Seguros, "figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación (referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del monto total pagado en comisiones".

El presidente de Bachellier es Osvaldo Tórtora y su director, Ricardo González. El domicilio de la empresa es la casa de Tórtora y su esposa, "inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura". •

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### "Nunca vi nada", la frase repetida del entorno

Los colaboradores de Fernández reconocen que la relación con Yañez era tormentosa y hablan de la "crónica de un final anunciado"



Biondi y Olmos, con Fernández

ARCHIVO

### Cecilia Devanna

I o ontrov

La entrevista de Fabiola Yañez del sábado pasado llevó algo de alivio a quienes supieron integrar el entorno de Alberto Fernández, que ahora buscan mostrarse completamente alejados del expresidente.

La falta de señalamientos directos de Yañeza exfuncionarios—solo mencionó a la exsecretaria María Cantero y, sin dar nombres, a una de las dos ministras de Mujeres, Género y Diversidad— les permitió a los hombres más cercanos a Alberto Fernández reafirmar lo que vienen sosteniendo desde que se desató el escándalo: que "no sabían" lo que sucedía en la intimidad de la pareja presidencial.

Aunque juran desconocer las agresiones, que fueron formalmente denunciadas la semana pasada, en el entorno del expresidente admiten que "las características de la relación" y "las personalidades de ambos" eran "una bomba que todos sabíamos que en algún momento iba a explotar".

No faltan quienes se refieren al caso como una "crónica de un escándalo anunciado".

Las razones que argumentan apuntan en diferentes sentidos, pero niegan de cuajo cualquier conocimiento sobre las agresiones y afirman que así lo señalarán ante la Justicia si son convocados a declarar.

"Sí, había gente que lo sabía porque hubo alguien que se lo dijo", respondió Yañez este sábado por la noche en la entrevista. Fue en referencia a Cantero, que, tras recibir el chat de Yañez con las imágenes y golpes que se conocieron el jueves, habría transmitido verbalmente a varias personas lo sucedido.

"Las personas más allegadas a él sí lo sabían. Sí lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar a amigos diciéndome: "Tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía. Y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo'. Pero nadie hizo nada", dijo Yañez.

Mientras que hay al menos dos personas que dan cuenta de haber sido testigos de una agresión de Fernández a Yañez en Olivos, como reveló este domingo LA NACION, entre los exfuncionarios más cercanos que acompañaron a Fernández en sus cuatro años de gobierno hay una postura común de sostener que "jamás" vieron escenas de violencia.

Pero también aclaran rápidamente que tampoco los vieron demasiadas veces juntos. "Si la vi cinco veces en cuatro años fue mucho", dijo un estrecho excolaborador del mandatario.

Aunque tuvo cambios a lo largo del gobierno del Frente de Todos y luego de la derrota de 2023, el entorno de Alberto Fernández estuvo conformado por la mencionada Cantero, el exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello y el exembajador Alberto Iribarne—quienes acompañaron al expresidente apenas se desató el escándalo—, el excanciller y actual diputado Santiago Cafiero, el exvocero Juan Pablo Biondi y su sucesora, Gabriela Cerruti.

También estaban el empresario publicitario Enrique "Pepe"
Albistur y su mujer, la exministra
y actual diputada Victoria Tolosa
Paz, la exsecretaria legal y técnica
Vilma Ibarra, el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, el diputado Eduardo Valdés, la exministra de Justicia Marcela Losardo, el
exintendente de la quinta de Olivos
Daniel Rodríguez y el exjefe de la
custodia presidencial Diego Sandrini, entre otros.

### Cada uno por su lado

La mayoría de los consultados por LA NACION coincide en señalar que Yañez se manejaba con un entorno extremadamente reducido dentro del chalet de Olivos, donde juran que casi no entraban y que, cuando acudían al lugar, se dirigían directamente a las oficinas de la Jefatura de Gabinete.

Se trata de la construcción que está a unos 300 metros de la casa principal. Testigos de esos años juran que Fernández y Yañez "estaban siempre cada uno por su lado".

Un allegado de Yañez dejó trascender en las últimas horas que, durante el tiempo que trabajó junto a ella, fue testigo de "muchas cosas" y que tenía "conocimiento de varios hechos que ahora [tras la entrevista]" comprendía mejor. Agregó que recibió "aprietes", por lo que declinó explayarse en diálogo con LA NACION.

Desde que comenzó el caso, una semana atrás, el expresidente les pidió ayuda a varias de las personas que trabajaron en su círculo más cercano para que "cuenten" cómo era la relación con la entonces primera dama.

Fue en las horas posteriores a que se conociera el caso que terminó de estallar con toda la furia el último martes, cuando Yañez confirmó la denuncia contra el expresidente.

"Estamos shockeados por partida doble: por lo que está pasando, pero también porque él negaba todo cuando se conoció y después aparecieron las fotos", resumió un miembro del entorno de Fernández.

El expresidente les juró a quienes se acercaron a su departamento de Puerto Madero –preocupados por el tono de sus mensajes– que nada de lo que se decía era cierto. Que era "una canallada".

Dos días después llegó la confirmación de Yañez y, horas después, aparecieron las fotos de ella con moretones en el rostro y en un brazo. Se repitió así la secuencia del Olivosgate, cuando Fernández negó el encuentro y luego se conocieron las fotos del festejo durante la cuarentena. Por eso, ahora todo es distanciay prudencia entre quienes rodearon a Fernández durante los últimos años.

"Nunca vi nada" es la frase más repetida, también, ante lo que parece ser una de las estrategias defensivas de Fernández: señalar un posible alcoholismo de Yañez.

Dos de los consultados afirmaron que nunca vieron alcoholizada a Yañez. Un tercero fue menos contundente. Todos coinciden, eso sí, en que "el tema se comentaba" en charlas reservadas.

Los exfuncionarios y colaboradores no ocultan su enojo y decepción con Fernández. Tampoco su temor por lo que pueda pasar en estas horas, luego de que el propio teléfono del expresidente fuera secuestrado.

Se preparan para un eventual llamado a declarar, pero apuntan a que el testimonio clave podría surgir del personal de la quinta de Olivos, y en particular, del chalet presidencial: mucamas, cocineros, amas de llaves, personal de seguridad, entre otros. Daniel Rodríguez, el intendente de la residencia, es el más apuntado.

Por estas horas, los hombres que acompañaron a Fernández en Olivos y la Casa Rosada creen que lo que viene es una "batalla judicial en la que ambos van a perder".

También hablan de una paradoja: durante años fue Yañez la que no podía pisar la calle, por el repudio social por la fiesta de cumpleaños en plena cuarentena; pero ahora es el propio Alberto Fernández el que vive su propia cuarentena sin poder poner un pie fuera del departamento de Puerto Madero, ante el temor al repudio público. Y sin poder salir del país por decisión judicial. ●

### "Perdón a los que todavía no lograron perdonarme": Yañez habló en las redes

Posteó un mensaje anoche, luego de la difusión de la entrevista donde habló de la denuncia de violencia



La ex primera dama

ARCHIVO

Luego de la primera entrevista de Fabiola Yañez tras la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, la ex primera dama realizó ayer una publicación en Instagram, en la que agradeció a quienes se solidarizaron con ella durante las últimas horas.

"Atodos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme. Sepan que los entiendo", reza la publicación que compartió minutos después de las 22.

"Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas. Han sido muy importantes para mi hijo y para mí. También aprovecho para agradecer a la Dra. Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad", concluye el posteo.

Antes, en una entrevista con *Info*bae, Yañez dijo que su "familia está sufriendo por ver esto".

"Tengo ami familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio –agregó–. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita, que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola".

Por otro lado, confirmó que Fernández la amenazaba con suicidarse si hablaba.

Además contó que en un momento el expresidente no se dio cuenta de que "tenía el teléfono en altavoz y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran... no voy a decir la palabra que utilizó... que las estaba manteniendo".

"No tengo ni una empleada; eso fue una manera de reclamarme una cuestión económica y despreciar a mi familia también; mi hermana lo escuchó y se largó a llorar", agregó.

También contó que se fue a vivir a la casa de huéspedes de la quinta de Olivos "en pantuflas y bata".

"Fue en julio más o menos –agregó–. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si vo me iba de



Fabiola Yañez EX PRIMERA DAMA

"A todos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme"

Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: 'Mañana te vas'", y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre".

Yañez también detalló sobre su pedido de ayuda al Ministerio de las Mujeres, que no tuvo respuesta.

"Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: 'Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio' – precisó –. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios".

La exprimera dama también contó en la entrevista sobre el descubrimiento donde Fernández y Tamara Pettinato hablan de su relación.

"Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. El comete el error o, no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal, para que el nene estuviera tranquilo le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?'. Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos".

### El escándalo de los chats | LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

#### **EL ESCENARIO**

### El peronismo, en un laberinto sin salida

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

¬1 peronismo acaba de retroceder 41 años. Después de la → primera derrota en una elección presidencial sin proscripciones, vive sus horas más oscuras desde 1983.

El escándalo desatado por las denuncias de violencia física y psicológica que habría ejercido el último presidente peronista contra su expareja Fabiola Yañez cayó como una tonelada de escombros sobre un cuerpo endeble parado en arenas movedizas. Esa es la imagen que proyectan desde el interior de un espacio en estado de confusión.

"Esta es una mancha que va a ser muy difícil sacarnos. Hace mucho que algunos dirigentes venimos pensando que hay que empezar con otra cosa, otra etapa. Pero no va a ser fácil", admite un prominente dirigente peronista del conurbano que ha salido indemne de altos cargos en los últimos gobiernos kirchneristas y goza de buena reputación en el resto del peronismo. Uno de los pocos interlocutores válidos de casi todas las tribus y facciones en las que hoy está hiperfragmentado el movimiento creado por Juan Perón.

"Lo de Alberto fue el cajón de Herminio [Iglesias]", se lamenta otro dirigente nacional, en referencia al acto de cierre de la campaña presidencial de 1983 en el que el aspirante a gobernador bonaerense Herminio Iglesias quemó un ataúd con la sigla UCRy la leyenda "Alfonsín QEPD". Justo en el momento en que casi todo un país quería salir de la noche de la dictadura genocida y la violencia setentista.

"Hay que hacer como Antonio Cafiero en 1985 y empezar a construir algo superador", agrega sin hacer mención explícita a quiénes serían los "mariscales de la derrota" deesta época a los que considera necesario pasar a retiro forzoso.

El impacto social y político de las revelaciones por las denunciadas agresiones a Fabiola Yañez es proporcional a la dimensión de las manifestaciones de degradación personal, política e institucional que expone el caso. El problema para muchos es que nadie sabe dónde está el fondo o, para seguir con la analogía histórica, cuándo se apagarán las llamas del cajón incendiado.

"Esto va a ser un goteo que puede durar mucho tiempo y que no sabemos a quiénes más va a salpicar", explica un consultor al que un amplio espectro de dirigentes del movimiento suelen recurrir para afrontar situaciones de crisis. No le ha faltado, no le falta ni le faltará trabajo. Los temores a nuevas revelaciones escandalosas de índole diversa tienen en vilo a la dirigencia perokirchnerista.

"Lo que empezó con el caso de los seguros, que involucra a la secretaria de Alberto y ya manchó a cuestionaba su jefatura. varios exfuncionarios, derivó en algo mucho más sórdido como la violencia de género que se habría ejercido en la residencia presidencial sin que nadie hubiera hecho nada. Ahora, la pregunta es qué otras cosas pueden salir de esos teléfonos que están en manos de la Justicia y de los testimonios que aporten los que sean citados. Por lo pronto, ya se escuchan demasiadas



Kicillof, Massa, Fernández y Cristina Kirchner

ARCHIVO

versiones preocupantes", admite el asesor político, con quien coincide un prominente exfuncionario de la (indi)gestión albertista.

### El mensaje de Cristina no gustó

Frente a ese estado de conmoción, el mensaje que publicó Cristina Kirchner en redes sociales con el que cuatro días después de las primeras revelaciones criticó a Fernández y, al mismo tiempo, se victimizó y acusó a los medios de comunicación que sacaron a la luz los hechos no cayó bien fuera del núcleo duro de la feligresía kirchnerista. Por el contrario, reforzó cuestionamientos hacia su liderazgo.

Para muchos, el posteo de la exvicepresidenta de Fernández operó como un obturador de otras expresiones más empáticas con el humor social. Y, sobre todo, fue considerado mayoritariamente una nueva manifestación de autorreferencialidad. También, una reafirmación de la indisposición de Cristina Kirchner a cualquier esbozo de autocrítica, que dificulta algún intento de reconstrucción y de reconciliación con un amplio sector de la sociedad que en las últimas dos elecciones se resistió a renovarle el crédito al peronismo en el plano nacional.

"Cristina no puede seguir sin hacerse cargo de que ella fue la que hizo presidente a Alberto y de no haber logrado que su gobierno funcionara de otra manera, para evitar el fracaso. Ni hablar de muchas otras cosas de las que debería haber estado al tanto", admite un dirigente que hasta hace poco no

"Ella debería pedirles perdon a los argentinos", sube la demanda otro peronista que hace una década se emancipó de la tutela kirchnerista. Nada que nadie crea que pueda llegar a ser diferente. Ni los mismos que lo reclaman.

"Si el escándalo de Alberto es hoy un foco que resalta lo peor de una etapa a la que la sociedad quiere dejar atrás, Cristina es una

sombra que sigue proyectándose con demasiada potencia e impide empezar a ver alguna luz", expresa un dirigente del interior que conserva poder territorial, pero mira con preocupación el futuro.

A la comparación con el proceso crítico que sucedió a la derrota de 1983 se suma otro símil no menos sombrío para el peronismo.

Son varios los analistas políticos y dirigentes que ven parecidos con lo que quedó del radicalismo después de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001. Una especie de confederación de partidos provinciales sin liderazgos ni identidad nacional, imposibilitada, hasta hoy, de intentar una vuelta al poder sin asociarse (en minoría) a nuevas expresiones políticas.

La primera consecuencia práctico del escándalo Fernández-Yañez en el plano partidario fue el eclipse que ensombreció el intento del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de empezar a construir una oferta nacional y reorganizar la construcción peronista.

Su presencia al lado de su par riojano en la presentación de una nue-

"Cristina debe asumir su responsabilidad por haber hecho presidente a Alberto", claman referentes de distintas vertientes

Parte del peronismo asume que debe ampliar sus alianzas para intentar una reconstrucción

El oxígeno que le dio el caso al Gobierno repuso una ola de hostigamiento al periodismo crítico

va Constitución provincial que no puede estar más en las antípodas del clima de época no fue la más feliz reaparición tras el estallido del caso. Pero eso no fue todo.

Que en la primera fila del encuentro de La Rioja estuviera el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual, se pareció demasiado a otro gesto de disociación con la realidad que excede el plano político para tocar fibras profundas del sentir social dominante. Una ratificación del "estado de shock" en el que el día antes admitió que se encontraba Kicillof. Se notó demasiado.

### Explorar nuevas fronteras

"El peronismo tienen que empezar explorar algo nuevo y mucho más amplio de lo que es y ha sido. Lo que hay está muy desgastado y ya no alcanza", dice un destacado legislador nacional que hace tiempo intenta sin éxito y sin mucha convicción romper la hegemonía kirchnerista.

El, como otros, empieza a mirar con interés hacia dos polos opuestos en busca de alguna salida, pero sin encontrar una diagonal que los una. Uno es el cordobesismo de Juan Schiaretti y otro es el radicalismo K del santiagueño Gerardo Zamora.

Otros dirigentes van más allá de la reconstrucción partidaria y ponen la vista temporalmente más cerca en un armado provisional que podría tener consecuencias en el corto plazo y convertirse en una luz de alarma para el Gobierno.

"Hay que hacer lo que no se hizo hasta ahora en dos planos. Por un lado, revisar todo lo que se hizo mal y asumirlo, para empezar a diseñar una estrategia a futuro. Al mismo tiempo, hay que hacer acuerdos puntuales para ponerle límites a Milei, en especial a los proyectos que van a agravar la situación social y le dan vía libre para hacer lo que quiera", explica un dirigente bonaerense que ya está en conversaciones para tratar de articular una plataforma política que saque a la opo-

sición de su posición a la defensiva. Al menos, transitoriamente.

El escándalo de las denunciadas agresiones de Fernández a su expareja provocó, además, otras alteraciones del mapa político.

Por un lado, la explotación que ha hecho el Gobierno revivió el instinto de supervivencia del peronismo y ya son varios los que blanden el mito de la resistencia peronista para evitar la dispersión y sostener una mística en fuga. Allí se inscriben el kirchnerismo más duro y el camporismo residual, lo que podría acelerar el proceso de reconfiguración interno. Un nuevo dilema para Kicillof que no tiene ninguna pulsión rupturista hacia Cristina Kirchnery los suyos, pero teme quedar preso de un espacio en remisión que puede asfixiar sus ambiciones.

#### Posibles alianzas inverosímiles

En ese plano cobra sentido la versión que lanzan desde el radicalismo acerca de que habría algunos acuerdos tácitos entre oficialismo y kirchnerismo para capear tormentas.

"La sesión de Diputados del miércoles pasado se cayó porque lo forzó el oficialismo, con la anuencia K. Unos no querían que se hablara del escándalo de los diputados que fueron a la cárcel a sacarse una foto con condenados por delitos de lesa humanidad y los otros no querían que saliera el caso de Alberto y Fabiola". Todo resulta verosimil en medio de tantos hechos increíbles que se suceden en una especia de The Truman Show extremo.

Por otro lado, adquiere una significación inquietante el efecto potenciador que tuvo para el gobierno de Milei el estallido del escándalo albertista.

El oficialismo asoma estimulado por la prolongación del crédito social que le dio la reposición de un paisaje sórdido de la dirigencia política opositora.

A eso se sumó el desplazamiento de la atención pública del escándalo que envuelve la visita de los diputados libertarios a los represores (con facturas internas incluidas) y las consecuencias de la recesión y el ajuste, que golpean a vastos sectores sociales.

El renovado hostigamiento y la demonización de periodistas críticos o que, simplemente, practican la neutralidad es una de las manifestaciones más elocuentes de esta nueva ofensiva oficialista, practicada en el universo digital (pero no solo) por el ejército de propagadores libertarios y el aparato de comunicación paraestatal. El agravante es que eso suele ser amplificado en las redes por la cuenta personal del propio jefe del Estado. Una apuesta a estimular a la feligresía y a acallar voces que exponen fallas en el andamiaje libertario.

En medio de una remake de la decadencia del imperio romano en versión La Salada, difundida por Twitch, el espejo devuelve imágenes kirchneristas. Justo cuando todo parece indicar que lo que se demanda es la superación de ciertas prácticas políticas. Es lo que no entendió el peronismo en 1983 ni en 2019. Y no es el único espacio que confundió las demandas de la época.

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

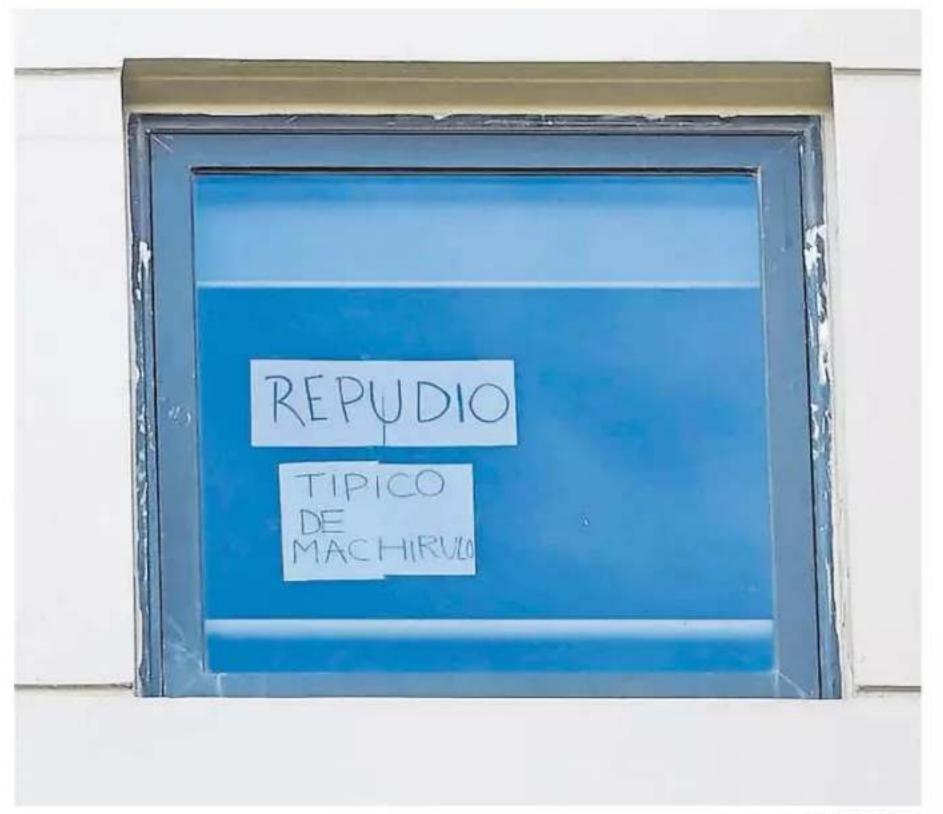

FABIÁN MARELLI

### Repudian a Alberto Fernández en su edificio

En el piso inferior al departamento en el que vive el rulo" se lee en dos improvisados letreros escritos con expresidente Alberto Fernández, en Puerto Madero, aparecieron carteles en una ventana que lo repudian por las denuncias de violencia contra la exprimera dama Fabiola Yañez. "Repudio" y "típico de machi-

tinta negra sobre la ventana del piso 11 de la torre River View, debajo del departamento que ocupa Fernández. En mayo de 2018, Cristina Kirchner usó la frase "típico de machirulo" para calificar a Mauricio Macri. •

# El ministro Petri pidió prisión preventiva para el expresidente

El jefe de la cartera de Defensa argumentó que Fernández conserva "poder" como para entorpecer la investigación

El ministro de Defensa, Luis Petri, consideró ayer que debería dictarse la prisión preventiva contra el expresidente Alberto Fernández por la denuncia de presunta violencia de género que radicó la ex primera dama Fabiola Yañez.

"Se debería dictar la prisión preventiva, después debería cursar el proceso. Pero ante las mismas circunstancias, con los mismos supuestos, se dicta la prisión preventiva ante el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa", opinó Petri, en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Uno ve cómo funciona la Justicia para este tipo de casos cuando hay pruebas tan evidentes, cuando hay violencia, cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento: la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva", insistió el ministro, que resaltó que "llama la atención" y "sorprende" que el Poder Judicial no haya considerado la prisión preventiva dado el "poder" con el que cuenta el exjefe del Estado para "encubrir y tapar".

Luego, el titular de la cartera de Defensa se prestó a hacer una apreciación sobre las imágenes que muestran a Yañez con un he-

matoma en el ojo derecho y otro en la axila derecha. "Son, sin lugar a dudas, repudiables y dan cuenta de cómo Alberto Fernández ejerció el poder durante estos cuatro años", evaluó.

### Otros hechos

Acto seguido, enumeró algunos de los momentos de la gestión de Fernández: "Sin ir más lejos, tenemos la fiesta de Olivos y, después, otras fiestas en la Casa Rosada, de las que nos enteramos ahora. También está el vacunatorio vip. Clara-



Luis Petri

MINISTRO DE DEFENSA

"Cuando hay pruebas tan evidentes de violencia, la respuesta es la prisión preventiva" mente, no estuvo a la altura de las circunstancias".

"Me sorprendió también la respuesta de algunos. Las respuestas que se dan son canalladas, más que nada para quienes se jactan de defender a las mujeres y abrieron ministerios. Todo lo que durante tanto tiempo los sectores del kirchnerismo tanto repudiaban, hoy lo están haciendo y lo está sufriendo Fabiolaen carne propia. Instalaron una narrativa que no cumplieron", afirmó el dirigente radical alineado políticamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, Petri pidió a la Justicia investigar además a los funcionarios que no quisieron ayudar a la ex primera dama, que admitió el sábado en una entrevista no haber recibido respuesta alguna del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad cuando comunicó que era víctima de violencia durante la presidencia de Fernández. Por supuesto que la Justicia tiene que investigar también esa punta. Fabiola le estaba trasladando su problema a una funcionaria encargada de velar por la integridad de las mujeres y miraban para el costado. Es una canallada que no tiene nombre. Nosotros habíamos advertido que este Ministerio de las Mujeres no servía para nada", marcó.

### Cristina declarará en la causa por el atentado: apuntará a un complot

**JUSTICIA.** La exvicepresidenta insistirá en que existe una trama política no investigada, con instigadores y financistas

Hernán Cappiello LA NACION

La expresidenta Cristina Kirchner declarará este miércoles en el juicio que se le sigue a Fernando Sabag Montiel, a su exnovia Brenda Uliarte ya Gabriel Carrizo, acusados de intentar asesinarla el 1º de septiembre de 2022 en la puerta del departamento donde vivía, en

el barrio porteño de Recoleta. Kirchner declarará como testigo ante los jueces del Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Es la única declaración prevista ese día.

Sabag Montiel ya admitió que intentó matar a la expresidenta, su exnovia se mostró errática en su declaración y Carrizo negó haber tenido alguna participación en el intento de asesinato.

Pero ese no es el asunto central en la declaración de Cristina Kirchner, sino en lo que ella sostiene que no se investigó: la participación de otras personas en el intento de asesinato, una pista que impulsa el kirchnerismo y que conduce a Pro y al diputado Gerardo Milman, a la intervención del grupo libertario fundamentalista Revolución Federal y a las maniobras realizadas con el celular de Sabag Montiel la noche de su arresto, que determinaron que el dispositivo se reseteara y se perdieran datos.

Los aspectos que señala la expresidenta y con los que cargará las tintas sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que instruyó el caso, ya fueron abordados por la Justicia: hay una causa abierta por la manipulación del celular, donde fueron llamados a indagatoria policías federales por la jueza María Servini; sigue abierto un expediente en la fiscalía de Carlos Rívolo sobre las otras pistas, donde pierde fuerza cada día la pista Miman, y el juez federal Sebastián Ramos investiga a Revolución Federal y sus fuentes de financiamiento.

En estas hipótesis está acompañada por la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún, que en sus interrogatorios viene abordando estas pistas, y por supuesto por su abogado querellante, que les pregunta a los testigos siguiendo estos lineamientos desde que empezó el juicio, el 26 de junio último, en los tribunales federales de Comodoro Py.

Los tres acusados vendían copos de algodón de azúcar en la esquina de Juncal y Uruguay, donde se apostaban durante las vigilias que los militantes realizaban en apoyo a Cristina Kirchner. El atentado fracasó cuando la bala no salió por el cañón de la pistola de Sabag Montiel, quien le apuntó al rostro a la entonces vicepresidenta. Pareciera que no montó el arma ni colocó la bala en la recámara antes de disparar.

La acusación en contra de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.



Cristina Kirchner EXPRESIDENTA

Sostiene que la Justicia no investigó la pista que lleva hacia Pro y el diputado Milman, como tampoco al grupo Revolución Federal y a los policías que manipularon el celular de Sabag Montiel

Hasta ahora, el relato de Cristina Kirchner en la causa fue breve. Lo realizó ante la jueza Capuchetti yelfiscal Rívolo al día siguiente del atentado. Allí dijo que no se había dado cuenta de lo que había ocurrido hasta que vio la televisión. Tampoco lo vieron los policías de su custodia, que actuaron luego de que un grupo de militantes detuviera al atacante.

El intento de asesinato ocurrió en una de las manifestaciones luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera para Cristina Kirchner 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el juicio por la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude al Estado a seis años de prisión.

Cristina Kirchner declaró: "Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar".

"Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic.Cuandollegamosaldomicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar de lo que había pasado...", dijo entonces CFK.

"Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión", aseguró. No se descarta que la expresidenta aproveche la oportunidad para dejar en claro su disconformidad con el proceso y reclamar para que se profundice la investigación sobre lo que ella cree son los autores intelectuales del ataque.

"Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", aseguró Cristina Kirchner cuando declaró en el juicio de Vialidad.

El juicio cuenta con la participación de casi 300 testigos, entre los que se encuentra la propia expresidenta, quien también es querellante en la causa. Se espera que el proceso judicial se extienda entre seis meses y un año, debido a la complejidad del caso y la cantidad de testimonios.

El senador peronista alude al entendimiento entre Cristina Kirchner y Milei por el pliego de Lijo; dice que aún no tomó posición; confirma una propuesta por la comisión de inteligencia

# Kueider. "El kirchnerismo acuerda y no pasa nada, pero después otros somos los traidores"

Texto Delfina Celichini | Foto Fabián Marelli

a figura de Edgardo Kueider (Unidad Federal) cobró relevancia en las últimas semanas. Según confirmó el senador entrerriano, "una persona del Gobierno" le ofreció ser el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un lugar determinante para Javier Milei, que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incrementó sus gastos reservados en \$100.000 millones.

Actualmente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Como su autoridad, aseguró a LA NACION que el Poder Ejecutivo prepara una ampliación de los miembros de la Corte Suprema con el fin de destrabar el acuerdo para nombrar allí a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y despejar el cuestionamiento del equilibrio de género en el máximo órgano de Justicia.

'No he tomado una decisión", indicó el senador entrerriano sobre la posibilidad de acompañar las dos nominaciones para integrar la Corte. Sin embargo, habló de un posible acuerdo político entre el Presidente y Cristina Kirchner para ubicar alli al juez federal Lijo. "Eso dicen los pasillos", deslizó.

Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo. rompió el bloque en 2022. Según precisó, la defensa de los intereses de su provincia lo llevó a tomar esta decisión. Unió fuerzas con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo para formar Unidad Federal. Desde ese momento, y tras la victoria de Milei, su plasticidad se convirtió en un activo en una Cámara alta hiperfragmentada. Es posible que uno de los tres delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande -la central hidroeléctrica binacional que funciona en Entre Ríos-sea un hombre de su confianza.

#### -¿Cómo definiría su vínculo con el gobierno de Javier Milei?

 Oposición. Una que prioriza lo mejor para nuestro país. No estoy de acuerdo con que cuando uno gobierna la oposición consista en sistemáticamente paralizar, boicotear u obstruir totalmente la acción del gobierno, creo que eso nos lleva siempre a tirar para abajo. Creo que las elecciones hay que ganarlas con propuestas superadoras, mejorar lo que está o corregir lo que está mal y no apostar siempre a que fracase el que gobierna para tener mayores posibilidades electorales.

#### -Esta definición de oposición lo diferencia del kirchnerismo.

-Mi bloque y yo somos una oposición bien equilibrada en términos de que cuando hay que rechazar algo, lo rechazamos. Pero cuando hay que acompañar cosas que creemos que están bien, las hemos acompañado.

### -Eso le valió la crítica del kirchnerismo, que lo llamó "traidor".

-Si, pero fijese una cosa, a mi me criticaron por votar la Ley Bases

en general, pero voté en contra del RIGI, que fue acompañado por senadores de Unión por la Patria, entonces ¿quién es el traidor? En este caso, en el kirchnerismo primó una actitud obstruccionista mirando la próxima elección.

#### -En su caso, ¿hubo un acuerdo político con el Gobierno para que usted votara, en general, a favor de la Ley Bases?

-No, ninguno. Jamás hablamos en términos de acuerdo político.

-Usted ahora es uno de los candidatos para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pero cómo explica que el Gobierno le ceda la presidencia de dos comisiones claves, como esta última y Asuntos Constitucionales, si usted conforma un bloque de solo tres senadores y, en términos de estricta proporcionalidad de los bloques en la cámara, no le correspondería esta distribución tan generosa de lugares.

-Bueno, primero la Comisión de Asuntos Constitucionales surgió por un acuerdo a principios de año donde se hizo una primera distribución de lugares. Mi lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que no sé cómo va a terminar esa historia, yo estimo que tiene mucho que ver con que nosotros hemos demostrado que tenemos una oposición equilibrada.

#### -¿Habló con Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el organismo de inteligencia a través de Sergio Neiffert?

#### -¿Pero alguien del Gobierno se lo ofreció?

-Me consultaron si estaba dispuesto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.

-¿Quién?

 Alguien del Gobierno. Hasta ahí llegué.

-Y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ¿habló de este tema? Ella estaría impulsando al senador misionero de Pro, Martin Goerling.

De este tema no hablé.

-Como en cualquier otra comisión, quien resulte presidente tiene que ser votado por la mayoría de los integrantes. ¿Tiene los votos?

 No estoy trabajando en juntar votos, no estoy hablando con nadie, eso es un tema que tiene que resolverel Gobierno. No me corresponde a mí salir a trabajar en pos de una nominación a la que yo no me postulé.

#### -¿Cuál es su posición respecto de la reestructuración de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del incremento presupuestario de este organismo, que podrá disponer de 100.000 millones de pesos para gastos reservados?

-Mire, si el Gobierno dispone de la reestructuración de un organismo que ha tenido muchas críticas, estimo que es para mejorarlo. Ha incorporado un área de ciberseguridad que antes no estaba y eso me parece



relevante. La asignación de recursos también es positiva siempre y cuando se usen bien y para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. O sea, un organismo tan importante sin recursos no tiene posibilidad de funcionar bien. Miguel Angel Toma [director de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem] hacía referencia a que \$100.000 millones es absolutamente nada para hacer reformas. Esto no estaría hoy en discusión si no hubiera habido situaciones de espionaje interno usado por la política con fondos de inteligencia.

-Usted rechazó el DNU 70/2023 por inconstitucional. ¿Tiene la misma consideración de los decretos 614, 615 y 656 de este año, a través de los que se reconfiguró e incrementó el presupuesto de la SIDE?

–Los DNU han sido usado de una forma abusiva en el transcurso del tiempo por todos los gobiernos. El Congreso tiene que tener el rol que le corresponde constitucionalmente para este tipo de cosas. Pero no considero que estos DNU sean inconstitucionales.

-¿Por qué?

-En el DNU 70/2023 se modificaban estructuralmente muchas cosas y la mayoría no eran necesarias ni urgentes.

#### -¿Y en estos últimos tres decretos usted no ve una modificación estructural? ¿Considera pertinentes la urgencia y necesidad de esta reforma?

 A priori no estaría a favor del rechazo. Su inconstitucionalidad es mucho más discutible que la del DNU 70/2023. Si me preguntás qué prefiero, obviamente te digo que una ley que se discuta en el Congreso de la Nación.

-¿Apoya las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema?

 Estoy revisando los cuestionamientos a Lijo. No he tomado una decisión todavía.

-Usted acompañó un proyecto de la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) que busca disponer por ley el equilibrio de género en la Corte. Usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el primer giro de ese proyecto, pero todavía no convocó a una reunión para discutirlo, ¿por qué?

-Porque tenemos información de que el Poder Ejecutivo está por mandar un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte y no queremos sacar un dictamen sabiendo que va a venir otro con el mismo objetivo. Le queremos dar tiempo al Gobierno para ver si eso realmente ocurre.

-¿Y podría acompañar ese proyecto de ampliación de la Corte? -Sí. No me parece mal que en decisiones tan importantes se amplíe la diversidad de criterios.

#### Si esa ampliación se concreta, ¿podría votar a favor de Lijo y García-Mansilla?

 Tendré que ver las impugnaciones. No sé si esas nominaciones responden a algún acuerdo político. Algunos acuerdan y no pasa nada, pero después otros somos los traidores.

-¿Se refiere al kirchnerismo? -Y sí, ¿Lijo de dónde viene?

#### -¿Está sugiriendo que hay un acuerdo entre Javier Milei y Cristina Kirchner para nominar a Lijo en la Corte? -Eso dicen los pasillos, los mentide-

ros, no lo digo yo. -El año que viene a usted se le

### vence el mandato como senador. ¿Podría competir en las elecciones legislativas?

-Podría, sí, pero tengo muchas reservas con esto de pensar únicamente en términos electorales. Si estuviese pensando todo el tiempo

en las elecciones del año que viene, no hubiera roto el bloque el año pasado por impulsar una ley de tarifas para bajarle el costo de la electricidad a los argentinos. En el caso de Entre Ríos, tenemos la generadora de electricidad más barata del país, pero pagamos la energía más cara en todo el territorio.

-¿Cómo es su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio?

Bueno, tenemos diálogo.

mo explica esta decisión?

-Después de la aprobación de la Ley Bases, el Presidente le otorgó por decreto el poder a la provincia de Entre Ríos para designar a los tres integrantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Ainstancias suyas, uno de ellos es Juan Carlos Chagas. Usted dice que no hubo un acuerdo político, pero ¿có-

 El tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es una lucha histórica de los entrerrianos. Cuando se empezó a construir la represa, en 1978, se inundó una ciudad completa. En su momento, a muchos ciudadanos los convencieron de dejar sus hogares con la promesa de que les iban a dar una casa mejor. También les dijeron que iban a pagar la energía barata. Por supuesto que eso nunca se cumplió. Hasta el día de hoy, Entre Ríos paga una de las electricidades más caras del país. En el sentir de los entrerrianos, y fundamentalmente en quienes habitan en la región de Salto Grande, donde se construyó la represa, sigue vigente esta demanda. En la Ley Bases nos encontramos con el apartado energético, que habla de una desregulación del sector. Esto significa que las generadoras van a poder venderles a las distribuidoras locales en forma directa, sin pasar por la administradora Cammesa. En el caso de las generadoras binacionales, que no están privatizadas, como Salto Grande, esto lo va a administrar la delegación argentina. ¿Dónde está la importancia de esto? En que Salto Grande genera electricidad para abastecer al 4% del país a 5 dólares el megavatio.

#### Pero no me está respondiendo la pregunta de si hubo un acuerdo político con el Gobierno para tener injerencia en el nombramiento de los delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

 No vayamos a eso, porque eso es lo que ha instalado un sector de la oposición. Al desregularse, lo que propone el Gobierno es que directamente Salto Grande le venda a la distribuidora. Si yo logro que Salto Grande les venda directamente a las distribuidoras entrerrianas a 5 dólares, les estoy bajando 10 veces el costo de la energía a todos los entrerrianos.

#### -¿Y usted cree que puede hacer eso a través de Chagas?

–No. Frigerio me pidió que le nombre a alguien para ese lugar y yo sugerí varias personas. Se quedaron con Chagas. A mí me pidieron la expulsión del Partido Justicialista, Cristina Kirchner me mató, yo no estoy haciendo todo esto para ubicar a alguien ahí. Esto es más importante. Entre Ríos siempre peleó para poner los delegados. Al modificar el decreto 132/2004, logramos que ya no haya discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo sobre a quién nombrar y que lo tenga que hacer a propuesta de la provincia. ¿Qué te permite eso? Desarrollar una política de industrialización, del turismo, de desarrollo agropecuario, entre otras cosas. Entre Ríos va a pagar la electricidad por 10 años a un menor costo de lo que venía pagando ahora, como mínimo.

#### -; Se imagina un acuerdo electoral el año que viene con el oficialismo?

-No lo estoy pensando. Hoy por hoy, creo que hay que dar una discusión de fondo en la política.

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### Ofensiva opositora en el Congreso por las jubilaciones y los gastos reservados

REACCIÓN. Las diferentes bancadas podrían unirse contra el DNU que subió los fondos de inteligencia; también, convertir en ley un alza de los haberes sin acuerdo del Gobierno

Laura Serra LA NACION

En un clima de tirantez y desconfianza hacia el oficialismo, la oposición en el Congreso unirá filas para imponerle límites con dos acciones de fuerte impacto político. En la Cámara de Diputados rechazará el decreto presidencial por el cual aumentó en \$100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En paralelo, en el Senado buscará convertir en ley una nueva fórmula de actualización de jubilaciones, la cual es vista por el Gobierno como una seria amenaza al equilibrio fiscal.

En minoría en ambas cámaras, los libertarios solo cuentan (todavía) con sus aliados de Pro y difícilmente logren resistir la embestida de la oposición, decidida a incomodar al Gobierno forzándolo a vetar una ley que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mientras, en simultáneo, impulsa un aumento de los gastos reservados para inteligencia.

En la Cámara de Diputados, la ofensiva opositora tiene como telón de fondo, además, el malestar creciente de un amplio sector de la oposición dialoguista con el presidente del cuerpo, Martín Menem. Síntoma de ese malestar fue la sesión fallida del miércoles pasado luego de que el bloque que comanda Miguel Pichetto no bajara al recinto.

En rigor, Pichetto no quería frustrarla, pero sus compañeros tenían la paciencia al límite: Menem ya los había ninguneado al vetar a Emi-

lio Monzó como miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia y luego cuestionó la designación del radical Mario Negri en la Auditoría General de la Nación. Menem insiste en que esa vacante les corresponde a los libertarios por su condición de oficialismo y segunda minoría en el cuerpo.

Los libertarios, comandados por Gabriel Bornoroni, insistirán pasado mañana para tener una nueva sesión especial con un temario similar a la que se frustró, aunque con un agregado: el proyecto que declara la educación obligatoria como servicio estratégico esencial para garantizar un piso mínimo de clases durante los días de paro. Una zanahoria para atraer al recinto a los bloques dialoguistas, que acordaron el texto.

Desde el radicalismo les doblarán la apuesta: con la firma de Danya Tavella y del jefe de bloque Rodrigo de Loredo, proponen otra sesión especial para actualizar el presupuesto de las universidades. Denuncian que en estos ocho meses los sueldos de ese sector perdieron un 45% de su nivel adquisitivo.

A esta ofensiva se suma otra convocatoria, motorizada por una quincena de diputados de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y del radicalismo, para rechazar el DNU que incrementa en \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. El oficialismo está en problemas: el grueso del bloque de la UCR está dispuesto a bajar al recinto, por lo que el rechazo sería un hecho en la Cámara de Diputados. Faltaría que la oposición en el Senado actuara en sintonía para dejarlo sin efecto.



Karina Banfi VICEJEFA BLOQUE UCR DIPUTADOS

Si bien los dos representantes de la UCR en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo-el senador Víctor Zimmermann y el diputado Francisco Monti- habían evitado firmar el dictamen de rechazo el jueves pasado para darle margen de negociación al oficialismo, lo cierto es que la convocatoria a sesión especial -que apuró Nicolás Massot, un crítico acérrimo del Gobierno- colocó al centenario partido en un callejón sin salida y sin margen para dilatar más tiempo el asunto.

#### Fondos polémicos

"El Gobierno se equivocó al aumentar los gastos reservados de la SIDE con un DNU. Viola la ley de inteligencia, la de acceso a la información pública y la de administración financiera. Emitimos un documento en el que expresamos nuestra preocupación porque, al ser reservados, no se rinden cuentas sobre esos fondos. Reclamamos que este tema se discuta en las comisiones bicamerales correspondientes, pero el oficialismo no hace otra cosa que demorar el tratamiento. No nos dejan otra alternativa que votar por el rechazo", planteó Karina Banfi, vicejefa del bloque radical.

El radicalismo fue también el promotor, en la Cámara de Diputados, del proyecto que establece una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Su media sanción, en junio pasado, desató una fuerte preocupación en el Gobierno por su impacto fiscal, por lo que inició urgentes negociaciones con los opositores dialoguistas en el Senado para modificar la iniciativa e intentar amortiguar el golpe.

La estrategia consistió en que la iniciativa retornara a la Cámara de Diputados para evitarle al presidente Milei el costo político de vetar una ley que beneficia a los jubilados. En las negociaciones habían conseguido que De Loredo y su tropa dialoguista, incómodos con el mote de "degenerados fiscales" que les endilgó el Presidente, se comprometieran a receptar esas modificaciones a cambio de que el oficialismo garantice en la ley un aumento compensatorio a los jubilados del 8,1% y que el valor de los haberes sea equivalente a 1,09 de la canasta básica total por adulto.

Sin embargo, la estrategia falló por un cabo suelto: cuatro radicales y el provincial José María Carambia apoyaron el proyecto venido de la Cámara de Diputados y lograron, junto al kirchnerismo, convertirlo en dictamen de mayoría. Podría tratarse el jueves próximo, aunque no se formalizó la fecha.

De producirse este desenlace en el Senado, Milei se verá forzado a vetar (total o parcialmente) la norma, tal como prometió. El peligro, empero, no desaparecería: la oposición podría rechazar ese veto. •

### Jones Huala inició ahora una huelga de hambre líquida

MAPUCHES. Volvió a comer sólidos; reclama recuperar la libertad

#### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-A un mesy medio de haber iniciado una huelga de hambre seca en reclamo de su libertad. Facundo Jones Huala decidió pasar a una huelga de hambre líquida, tal como informaron desde la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP).

"A partir del día 41 de transitar su huelga de hambre seca, internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, el peñi lonko Facundo Jones Huala ha decidido posponer la huelga de hambre seca y pasar a huelga líquida, principalmente motivado por la pérdida irreparable de su hermano el weichafe Tato Jones Huala", indicaron en un comunicado.

Luego de que la abuela de Facundo, de 89 años, falleciera a fines de junio en Esquel, hace 10 días, su hermano Fausto fue encontrado muerto en una vivienda a unos 20 kilómetros del centro cívico de esta ciudad. En un video difundido en sus redes sociales, la madre, Isabel Huala, confirmó que Fausto decidió "quitarse la vida" y responsabilizó "a los Estados argentino y chileno por la decisión" que tomó su hijo.

Al momento de enterarse del presunto suicidio, Isabel Huala se encontraba en Chile, donde Facundo permanece internado a raíz de la huelga de hambre que inició para exigir su liberación. Esa medida derivó, el 17 de julio pasado, en una internación en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco.

Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile en enero de este año para terminar de cumplir su condena (en 2018 le habían impuesto una pena de nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas).

Sus abogados sostienen que debería haber recuperado su libertad el 27 de junio pasado.

Por ese motivo, los defensores del líder mapuche presentaron recientemente un recurso ante la Corte Suprema de Chile. En ese sentido, la polémica alrededor del cómputo de la pena podría resolverse esta semana. "En estos momentos, y a modo de reflexión, se entiende que la huelga ya cumplió su objetivo, como denunciar vulneraciones y desenmascarar a los Estados argentino y chileno; se ha avanzado en algunos pequeños trámites y reuniones, y se pusieron sobre la mesa demandas transversales de los luchadores mapuches", agregaron desde el Movimiento Autónomo.

Según indicaron, mientras Facundo continuará con una huelga de hambre líquida en el hospital, "se evaluan y desarrollan algunas situaciones como el fallo de la Corte Suprema en Santiago de Chile el día 14 de agosto". Consultado por la Nacion, uno de los abogados defensores, Gustavo Franquet, afirmó que si bien no tiene confirmaciones al respecto, es probable que el máximo tribunal de Chile se pronuncie ese día. •

### El pliego de Lijo, en medio de la interna libertaria

Reina el desconcierto por las jugadas del propio oficialismo en contra del polémico juez federal

#### Gustavo Ybarra LA NACION

Cuando faltan apenas diez días para que Ariel Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos para defender su cuestionada nominación para integrar la Corte Suprema, en la mayoría de los bloques del Senado reina un estado de desconcierto sobre qué suerte correrán los pliegos del controvertido juez federal y del catedrático Manuel García-Mansilla, también propuesto para ocupar una poltrona en el máximo tribunal de Justicia del país.

El escenario que se registra es, cuanto menos, poco usual. Un Poder Ejecutivo que no se compromete de manera activa en la búsqueda de votos y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que, como parte de una larga cadena de cortocircuitos con la Casa Rosada, no tiene empacho en anunciar, y que analiza volver a pronunciarse de manera pública, que no le gusta uno de los postulantes elegidos por su propio gobierno -Lijo- configuran una parte importante del extraño tablero de esta partida.

"Hay incertidumbre", reconoció a LA NACION un senador de la oposición dialoguista que, aunque no

lo verbaliza, está más dispuesto a votar a Lijo que a García-Mansilla. "Suena raro que el Poder Ejecutivo no haga nada para conseguir los votos para la Corte", agregó el legislador.

De hecho, fuentes legislativas aseguraron que desde la Casa Rosada se envió el mensaje de que no están dispuestos a negociar los pliegos en un paquete más amplio que incluya la ampliación de la Corte y otros cargos judiciales que también requieren el voto de una mayoría calificada, como el procurador general de la Nación y el defensor del pueblo.

Según voceros calificados del Senado, el Gobierno dice que el iuez de la Corte Ricardo Lorenzetti le "vendió" la candidatura de Lijo asegurando que se encargaba de conseguir los dos tercios para el juez federaly García-Mansilla. Por eso, siempre según esta versión, el Ejecutivo se niega a entrar en un reparto de cargos.

El clima se enrarece a medida que se acercan las fechas de las audiencias públicas: Lijo expondrá el 21 de agosto. García-Mansilla, una semana después. En este escenario, los postulantes recorren despachos para presentarse ante los senadores que decidirán su futuro.

En una suerte de audiencia pública paralela organizada por el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) y moderado por la macrista María Eugenia Talerico,

exdirectora de la Unidad de Información Financiera del gobierno de Macri, el Salón Azul del Congreso será escenario de una reunión en la que un grupo de juristas expondrán sobre los pliegos de la Corte.

El encuentro se llevará el 19 de agosto, dos días antes de que Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos, y tiene por finalidad criticar la postulación del juez federal, cuestionado por su supuesto incremento patrimonial y el manejo irregular de causas sensibles. Es una forma de sortear el Reglamento del Senado, que impide participar a extraños a la Cámara alta en las audiencias públicas.

### Fuego amigo

No es extraño que detrás de la jugada esté el libertario formoseño. Es, hasta ahora, porque dicen que habría otro más, el único senador oficialista que se manifestó en contra de Lijo. "Yo estoy parado en el mismo lugar desde hace dos años, el que cambió es el Gobierno", sostiene Paoltroni.

El senador hizo del rechazo a Lijo una cruzada personal. En parte porque el juez benefició al gobernador peronista Gildo Insfrán al remitir la causa The Old Fund a la Justicia Federal de Formosa, v también por la decisión de Caputo y Karina Milei de dejarlo afuera en el armado de La Libertad Avanza en la provincia norteña.

Como parte de su activismo, el

senador le envió una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), para pedir que ponga en discusión un proyecto de la cordobesa Alejandra Vigo que propone fijar por ley el cupo femenino en la Corte Suprema.

El pedido no es ingenuo. Lijo está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante con su renuncia Elena Highton de Nolasco, y la discusión de una cuota de género femenino en el máximo tribunal podría entorpecer el tratamiento de su pliego en el Senado. La Justicia a veces suele ser rápida para otorgar recursos de amparo.

Kueider no respondió la nota. Es lógico, porque el legislador quedó sin terminal política en Entre Ríos, donde lo quieren expulsar del PJ por haber votado a favor de la Ley Bases y ha consolidado una buena relación con Santiago Caputo.

Atal extremo es buena la sintonía que Kueider es el elegido del asesor todoterreno para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. La jugada es una nueva escaramuza en la guerra entre Caputo y Karina Milei con Villarruel, que había acordado poner al frente de la bicameral a Martín Goerling (Misiones-Pro). En este terreno de interna libertaria a cielo abierto, Lijo y García-Mansilla esperan, ansiosos, el final de la novela.

Texto Jaime Rosemberg

### Un encuentro en la Casa Rosada entre Milei y el Papa, a través de la Virgen

Un obsequio de Catamarca permitió una inesperada imagen conjunta

Mucho se habló en los últimos meses sobre el vínculo entre el papa Francisco y el presidente Javier Milei. Más de un testigo calificó de "frío" aquel saludo al pasar, en el contexto del encuentro del G-7 en Italia. La relación tuvo vaivenes.

La semana pasada hubo diferencias marcadas con el oficialismo. Después de que seis diputados libertarios visitaron a represores de la última dictadura, Francisco recibió a familiares de las víctimas de Alfredo Astiz.

Sin embargo, si bien una hipotética visita de Francisco al país parece alejarse, ambos están, de alguna manera, juntos en la Casa Rosada.

¿De qué se trata? Todo comenzó semanas atrás cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le regaló al Presidente una estatuilla con la imagen de la Virgen del Valle, santa patrona de la provincia norteña. El manto que la cubre tiene los colores celeste y blanco, y una imagen sugestiva: el Presidente saludando con una reverencia al Papa, quien posa sus brazos sobre los hombros del mandatario libertario.

El obsequio, salido formalmente del obispado de Catamarca, fue fruto del trabajo de bordadoras catamarqueñas, conocidas en la provincia, ya que en trabajos anteriores bordaron en diferentes mantos las imágenes del gobernador y su antecesora, Lucía Corpacci. La virgen, claro, no pasó desapercibida para los feligreses que concurren a la capilla castrense, en la planta baja de la Casa Rosada y junto a una foto del propio papa argentino.

El trabajo de las bordadoras, llegado a Balcarce 50 por gentileza del peronista Jalil, hoy cercano al Gobierno, fue un "buen gesto" en medio de la tensión en-



La Virgen está expuesta en una capilla de la sede de Gobierno

tre el Vaticano y el Gobierno.

Luego de oponerse en el G-7 a quienes afirman que "la política hoy es una mala palabra" y a "las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con al-

guna ideología", Francisco dio otras señales en sentido inverso

a los manuales libertarios. "No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios", dijo el Sumo Pontífice

luego de recibir a Anita Fernández, nieta de una víctima de Alfredo Astiz, uno de los militares condenados visitados por los legisladores de Milei en el penal de Ezeiza. Una visita que el propio Papa consideró "peligrosa". •

x

### Una sorpresiva visita de Stanley a Villarruel

Transcurría la mañana del jueves cuando algún periodista curioso vio salir al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, del mismísimo Congreso.

¿A quién había visto el siempre activo representante de Washington? El misterio fue develado por fuentes parlamentarias, que juraron que Stanley había pasado una hora nada menos que con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Mientras ninguna de las dos partes quiso confirmar o desmentir el encuentro, lo cierto es que conocedores del movimiento en el Senado lo dieron por hecho. Stanley, de hecho, no quiso responder cuando el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, se lo cruzo en la puerta del edificio, con salida por la calle Rivadavia.



Marc Stanley EMBAJADOR DE EE UU

paso de Stanley por el Congreso, mientras el vínculo entre Villarruel y el presidente Javier Milei no pasa por su mejor momento, luego de las críticas del primer mandatario (y de sus colaboradores) a los posteos de Villarruel contra Francia que derivaron en Fue la única constancia del un escándalo diplomático. •

### Carrió y Macri, unidos por el rechazo a Lijo

Devuelta en el ruedo con algunas jugadas fuertes (motorizaron un proyecto de ley para controlar y limitar los viajes presidenciales), Elisa Carrió y sus referentes vieron con buenos ojos las declaraciones públicas de su exaliado Mauricio Macri, quien criticó de modo directo la nominación de Ariel Lijo como próximo nuevo integrante de la Corte Suprema.

"Ellos son aliados del Gobierno, nosotros no. Pero el grupo sí, pero podría ampliarse en breve". ironizó uno de los leales a la exdiputada, para quien la nominación de Lijo, surgida del Poder res de Carrió no descartan algún Ejecutivo, es inaceptable.

"Lijo quiere romper con la independencia del máximo tribunal. Quiere poner un freezer y trabar causas", repite Carrió desde hace meses.

Ya fuera del bloque de Miguel Pichetto, diputados y legislado-

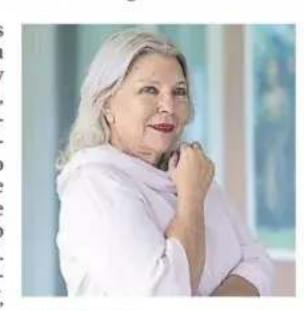

Elisa Carrió FUNDADORA DE LA CC-ARI

acercamiento en 2025.

"Por ahora somos un bloque independiente", contestan en las cercanías de la diputada, aunque nadie descarta que un eventual alejamiento de Macri y Milei dé lugar a un escenario distinto. •

### Plantón para diplomáticos que escaparon de Maduro

La reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles pasado, se extendía sin remedio entre reproches y chicanas, centradas en la dramática situación política derivada de las elecciones en Venezuela.

Luego de más de una hora, un par de senadores repararon en cinco personas que esperaban, pacientemente, que alguien les dirigiera la palabra. "Señor presidente, ¿por qué no presenta a los invitados y los podemos escuchar?", dijo la senadora kirchnerista Eugenia Duré.

Lo mismo pidió, un rato más tarde, el radical Martín Lousteau.

Enfrascado en su pelea con el kirchnerismo, el presidente de la comisión, el formoseño Francisco Paoltroni, presentó finalmente a los invitados: eran. nada menos, que los diplomáticos asignados en la embajada argentina en Venezuela, obligados a dejar la delegación (y el país caribeño) en 72 horas, por orden de Nicolás Maduro.

"Tuvimos meses muy difíciles, tenemos instrucciones y las cumplimos", dijo Mariano Vergara, subsecretario de Asuntos americanos, que acompañó a la delegación, cuando al fin le cedieron la palabra. •

### Jaldo apoya al Gobierno, pero también le pide plata

El gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, sostiene su alianza con el gobierno de Javier Milei, lejos de sus otrora compañeros peronistas a nivel nacional.

Enfrascado en una reforma constitucional inédita, que terminaría con los mandatos consecutivos y con la criticada ley de lemas en la provincia, Jaldo se hizo tiempo, de todos modos, para viabilizar un "amable" reclamo al Gobierno.

Fue su ministro de Economía, Daniel Abad, quien llegó a Buenos Aires para reclamar fondos que aún no llegaron a la provincia, organizadora, el pasado 8 de julio, de la reunión en la que 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, con el Presidente como figura central.

"El ministro está teniendo reuniones y definiendo obras importantes para Tucumán", dijo el propio Jaldo, blanqueando la preocupación oficial. De todos modos, cerca suyo afirmaron que la llegada de fondos "es cuestión de tiempo" y que no hay ruido en el vínculo con la Nación.

Por las dudas, Jaldo se mantuvo alejado de la convocatoria de supar de La Rioja, el kirchnerista Ricardo Quintela, el viernes, a la que asistió Axel Kicillof. •

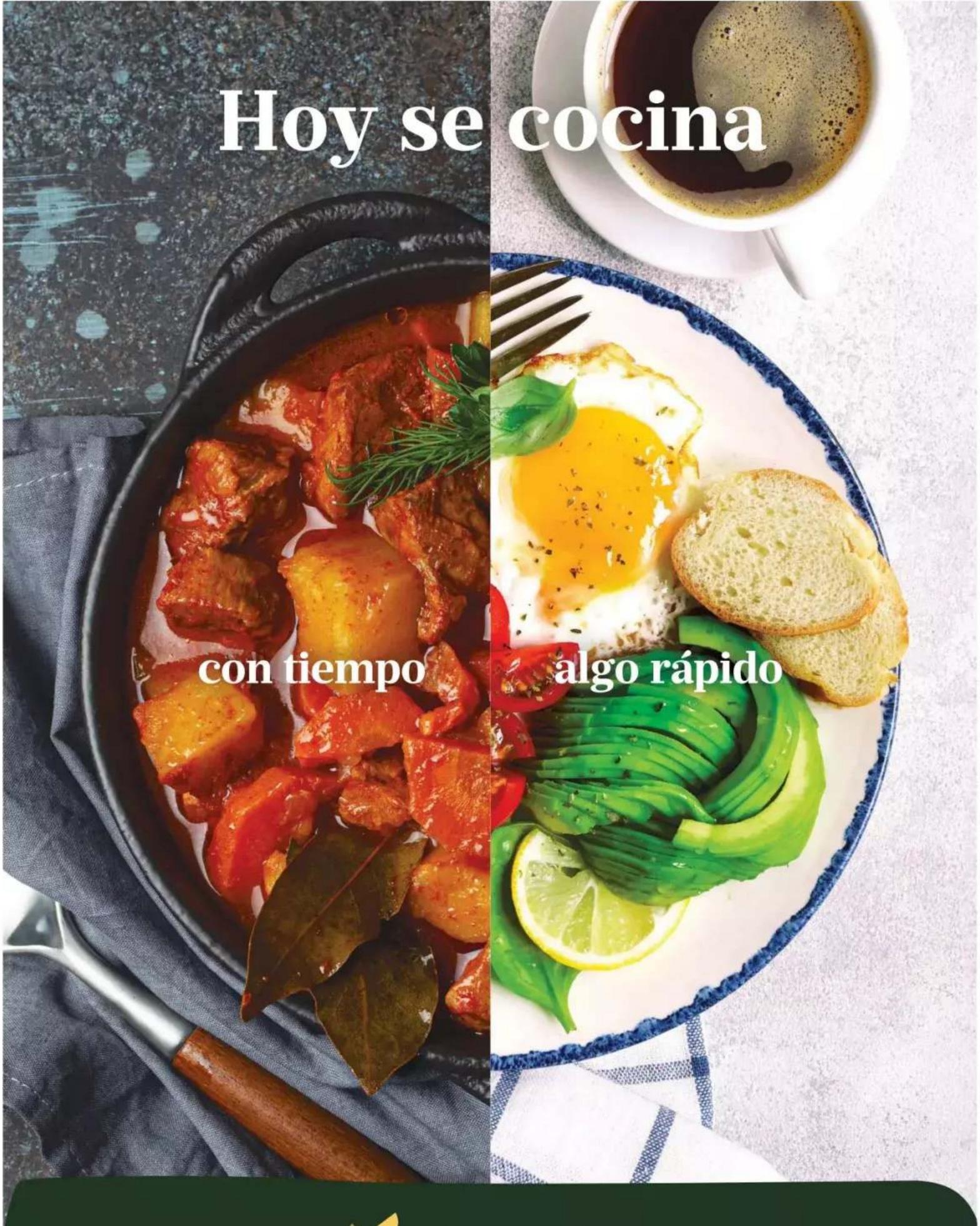



Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora**.









### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Diego Cabot** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### COMERCIO DE AUTOS

### Récord de venta de usados

La Cámara del Comercio Automotor informó que en julio se vendieron 183.668 autos usados, una suba del 18,98% comparado con igual mes de 2023 y del 48,26% frente a junio pasado. Se trató del mejor julio en 29 años. En tanto, en los primeros siete meses del año se comercializaron 923.066 unidades, lo que representa una baja interanual del 3,07%.

# Subsidios: el Gobierno subió la tarifa de colectivos y se tensa la pelea con la Ciudad

DISPUTA. Ya rige un aumento de 37% y el boleto mínimo costará \$371,13; la administración de Jorge Macri advirtió que recurrirá a la Justicia si la Nación no liquida las compensaciones

### Diego Cabot

Todo empezó la semana pasada cuando el secretario de Transporte del gobierno nacional dijo que los subsidios de las 31 líneas de colectivos con recorridos por las calles de la ciudad y que no pasan a la provincia de Buenos Aires deberían ser pagados íntegramente por la administración local.

La inmediata reacción de los funcionarios que responden a Jorge Macri fue la oposición a la medida. Pero en las últimas horas la cuestión se formalizó. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño se envió una carta a su par de Economía nacional en la que advierten que no permitirán la quita de subsidios y que concurrirán a la Justicia si se realiza algún descuento en la liquidación mensual.

"Cabe tener presente que la jurisdicción nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema", dice el texto de la nota que firma Pablo Bereciartúa, ministro porteño, y que está dirigida a su par de Economía, Luis Caputo, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El tenor de la carta no deja lugar a dudas respecto de la escalada de tensión, por plata, hay que decirlo, entre la administración de Javier Milei y la de Macri. De hecho, le recuerda que hasta la semana pasada no se había realizado la liquidación correspondiente a este mes. "Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor", se lee.

Mientras el conflicto se tensa, la Nación decidió aumentar el boleto de colectivos, justamente, en el área metropolitana, en promedio un 37,5%. Pero hay un tema a tener en cuenta: se trata de una actualización por la inflación del primer bimestre. Sucede que el boleto de colectivos subió en febrero, pero desde entonces permaneció quieto,



El boleto de colectivos subió desde las cero de hoy

RICARDO PRISTUPLUK/ARCHIVO

pese a que aquella suba establecía la posibilidad de seguir la evolución de la inflación.

Desde la Casa Rosada decidieron darles prioridad a otras subas y postergar la de los colectivos metropolitanos. Ahora, junto con este ajuste, el Gobierno advirtió que quedó pendiente, para futuras actualizaciones, un 32,5% correspondiente al período comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Así las cosas, la tarifa mínima para subir a un colectivo y viajar hasta 3 kilómetros pasará de \$270 a \$371,13, siempre que el pasajero tenga la tarjeta prepaga SUBE registrada. En caso de que no sea así, pues el importe se irá de \$429,30 a 590,10 pesos.

Para el trayecto que sigue, es decir de 3 a 6 kilómetros, siempre con la SUBE registrada, la Secretaría de Transporte decidió que el boleto tenga un valor de \$413,44 (hasta ahora se cobraban \$300,78); mientras que los restantes trayectos tienen los siguientes precios: de 6 a 12 kilómetros, \$445,29; entre 12y 27 kilómetros, de \$347,15 a \$477,17, y los trayectos de más de 27 kilómetros pasan de \$370,18 a \$508,83.

### La protesta porteña

Justamente, la potestad regulatoria, y sobre todo, tarifaria, que tiene la Casa Rosada sobre el mundo de los colectivos es el principal nudo

de controversia entre la Nación y la Ciudad.

Bereciartúa dejó claro en la carta que la Casa Rosada tiene en su órbita la regulación del servicio, la determinación del régimen tarifario, la elaboración de las estructuras arancelarias, además de manejar la estructura de la red, como las características técnicas, los recorridos, las frecuencias y los horarios.

"Establece los mecanismos de control y fiscalización para la liquidación de las compensaciones tarifarias relacionadas con los servicios de transporte. Realiza el registro y otorgamiento de los permisos de los operadores de las líneas que circulan por esta ciudad", dice la carta de intimación que llegó a las oficinas de Caputo.

de Caputo.

La relación entre ambas jurisdicciones tiene un largo derrotero. De hecho, hace 5 años, la Nación y los hombres del entonces jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron un acuerdo mediante la cual la Ciudad se comprometió a pagar el 50% de los subsidios que se liquiden a las 31 líneas de colectivos que circulan solamente por la ciudad. En ese acuerdo se establecía la posibilidad de pasar la jurisdicción, pero la iniciativa jamás llegó a concretarse.

Desde entonces, la Nación decide qué tarifa cobra, qué costos reconocey, en función de eso, calcula las compensaciones que les giran todos los meses a los colectiveros. 
"Hace más de 5 años esta ciudad colabora en el subsidio de tarifas que refieren a líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado nacional, pese a no participar en la definición de dichas tarifas, las que también son definidas unilateralmente por esa jurisdicción", sostiene la carta que Bereciartúa le envió a Caputo.

Como se dijo, hasta fines de la semana pasada, la Nación no había depositado el importe que mensualmente enviaba al gobierno porteño para compensar los colectivos. "Se informa que en el caso de que el Estado nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor", advierte el funcionario de Jorge Macri.

Estos días, la situación dejará ver la próxima jugada. Si el gobierno nacional paga, pues es probable que la cosa quede aquí nomás, al menos hasta que decida realizar la entrega de la potestad total sobre los colectivos. Si no paga, en la Ciudad ya decidieron el camino: un planteo judicial como el que existe por la coparticipación. •

### Trenes y aviones: una semana en modo protesta

Los aeronáuticos prevén asambleas para el lunes próximo

El sistema de transporte no está tranquilo. No hay rupturas ni paros, pero empiezan algunos sutiles movimientos que suelen darse cuando la patronal (el Estado) y los sindicatos negocian el salario. Es más: son pequeños mojones que se plantan a modo de advertencia.

Algo de eso sucede estos días en dos sectores: los trenes y los aviones. No hay paro ni medidas de fuerzas extremas, pero algunos de los sindicatos de esos sistemas de transportes muestran sus uñas.

En Aerolíneas Argentinas ya hubo una advertencia: dentro de una semana empezarán las asambleas en los lugares de trabajo. "Desde hace meses estamos transitando una negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas, por la recomposición salarial, manteniendo una enorme prudencia y responsabilidad. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria que fue acatada, pero nunca fuimos convocados a negociar. En paralelo, la empresa de manera desleal se encargó de vulnerar nuestro Convenio Colectivo de Trabajo reiteradamente", se puede leer en la cuenta de la red social X de APLA, el gremio de los comandantes de a bordo.

Con más de una semana de antelación, el sindicato le avisó a la compañía que el lunes 19 se reunirán en asambleas, tanto en Aeroparque como en Ezeiza. El gremio de los aeronavegantes también se sumó a las asambleas programadas para el lunes en la estación porteña, el martes en Córdoba y Mendoza, y el miércoles en Ezeiza.

"Hay una semana para negociar, además de poder reprogramar los vuelos cuestión que el impacto sea mucho menos", contestaron en la empresa.

En los trenes hay una maquillada acción, disimulada, pero que los conocedores del mundo ferroviario la perciben. Sucede que los maquinistas, agrupados en La Fraternidad, empezaron a cumplir una reglamentación mediante la cual disminuyen la velocidad cada vez que ingresan a una estación.

Esa ralentización de la formación genera una demora de, al menos, un minuto por cada anden que se pisa. Algunos conocedores del mundo de los trenes dicen que con esa pequeña medida demoran alrededor de un minuto por estación. Como se dijo, no es una medida de fuerza, pero los que esperan en los andenes notan la tardanza.

ECONOMÍA | 19 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### Los primeros datos de actividad en julio ilusionan al equipo económico de Milei

REACTIVACIÓN. Distintas consultoras destacaron la solidez de los indicadores que hasta ahora se conocen; empiezan a registrar una recuperación aunque no en forma de V

María Julieta Rumi

LA NACION

Los primeros datos de actividad de julio parecen traer buenas noticias para el Gobierno, ya que todos están hasta ahora en verde, es decir que registran mejoras intermensuales frente a junio, mientras que, a nivel interanual, sigue primando el rojo, aunque las caídas son más leves que en los meses anteriores.

"Junio fue un mes en general negativo, afectado por la cantidad de feriados, pero los primeros datos de alta frecuencia de julio son masivamente positivos, e incluso en la mayoría superando la baja de junio. Para destacar: en parte por efecto de mayor brecha, el rebote de despacho de cemento en 20% mensual, producción de autos en 40%, y consumo de CAME en 10%. Asimismo, las caídas anuales en general ya están en el orden del -10%, cuando en junio superaban el -30%", dijo Fernando Marull, de la consultora FMyA, en su panorama semanal.

Según el economista, marzo fue piso, abril y mayo estuvo mejor, junio fue estable y en julio aceleró la mejora. "La recuperación de la actividad no es en V, pero sí ya se está recuperando. Es una U. Viene en línea con las recesiones promedio de la Argentina", explicó en diálogo COR LA NACION.

Para lo que resta del año espera que "con el agro, la construcción privada ya en marcha nuevamente, el consumo recuperando por ingresos, brecha y menores tasas, la mayor normalización de importaciones, los aportes del RIGI y el



Los comercios minoristas tienen expectativa por el repunte de las ventas

DANIEL BASUALDO/ ARCHIVO

blanqueo a las inversiones, la actividad siga recuperándose paulatinamente y en el promedio caiga 3%", debajo de la estimación del 3,7% del Relevamiento de Expectativas del mixtas con respecto al desempeño Banco Central.

Luciano Cohan, cofundador de la plataforma Alphacast, señaló el jueves pasado en su cuenta de la red social X que los datos de julio "siguen muy sólidos" y destacó en particular la performance de la construcción. De acuerdo con sus registros, los despachos de cemento subieron un 17,9% mensual, mientras que el índicedel grupo Construya-que mide la venta de insumos para la construcción-lo hizo un 12,1%.

Por otro lado, desde la Alyc Facimex dijeron que, mientras los in- y el índice Construya, sugiriendo dicadores sectoriales de actividad que hubo un buen desempeño de del Indecaportaron nuevas señales la construcción. Las ventas minode la economía en junio, "los primeros datos de julio apuntan a un muy fuerte rebote de la actividad con respecto al mes anterior".

"Nuestras estimaciones desestacionalizadas para julio muestran muy buenas señales para los indicadores vinculados a la producción y ventas de autos en relación con junio, anticipando un buen desempeño para una de las ramas más importantes de la industria. También hubo muy buenos números para los despachos de cemento ristas también mostraron el crecimiento más importante en lo que va del año; mientras la recaudación de impuestos ligados a la actividad se mantuvo prácticamente estable, confirmando el fuerte crecimiento que había registrado en junio", señalaron.

En este sentido, sostuvieron que "los datos van confirmando que la actividad hizo piso en el segundo trimestre del año y empieza a haber una recuperación en forma de W, con heterogeneidad".

"Los datos sectoriales de junio apuntan mayormente a una caída de la actividad general en el sexto mes del año, aunque no de forma contundente. No obstante, los indicadores preliminares de julio muestran un muy fuerte rebote mensual que más que compensa las caídas de junio, consistente con nuestro escenario que contempla una recuperación de la actividad en forma de W con volatilidad intermensual y heterogeneidad sectorial", cerraron en la consultora.

Por último, desde el centro CE-PA dijeron que no hay rebote en V más allá de que los primeros datos de actividad económica de julio muestran retracciones interanuales inferiores a las de meses anterioresy una mejora en la comparación intermensual.

Con respecto a los despachos nacionales de cemento apuntaron que cayeron 14,5% frente a julio de 2023 (el mes pasado, la retracción fue de 32,8%) y, si bien es el peor registro de los últimos cuatro años (15,9% por debajo del promedio 2021-2023), se evidencia recuperación a partir del incremento intermensual de 25.8 por ciento.

En cuanto a la producción de autos destacaron una importante recuperación intermensual en julio de 38,7%. "Sin embargo, el promedio de producción acumulado en los primeros siete meses de 2024 es inferior al del año pasado, con 37.310 unidades: -26,7% menos en comparación al año anterior", agregaron en CEPA.

Por último, apuntaron que las ventas minoristas pymes cayeron 15,7% interanualmente en julio según CAME, aún se encuentra lejos de recuperar los niveles de noviembre de 2023 y en los primeros siete meses de 2024 acumulan una retracción de 17%. "A diferencia del resto de los indicadores mencionados, en la comparación mensual desestacionalizada, julio registra un retroceso de 1,6% evidenciando las dificultades del rebote del consumo", concluveron. •

### Se mantiene el paro de los aceiteros y preocupa al campo

PROTESTAS. La Rural les pidió a los gremios y a los empresarios que "cedan posiciones"; los puertos están paralizados desde hace 6 días

Fernando Bertello LA NACION

El paro de los aceiteros en las terminales portuarias lleva seis días y ya genera la preocupación, además de entre los exportadores y los centros de corredores de cereales. en entidades del campo. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pidió el fin del conflicto. En tanto, no se conocieron por ahora definiciones del Gobierno sobre el tema. "Cedan posiciones", reclamó el titular de la SRA. Se estima que hay una veintena de barcos a la espera para cargar granos en las terminales cerealeras del Gran Rosario y unos 14.000 transportistas quedaron afectados en su trabajo y varados en muchos casos.

Desde el martes pasado, el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines (Ftciodyara) iniciaron una protesta en reclamo de una mejora salarial del 25% en el marco de la paritaria, según explicaron. La industria aceitera, en cambio, ofreció 12% ahora y 5% el mes próximo.

Los exportadores, agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), han pedido a los sindicatos que levanten el paro y se sienten a una mesa de negociación. No hay diálogo entre las partes. No

se ha solicitado la conciliación obligatoria. "Intentamos todos los días, peronolevantan la medida", dijeron a este medio desde el sector industrial. Agregaron que las autoridades están al tanto de lo que ocurre en la actividad. LA NACION consultó sobre el tema en la Casa Rosada el viernes pasado, pero hasta el momento no tuvo respuestas.

"El conflicto portuario de los últimos días tiene paralizado al mercado de granos de nuestro país. Las pérdidas no son solo para la industria y los trabajadores, sino también para los productores, comercializadores y transportistas", señaló Pino.

El presidente de la Rural agregó: "Hacemosun llamado a las partes involucradas para que cedan posiciones que perjudican a toda la cadena e, incluso, a los ingresos fiscales. Un conflicto gremial no puede obstaculizar el normal desenvolvimiento del sector que genera la mayor cantidad de exportaciones del país".

Desde SOEA, Daniel Succi, secretario general, dijo que seguirán la medida de fuerza "hasta las últimas consecuencias". Agregó, con relación a las empresas: "A nosotros no nos han llamado nunca". Señaló que la medida en este caso no tiene que ver con un reclamo por el impuesto a las ganancias, que volverá a aplicarse, sino por lo salarial. Comparó que mientras las empresas señalan que tener un buque parado demanda un gasto diario de US\$50.000, el



Los puertos cerealeros, paralizados

costo de la suba salarial por trabajador rondaría los \$250.000.

En este marco, en el sector agroindustrial han remarcado que es urgente que se normalice la actividad para que no haya un daño grave en las exportaciones y el consiguiente ingreso de divisas. Entre enero y junio pasados la Argentina exportó por 38.176 millones de dólares, el cuarto valor más alto de la historia para igual período de años anteriores, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Puntualmente toda la agroindustria exportó por 22.905

ARCHIVO millones de dólares, el 60% del total

del primer semestre. En tanto, solo de granos y subproductos en los primeros siete meses del año la agroexportación liquidó divisas por US\$13.640.163.390, un 5,2% más versus igual período del año pasado. "En retrospectiva con el año 2023, a pesar de la notable recuperación productiva en la nueva campaña 2023/24, la caída de los precios internacionales de las principales commodities agrícolas está afectando parcialmente el desempeño exportador agroindustrial. En términos de volumen, la agroindus-

tria exportó poco más de 50 millones de toneladas, lo cual indica una recuperación de 61% interanual. No obstante, el valor exportado se incrementó solo en 21% comparado con igual período del año pasado, lo cual refleja el impacto precio negativo que atraviesa el sector agroindustrial", apuntó la Bolsa rosarina en su reporte.

En el primer semestre del año, siete de los 10 principales complejos exportadores estuvieron ligados al agro, lo cual refleja la importancia del sector.

El viernes pasado, el Centro de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, el Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires, el Centro de Corredores de Cereales de Entre Ríos, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario y el Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe criticaron el paro. "Está generando un impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general. La medida de fuerza afecta la logistica de exportación, con camiones varados y buques a la espera de carga en los principales puertos del país. Esta situación afecta de manera directa al normal funcionamiento de productores, corredores, acopiadores, cooperativas y transportistas además de seguir dañando la imagen del país como proveedor confiable en los mercados internacionales", dijeron.

#### CUENTAS PENDIENTES

### Caras ocultas de la paritaria de los encargados de edificios

Néstor O. Scibona

PARA LA NACION-



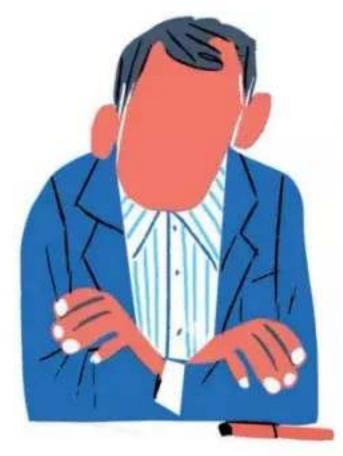





#### Viene de tapa

Una particularidad significativa es que los copropietarios o inquilinos están atomizados y no participan de la negociación de salarios y condiciones laborales, pese a que mensualmente deben pagar las expensas comunes para atender esos v otros costos de funcionamiento del edificio.

Otra es que si bien la asamblea de propietarios tiene la autoridad de designar o remover al administrador registrado, este último cumple el rol de empleador y liquidador de sueldos.

No obstante, solo tres entidades que agrupan a los administradores firman el convenio laboral con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y su respectiva federación (Fateryh) con 30 sindicatos, que a nivel nacional cuenta con 85.000 afiliados.

Ellas son la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai), fundada en 1951, la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Rentay Horizontal (Aierh), surgidas en 1983 y 1989; todas ellas, con sede en la CABA.

Este proceso de negociación salarial regulado jurídicamente se desarrolla desde hace décadas; por lo general, sin consulta previa con los consorcistas. Pero en los últimos años se transformó en motivo de debate a medida que el peso del gasto en vivienda fue escalando debido a un combo de factores.

Con la extemporánea ley de alquileres de 2020, la oferta de departamentos se desplomó; cuando fue derogada a fin de 2023, la inflación va había acumulado desde entonces una suba de 1150% y la secuencia se completó con el salto cambiario de 118% de diciembre y los fuertes ajustes posteriores en las tarifas de servicios públicos.

De ahí que en lo que va de 2024 las expensas se hayan incrementado en porcentajes de tres dígitos (entre 100% y 250%, según el tipo de propiedad) y muchos residentes en edificios pasaron a revisar en detalle los gastos comunes de cada liquidación mensual; entre ellos, el costo laboral.

Por citar un par de casos concretos, en la CABA el sueldo neto, cargas sociales, aporte sindical y horas extras de un encargado permanente con vivienda y poca antigüedad pueden representar alrededor de 22% del gasto mensual en un edificio de 30 departamentos con varios servicios centrales y amenities de uso común.

En otro de más de 40 unidades,

con un encargado con mayor antigüedad y dos ayudantes permanentes sin vivienda, alcanza a 45%. Pero no son más que botones de muestra, ya que las remuneraciones varían según el tamaño de cada tipo de edificio y la función y antigüedad del trabajador. También incluyen la cuota de 2.5% del salario destinada colectivo de 2010.

#### El costo salarial

Como detallan prolijamente las planillas de la página web del Suterh, hay cuatro categorías salariales para los encargados y ayudantes permanentes y no permanentes; mayordomos, guardacoches y personal con más de una función o asimilado, en todos los casos con o sin vivienda; personal de vigilancia de media o jornada completa; intendentes y ayudantes temporarios que perciben una cifra cercana a los permanentes.

En julio de este año, el salario básico de un encargado permanente con vivienda se ubicó entre \$553.635 mensuales en la primera categoría y \$664.362 en la cuarta. Pero a estos montos se agrega en todos los casos una decena de adicionales fijos y porcentuales acumulativos (retiro y clasificación de residuos; plus por antigüedad, 1% o 2% por año); limpieza de jardines, piscinas y cocheras; movimiento devehiculos y plus (10%) por título de "trabajador integral de edificio", que prácticamente lo duplican, sin contar otro plus de 50% por zona desfavorable.

El debate sobre la escasa representación de propietarios e inquilinos en las decisiones laborales, así como en compras de equipos y contrataciones de servicios poco transparentes, fue reabierto por el abogado y periodista Eduardo Awad, que anunció para esta semana (el miércoles 14) el lanzamiento formal de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina (Apccra), a nivel nacional y con reconocimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El especialista, de alto perfil mediático, prevé además crear un tribunal arbitral para dirimir conflictos y evitar la instancia judicial, que demora dos o tres años.

En diálogo con LA NACION, Awad revela además que Apccra solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación ser autorizada a participar de la paritaria, y no ahorra críticas a la representatividad de las entidades que firman los convenios.

"Están integradas por administradores, son todos amigos del gremio, convalidan lo que pide y no es-

tán representados los consorcistas", dice, a los que se propone consultar individualmente por vía digital antes de cada negociación, aunque se encuentre en minoría.

Paralelamente, subraya que el régimen de propiedad horizontal no solo abarca a edificios de viviendas y oficinas, sino también a al gremio, aprobada por el convenio barrios privados, countries, cocheras y guarderías náuticas, y que los honorarios y aranceles de los administradores son sugeridos y no taxativos.

Por su parte, el titular del gremio, Víctor Santa María, en respuesta a una consulta de LA NACION, afirmó que no comparte los cuestionamientos de Awad; que a partir de la década del 90 la Fateryh duplicó su número de afiliados, que el formato de negociación salarial no

Solo tres entidades que agrupan a los administradores firman el convenio laboral con el Suterh

Este proceso de negociación salarial se desarrolla desde hace décadas; por lo general, sin consulta previa con los consorcistas

En EE.UU. y en países europeos no hay administradores de consorcios sino managers de edificios, pero no sindicatos de encargados

es muy diferente al de sectores industriales y que se aplica en otros países, como Uruguay, Colombia y España.

También señala que en la Capital Federal el 65 por ciento de las nuevas construcciones no incluye vivienda para el encargado, desde que dejó de ser obligatoria, y se contrata personal de limpieza. Calcula que en la CABA hay 4000 administradores y alrededor de 15.000 consorcios; un dato llamativo, si se considera que, en el censo nacional de 2022, el Indec registró 1.025.300 departamentos sin desagregar el número de unidades funcionales. El Gran Buenos Aires

suma algo más de 550.000, seguido por Córdoba, con 257.000, y Santa Fe, con 225.000.

#### Gremio en expansión

El Suterh, creado en 1941, se encuadra en el modelo de conducción familiar y filiación partidaria que Argentina. Desde 1985 ha sido conducido por José "Pepe" Santa María y luego por su hijo Victor, que lo sucedió a fines de 1989.

El sitio web resalta que, desde entonces, el gremio incrementó su patrimonio en más de 200 veces.

En el AMBA cuenta con dos clínicas y una maternidad, siete centros de formación profesional para trabajadores, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (creada en 2013), un centro de innovación virtual, una escuela de robótica infantil, una academia gamer, tres centros de educación terciaria, el centro cultural Caras y Caretas, cinco centros deportivos y una decena de hoteles de turismo social.

En paralelo, Víctor Santa María se diversificó como dirigente político (presidió el PJ Capital), futbolístico (Club Barracas Central) y, a través del Grupo Octubre, pasó a manejar un amplio conjunto de medios de comunicación (el diario Página 12, los canales de televisión 9 e IP, la plataforma OctubreTV, la revista El Planeta Urbano, la radio AM750 y las FM Aspen, Blackie, Malena y Oktubre), en su mayoría afines al kirchnerismo.

El gremialista afirma que los fondos para solventar esa expansión al margen de la obra social provienen de la cuota sindical y recalca que esta nunca fue obligatoria. Pero es notorio que surgen del 2/2,5% de los salarios que pagan la mayoría de los consorcios de propietarios e inquilinos.

A la vez, justifica el manejo de medios y su línea editorial como parte de la actividad cultural y educativa del gremio.

En los primeros siete meses de 2024, el Suterh logró un aumento salarial de casi 102%, que superó en alrededor de 10 puntos porcentuales a la inflación acumulada en ese período. "Con Mileiy con Macri nos fue bien en la paritaria, pero con Alberto (Fernández) ocurrió lo contrario", ironiza. De hecho, en 2023 el alza nominal fue apenas superior a la mitad de la inflación interanual de 211%.

### Administradores, a la defensiva

Miguel Ángel Summa, presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal, que nuclea al mayor número de administradores, estima que

actualmente el 80 por ciento de los consorcios apunta a reducir gastos. Y si bien algunos son ineludibles, como salarios y servicios públicos, el mayor problema está en el trabajo de terceros en un edificio (pintores, plomeros, arreglo de ascensores, etc.), que requiere dos cocaracteriza a otros gremios en la tizaciones, pero en muchos casos no incluye factura, seguros, aportes ni garantías. "Si el administrador lo acepta para bajar costos, comete una doble falta, de la que tiene que hacerse cargo", ejemplifica.

Por otro lado, señala que la morosidad es cada vez más alta y que cuando un encargado se jubila o fallece, el reemplazante ingresa sin vivienda, ya que el consorcio decide alquilarla para cubrir parte de los gastos comunes.

Y agrega que si bien desde hace muchos años el inquilino paga las expensas (incluso extraordinarias), sus decisiones no eximen de responsabilidad a los propietarios, que son dueños de un capital en función social y pueden descontarlas del alquiler u otros gastos.

Summa admite la existencia de un "mercado" de cursos de capacitación para administradores que ofrecen numerosas entidades, pero advierte que deben ser dictados por profesionales idóneos.

En este caso, un curso de cuatro meses tiene un costo de \$250.000. Otros son dictados por Zoom y no reúnen esa condición. En la CABA, la ley 941 obliga al administrador a matricularse sin costo, pero también a realizar cursos de actualización y no tener causas judiciales (incluso por cuota de alimentación). A su vez, el consorcio debe tener CUIT y representante legal (mandatario).

Finalmente, explica que en los Estados Unidos y en países europeos no hay administradores de consorcios, sino managers de edificios, y en Brasil, síndicos, pero no sindicatos de encargados.

No sorprende, en este contexto, que los conflictos del ecosistema de propiedad horizontal hayan llegado a la ficción.

Primero, en el teatro, con la obra ¿Qué hacemos con Walter?, dirigida por Juan José Campanella y estrenada en 2018, que desde el realismo muestra una asamblea extraordinaria donde una mitad del consorcio está dispuesta a reemplazar al encargado a costa de una alta indemnización, mientras la otra mitad quiere hacer lo propio con el administrador.

Y, ahora, con el trazo grueso del personaje corrupto y despreciable que encarna Guillermo Francella en la serie El encargado, que ya va por su tercera temporada. •

ECONOMÍA | 21 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

1943-2024

### Carlos Tramutola. Una vida dedicada a la empresa y a su desvelo: la educación

#### Francisco Olivera LA NACION

Carlos Daniel Tramutola. uno de los hombres de empresa más importantes de los últimos 40 años, emprendedor y fundador de una organización que acompañó en la educación a más de 15.000 jóvenes y adolescentes de bajos recursos desde 1997 hasta la actualidad, murió el viernes pasado a los 81 años como consecuencia de una larga enfermedad.

Se hace difícil encontrar un dirigente con tanta relevancia en el establishment y, al mismo tiempo, con una vocación de servicio tan evidente. Tramutola fue durante más de 20 años el máximo ejecutivo de Techint, miembro de una joven generación que Roberto Rocca, entonces líder y principal accionista de la compañía, eligió para conducir los destinos deencontrar en directivos de del grupo.

zo de 1943 en la ciudad de mismo", completó. Un rasgo Buenos Aires y se recibió en 1966 en la UBA de ingeniero industrial. Hijo de Juan José Tramutola, hombre dedicado al fútbol y director técnico del seleccionado argentino que ganó en 1929 la Copa América y salió subcampeón en el Mundial de 1930 en Uruguay, Carlos heredó de su padre la disciplina, el afán por el trabajo y esa cagrande que tienen los hombres que no se conforman con los primeros logros. Por eso después de ocupar cargos como la vicepresidencia ejecutiva del grupo Techint en los años 80 se dio tiempo para presidir, por recomendación de Domingo Cavallo, la recién privatizada Aguas Argentinas y fundar, apenas entrados los 90, Strat Consulting, la consultora que profesional en los 2000.

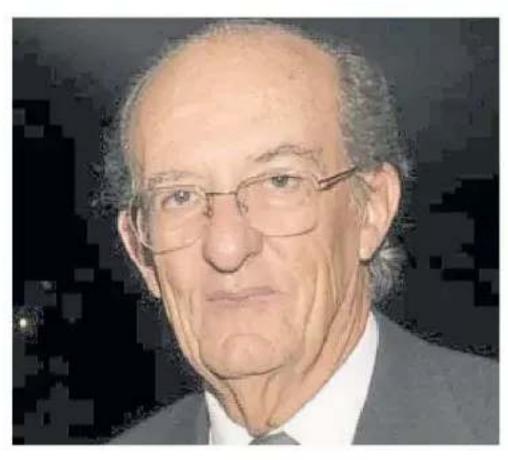

una reunión laboral con él solía no extenderse por más de 8 minutos. "Te miraba v ya estaba en tema", dijo alguien que lo frecuentó durante muchos años y que le reconoce no solo inteligencia, sino una humildad difícil su travectoria v formación. Había nacido el 22 de mar- "Era raro que hablara de sí que indudablemente coincidía con su fe cristiana.

Formado en la escuela pública porteña, Tramutola tenía además un posgrado en la Cornell University y había hecho cursos de Corporate Strategy en el MIT y Presidents Management en la Universidad de Stanford. Era miembro de la Academia Nacional de Ingeniería pacidad para proyectar en ysedesempeñócomoprofesor titular de la Universidad de La Plata y en el MBA de la UCA. Recibió premios Konex en 1988 y 2013.

Casado durante toda la vida con Cristina Tellez, de quien enviudó en 2017, tuvo con ella dos hijos: Carlos, ingeniero industrial y emprendedor, y María Julia, diseñadora gráfica, que le dieron seis nietos. A ellos dedicó gran parte de su tiempo, que ocupó gran parte de su vida repartió también entre largas tardes con amigos en el Dicen que era expeditivo Club Universitario de Buey eficaz para resolver y que nos Aires (CUBA), pasión por

Boca y, de joven, la práctica de waterpolo como arquero en Ferrocarril Oeste.

Además de la vida corporativa, que incluyó la presidencia de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) entre 1984 y 1987 y más tarde la de IDEA, su labor destacada estuvo en el ámbito de la educación, su gran desvelo, que lollevóa impulsaren 1997 la Fundación Cimientos, una ONG que acompaña desde entonces a adolescentes y jóvenes de bajos recursos desde el nivel secundario hasta la vida universitaria y que ya exhibe más de 15.000 casos de éxito. "Estamos en indigencia educativa", repetía hace unos años en una presentación.

"Charlie" o "Tramu" eran los sobrenombres con que se lo conocía afectuosamenteen los ámbitos laboral o de amistades, respectivamente. Dos gobiernos, el de Alfonsín y el de Menem, le ofrecieron cargos que prefirió rechazar. No porque no tuviera la capacidad de asumir con creces la función pública: su lugar estaba más bien en el sector privado, desde el que despegan los países que, como Tramutola, no se detienen ante loque disponga un gobierno o las dificultades de lo meramente coyuntural. •

### Signo de época: los mayoristas llegan a los barrios porteños

consumo. Los supermercados suman un nuevo formato

Con una inversión de \$7100 millones, Carrefour eligió el barrio porteño de Boedo para la apertura de la primera ciudades del interior, como tienda de su cadena mayorista, Maxi, en la ciudad de Buenos Aires. El desembar- año, sumarán al menos meco del formato de venta al por dia decena de tiendas mayomayor de la cadena francesa ristas. Las aperturas confires una muestra de cómo está cambiando el consumo masivo en medio de una recesión que no da señales de las y General Madariaga (en recuperación.

nas mayoristas se hicieron fuertes en el mercado local del país. De hecho, este es cesa fue perfeccionando su 12 en la ciudad de Rosario. modelo mayorista y hoy ya

cuenta con más de treinta sucursales, repartidas en el Gran Buenos Aires y algunas Córdoba o Mendoza.

En tanto, antes de fin de madas son San Salvador de Jujuy y las ciudades bonaerenses de Chivilcoy, Cañueeste último caso para atender Históricamente, las cade- a los consumidores del partido vecino de Pinamar).

Carrefour no es la única caapuntando a ubicaciones en dena que busca crecer en el el conurbano bonaerense y segmento mayorista. Chanlas zonas menos céntricas gomás (ex-Walmart Argende las principales ciudades tina) también incursiona en el mercado con su propuesta el modelo de negocio que Punto Mayorista, mientras puso en marcha Carrefour que la cordobesa Libertad con la apertura de su primer está creciendo en la categoría Maxi, en 2011, en Laferrere, consucadena Mini Mayorispartido de La Matanza. En ta Libertad, que acaba de inestos 12 años, la cadena fran- augurar su sucursal número

En la lista de jugadores que Laferrere. 

• Alfredo Sainz

están dando el paso de la venta minorista a la mayorista también hay que incluir a la jujeña Comodin, que crece en el norte del país con su propuesta MaxiComodin, que acaba de abrir un local en Tucumán.

El desembarco de los supermercados en la venta mayorista también está provocando un reordenamiento de los jugadores tradicionales del rubro, en medio de una caída del consumo (según la última medición, las ventas del canal acumulan una baja del 6% en sus volúmenes). Algunos continúan su expansión, como en el caso de Vital, que ya puso en marcha las obras para inaugurar una tienda en Escobar. Otros, en cambio, iniciaron un proceso de ajuste, como Medimax, una cadena especializada en la venta de artículos de limpieza y tocador, que acaba de cerrar una sucursal en

### Remates

### **Judiciales**

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial №20, Secretaria №39, sito en Marcelo T de Alvear 1840 4 piso Capital comunica por CINCO dias en autos "PONCE VARAS DE PIRIDJIAN, MABEL S/QUIEBRA" Expte: 31871/2015, que el día 21 de agosto de 2024 a las 12.00 hs en el salón de ventas de la calle Jean Jaures 545, Capital, la martillera Delia Estela Rovati rematara el inmueble con frente a calle Brasil esquina Choele Choel 309 Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Matricula. 47900(25) Designada según titulo como Lote Uno, Manzana 34 Nomenclatura Catastral: Circ: Secc: A Mza: 99; Parc. 9 Partida 1229 de Aveilaneda Provincia de Buenos Aires. - Medidas aprox. 15m x 13m. - Se trata de dos locales comunicados entre si con un lavadero en el piso superior, muy deteriorado.- BASE USS 30.000.- al contado y al mejor postor ad-corpus SEÑA 30% COMISION 3% SELLADO de Ley mas Arancel 0,25%- mas IVA en caso de corresponder.- El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso de conformidad con lo dispuesto por el art. 580 del Cód. Procesal y hacerlo responsable por los daños y perjuicios que su actitud irrogue a esta quiebra- No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa debiendo el martillero suscribir este con quien realmente formule la oferta como comprador. En materia de deuda por expensas como respecto de otro impuesto o tasa que grave el inmueble se seguirá el siguiente régimen a) Respecto a aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán ocurrir por la via pertinente a verificar sus créditos y según el estado de las actuaciones. b) En relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra y anteriores a la entrega de posesión del inmueble a quienes resulten adquirentes, constituyen créditos contra el concurso con la preferencia establecida por el artículo 240 de la Ley concursal y en su caso artículo 244 de la LCQ c) en lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de posesión, estas pesan sobre el adquirente en subasta.- Se recibirán posturas Bajo sobre hasta las 10 hs del dia anterior a la subasta las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia de la martillera y los interesados a las 12.30 hs del mismo día.- Se hace saber a los oferentes que deberán consignar la caratula del expediente en la parte exterior del sobre y que las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, indicando el nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del Juzgado y acompañar el importe de la oferta, mas el destinado a comisión y sellado- discriminándolo- lo que se cumplirá mediante deposito en el Banco de La Ciudad de Buenos AiresSucursal Tribunales- o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza. Asimismo se informa que para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado. - El pago del arancel y todos los gastos que demande la transferencia del bien y su inscripción en cabeza del adquirente estará a cargo exclusivamente de los compradores. - Hágase saber a los interesados a concurrir, que se seguirán estrictamente las pautas del protocolo de la Oficina de subastas.- Para concurrir a los remates el publico previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas.- Tramites: turnos registro deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido.-Informes TE 154-948-9804 Visitar 16 y 17 de agosto de 11 hs a 13 hs. Buenos Aires 30 de julio de 2024. Fdo: Ana V Amaya, Secretaria, EDUARDO EMILIO MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA

# **COMUNIDAD DE** negocios SÁBADOS CON TU DIARIO NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

### clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL



### Edictos **Judiciales**

### Edicto.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, secretaria Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 100 de Capital Federal. hace saber que Rezeda IDRISO-

#### Edictos Judiciales VA, DNI 768115108 de nacionali-

dad Federación de Rusia y de ocupación, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá

### dictos Judiciales

hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces Buenos Aires, 13 de junio de 2024. N. Javier Salituri, secretario

> Para publicar en este rubro, llamá hoy al 4318-8888



LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 22 SOCIEDAD

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

EN PALABRAS DE LOS **INVOLUCRADOS** 

### Paula Iglesias

UADE

"Los alumnos que ingresan, en su mayoría, no cuentan con los conocimientos básicos de matemática y tienen una baja performance en lectocomprensión"

#### Xavier Pérez

FAC. DE INGENIERÍA DE LA UBA

"Hay un descenso general de ciertas capacidades, sobre todo en ciencias duras. Repasamos cosas que deberían traer del secundario"

# Preocupación por el deficiente nivel entre los alumnos que ingresan a las universidades

ALERTA. Tienen problemas en matemática elemental, comprensión lectora y atención; dictan cursos de nivelación, mientras advierten sobre la mala preparación en el secundario



El fenómeno del mal nivel académico de los estudiantes que recién ingresan se volvió cada vez más visible

ARCHIVO

### María Nöllmann

LA NACION

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) una profesora se sorprendió pocos meses atrás con la interrupción de una alumna de cuarto año que levantó la mano para preguntarle qué era un estereotipo. Semanas antes, otros estudiantes le habían consultado el significado de la palabra "redundante" y de la expresión "es un lugar común".

La profesora universitaria María Bosch dice enfrentarse a diario con dudas similares y errores de ortografía que considera graves. En la última fecha de finales, corrigió un examen que tenía una respuesta de diez líneas sin ningún tipo de signo de puntuación: "¡Ni siquiera un punto!". Poco antes, en la misma universidad privada con sede en San Isidro, una de sus alumnas de Comunicación Social dio una presentación sobre la Guerra de Malvinas refiriéndose a los excombatientes como "los exconvictos de Malvinas", sin distinguir la diferencia entre ambos términos.

Los ejemplos, de lo más variados, son tema de conversación entre las cátedras. Reflejan, según autoridades, docentes y directivos consultados, un fenómeno que se volvió cada vez más visible en las universidades

argentinas: el deficiente nivel académico con el que los estudiantes ingresan al nivel superior. El problema es también, según admiten autoridades educativas en reuniones reservadas, uno de los principales reclamos que realizaron este año los rectores universitarios.

En los últimos años, los docentes detectan, además de un nivel académico bajo, un manejo del lenguaje más acotado, así como problemas de concentración, de atención y de tolerancia a la frustración. En medio de este panorama, algunas universidades comenzaron a pensar y diseñar cambios en el dictado de las materias y en las estructuras de sus carreras, sumados a la implementación de cursos niveladores.

"Hay una clara percepción entre los docentes de que los alumnos que ingresan a la universidad, en su gran mayoría, no cuentan con los conocimientos básicos de matemática y tienen una baja performance en lectocomprensión, lo que dificulta su inserción exitosa en el nivel superior", afirma Paula Iglesias, responsable de Soporte a la Gestión Educativa de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Iglesias destaca que, según docentes de esta casa de estudios, el mayor déficit se da en el ámbito de la lectoescritura. "Hoy, a diferencia de procesos educativos recientes, el docente relata que el alumno no

comprende los textos, las consignas, las rúbricas de examen", detalla a LA NACION.

Los docentes consultados coinciden en que el nivel de los estudiantes viene en caída desde hace, al menos, dos décadas y en que el fenómeno se acentuó con la pandemia. "La pandemia lo único que hizo fue desnudar el problema. Hoy ya es indisimulable, incluso entre los estudiantes que hicieron primario y secundario en muy buenos colegios privados. El primeraño de universidad pasó a ser como una continuación del secundario", sostiene Bosch.

Deficiencias similares, en diferentes áreas, se observan entre los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, apunta Xavier Pérez, secretario de Coordinación General y docente de Análisis Matemático y Álgebra del Ciclo Básico Común (CBC). "Hay un descenso general de ciertas capacidades, sobre todo en ciencias duras, problemas en manejos matemáticos muy elementales. Repasamos cosas que deberian traer del secundario", sentencia.

Atribuye los problemas que se evidencian en el aula a diferentes factores, entre los que resalta cuestiones vinculadas a la situación económica del país, que hace que los estudiantes se aboquen menos durante las carreras universitarias por carencias en sus hogares y también, especialmente en los últimos

años, al uso problemático de las redes sociales.

"Con el exceso de uso de redes sociales, pareciera que los estudiantes están sobreestimulados. Se acostumbran a estímulos muy cortos y fuertes, y eso se traslada a la clase, a la falta de capacidad de mantener la atención. Hoy, a los docentes, en general, les cuesta más retener la atención de los estudiantes en una clase larga de temáticas complejas", afirma Pérez.

El uso problemático de redes sociales no solo afecta la capacidad de atención y concentración de los estudiantes, como demostraron numerosos estudios internacionales: la presencia misma de los dispositivos móviles afecta el funcionamiento de la clase. "Uno tiene que trabajar mucho para tratar de hacer que la clase sea interesante para el estudiante, porque si no les resulta interesante, muy rápidamente, al tener en su mano el teléfono, están en otro lado", suma el secretario de Coordinación General.

Almismotiempo, así como psicólogos e investigadores remarcan el vínculo entre el uso excesivo de redes sociales y la baja en la tolerancia a la frustración entre los jóvenes, los docentes afirman ver ese efecto en clase. "Les cuesta mucho sostener algo. Eso me impactó mucho este año. Aparecía mucha frustración a la hora de no poder resolver algo a

la primera. La secuencia era: 'Estoy frustrado, no puedo, no me está saliendo, entonces lo abandono'. Los períodos de investigación siempre requieren un grado de incertidumbre y frustración. Pero lo que veo es muy poca capacidad para soportar ese proceso", describe la docente de la FADU consultada, quien prefirió resguardar su identidad.

El especialista en educación universitaria Marcelo Rabossi, docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigador visitante en la State University of New York, suma otro causante, que considera primordial: la laxitud del secundario y su incompatibilidad con el nivel de exigencia de los estudios superiores.

"Lo que ocurre en la universidad está vinculado fuertemente con lo que ocurre en la escuela. Aumentó mucho la terminalidad en el secundario, pero eso ocurrió a expensas, en parte, de la calidad educativa. En el nivel secundario ha habido una cierta laxitud en cuanto a aprobar a los alumnos sin tener las competencias necesarias para hacerlo", explica el docente e investigador.

Es por ello, sigue, que se acentuó la diferencia cultural entre la escuela y la universidad. "Hace unas dos décadas que se ve que la escuela, en general, tiende a apiadarse del alumno. El objetivo detrás es que los chicos estén en la escuela y no en la calle. La universidad, en cambio, no se apiada: si el alumno no rinde, no rinde, y lo termina expulsando. Este choque cultural es muy fuerte y hace que la universidad termine siendo relativamente agresiva para el alumno que no llega con las competencias adecuadas para poder transitar la vida universitaria de manera exitosa. Cuatro de cada diez ingresantes no completan el primer año. Cuando controlás el dato por nivel socioeconómico, ves que los que más abandonan pertenecen a los sectores más postergados, con menor capital cultural", advierte.

En los últimos diez años, según datos a los que tuvo acceso LN Data a partir de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Capital Humano de la Nación, mientras los ingresos a las universidades aumentaron de 2010 a 2022 un 70,14%, la cantidad total de egresados aumentó solo un 47,55%. En 2022, último año registrado, hubo a nivel nacional 763.345 ingresos universitarios y 162.504 egresos.

En tanto, los datos del nivel medio preocupan a los especialistas. A nivel nacional, el 72% de los estudiantes secundarios no alcanzan el nivel mínimo en matemática, mientras que en lectura el 54,5% de los alumnos también tienen un bajo desempeño, según se detectó en las últimas pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizadas en 2022.

Los resultados muestran que el país no presenta cambios significativos entre los puntajes previos y posteriores a la pandemia. En 2018 se notificaron resultados similares a los de 2022, según el análisis efectuado por el Observatorio de Argentinos por la Educación.

De los 81 países y economías que

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD 23

#### Marcelo Rabossi

ESP. EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

"Está vinculado con lo que ocurre en la escuela. Aumentó mucho la terminalidad en el secundario, pero a expensas, en parte, de la calidad educativa"

participaron de las evaluaciones, según el informe del Observatorio, la Argentina quedó en el puesto 66 en matemática, en el 58 en lectura y en el 60 en ciencias. Esto marca la desventaja argentina respecto del rendimiento de otros países de la región, como Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Perúy Colombia, que superaron al nuestro en las tres categorías.

#### Medidas

En este contexto, hay universidades privadas y públicas que comenzaron a ofrecer cursos de nivelación para los alumnos ingresantes y también talleres de adaptación a la vida universitaria de apoyo para materias claves, como matemática y escritura.

En el caso de la UADE, además de un curso de ingreso que tiene entre sus objetivos evaluar las habilidades y aptitudes de los estudiantes, pero también nivelar sus conocimientos, la Oficina de Alumnos ofrece talleres para que los estudiantes "puedan transitar sus primeros pasos en la universidad de manera acompañada". informa Iglesias.

Dentro de la Facultad de Ingeniería, en tanto, se contemplan proyectos para acortar las carreras y también su carga horaria. Pérez subraya que la iniciativa no tiene que ver solo con la situación actual, sino especialmente con intentar enmendar un problema histórico de este centro de estudios: el alto nivel de deserción.

En tanto, los docentes consultados también afirman estar adaptando sus clases para lograr acompañar mejor a los alumnos. Pablo Voyer, docente adjunto a cargo de la carrera de Diseño Industrial de la UBA, describe estos cambios como "un desafío interesante". Al contrario que el resto de los docentes consultados, interpreta de manera positiva la situación actual de los estudiantes universitarios.

"Doy clases desde el 93. Es verdad que los estudiantes hoy son distintos: son más pragmáticos y desafiantes a la autoridad. El 'hay que hacerlo porque hay que hacerlo' no está más. Se preguntan: '¿Y esto para qué me sirve?'. Agarran y te escanean. Quieren ver si vas a ser una referencia para ellos o no. Si sos referencia, son buenísimos. Si vas en piloto automático y solo les bajás contenido, no te dan bola", dice el docente, que da clases en una materia de quinto año.

"Creo que hoy los alumnos tienen otros criterios para buscar el estímulo del estudio y que los profesores muchas veces no están a la altura. Vos tenés que encontrar la forma de legitimar lo que estás enseñando. Cuando vos transmitís con convicción, los chicos reaccionan", argumenta Voyer.

Sin embargo, admite que hoy sus estudiantes tienen dificultad para la exposición oral y, a la vez, le temen. "Veo que hay más estudiantes que si se enteran de que el examen final es oral, entran en pánico. Eso yo antes no lo encontraba nunca en los estudiantes de la UBA", concluye. .

Con la colaboración de Nicole Reiman



Continúa el reclamo salarial en universidades públicas

ARCHIVO

### Con un paro, las universidades hoy vuelven a protestar

MEDIDA. Tras el fracaso de las paritarias, no iniciarán el segundo cuatrimestre docentes y no docentes de instituciones nacionales

#### Luján Berardi LA NACION

Los trabajadores de las universidades nacionales ratificaron que hoy no darán comienzo al segundo cuatrimestre debido al fracaso de la reunión del viernes pasado para tratar las paritarias.

El intento de llegar a un acuerdo salarial congregó a los sindicatos docentes y no docentes junto a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, quienes ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre.

Por la insuficiencia de esta propuesta, expresaron las partes, tanto el personal docente como el no docente ratificaron la continuidad del plan de lucha. Este incluye la suspensión del inicio de clases, que estaba previsto para hoy; dos jornadas de "visibilización del conflicto" el 13 y el 14 de este mes, y un paro de 48 horas el martes 20 y el miércoles 21.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), sostuvo en diálogo con la Nacion: "El ofrecimiento del 3% y 2% no llega a recomponer el retraso, pero tampoco cubre la propia inflación estimada por el Gobierno en esos meses. Por lo tanto, sigue sumando pérdida del poder adquisitivo docentey no docente. Capital Humano expresa que la oferta es el máximo esfuerzo alcanzado. Vemos positivo el diálogo, pero es necesario abordar la profundidad de la problemática universitaria para solucionarla".

Esa "profundidad", continuó, radica en que la "gran masa del presupuesto universitario", que son los salarios, cubre, entre otros, los ingresos de los residentes médicos, una etapa clave de los estudios, así como de investigadores "que van a generar los medicamentos que tomemos". "El salario también tiene que ver con el modelo de universidad que imaginamos para el desarrollo del país que queremos". afirmó. Los salarios de los profesionales de la salud de hospitales universitarios pertenecen al escalafón "no docente".

de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), dijo a LA NA- voceros de Capital Humano, pero cion que el retraso salarial en el no obtuvo respuesta. 

•

sector es el más "brutal" de los últimos años y que, en términos reales y con base en la inflación, se encuentra un 56% por debajo.

"En diciembre de 2023 teníamos un aumento del 6% otorgado por el gobierno anterior, y la inflación fue de 25,5%. En enero la inflación fue del 20%, y el aumento que tuvo el sector docente y no docente universitario fue cero. En solo esos dos meses ya tuvimos un atraso de casi el 40%", detalló.

Además, añadió, mes a mes los incrementos que recibieron de forma unilateral siempre fueron menores que los datos inflacionarios recabados por el Indec. "En julio tuvimos un aumento del 7,5%, que fue el primer mes en lo que va del año en que recuperamos 3%, aproximadamente, del atraso que veníamos teniendo", remarcó.

El encuentro del viernes fue convocado por la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo de Alejandro Alvarez, en busca de retomar el diálogo tras dos meses y medio: la última reunión con Pettovello había sido el 28 de mayo, luego de la marcha masiva del 23 de abril en reclamo por el presupuesto universitario.

El viernes les propusieron la conformación de una comisión técnica para analizar la situación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger. "A nosotros nos parece una falta de respeto que después de ocho meses, que veníamos discutiendo con el secretario de Educación [Carlos Torrendell], con los secretarios de Trabajo [Omar Yasín primero, Julio Cordero después], con la ministra de Capital Humano, ahora nos digan que vamos a discutir con la gente del nuevo ministerio y a empezar de cero", protestó Anro.

Cagnacci agregó que, tras el paro de hoy, para este cuatrimestre esperan dar fin a la situación. Sobre la posibilidad de llamar a una nueva marcha, algo que ve posible para visibilizar nuevamente la problemática del sector, dijo: "La sociedad en su conjunto expresó el 23 de abril que la educación universitaria tiene un valor que no está dispuesta a relegar. Veremos si Jorge Anro, secretario adjunto como sociedad tenemos que volver a decirlo".

LA NACION quiso contactar ayer a

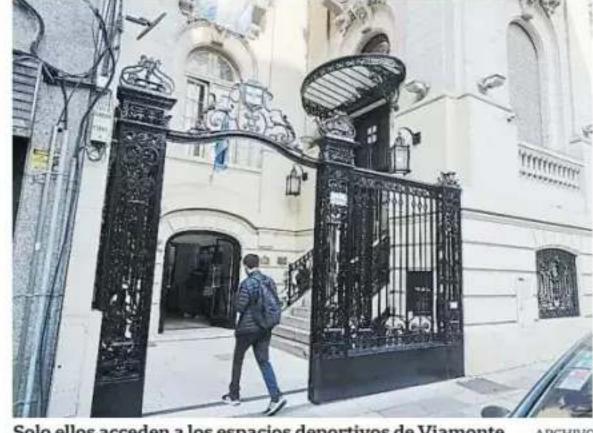

Solo ellos acceden a los espacios deportivos de Viamonte

### Votación clave en el CUBA para el pleno acceso de mujeres

HOY. En asamblea, los socios decidirán si aceptan las obras en la sede Viamonte para que ellas puedan usarlas en su totalidad

#### Lucila Marin

LA NACION

Hoy se votará si las mujeres podrán hacer uso total de las instalaciones de la emblemática sede de la calle Viamonte del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y los fondos necesarios para la reforma edilicia que permitirá que ellas tengan su propio vestuario, para así avanzar en el último reducto exclusivamente de hombres de una de las instituciones más tradicionales de la Capital.

Aunque suene anacrónico, hoy las mujeres solo pueden ingresar para participar de actividades sociales y culturales, mientras que únicamente los hombres acceden a los espacios deportivos. Ellas ya son socias plenas desde 2018, cuando en una asamblea histórica el 73% de los socios votaron en favor de este cambio, sin importar su estado civil ni filiación. Se aprobó también su ingreso a todas las sedes.

Pero Viamonte quedó sujeto a la aceptación de un plan de obras para poder convertirse en mixta, según quedó plasmado en la reforma del estatuto interno. El estatuto equiparó las condiciones y estableció pasos asertivos, pero no temporales, para que todos los socios independientemente del género pudieran asistir al club en igualdad de condiciones.

Seisaños después, el CUBA proyecta invertir \$100 millones para dar quizás el paso más significativo en sus más de 100 años de historia. La reforma planea una obra en el subsuelo para que las mujeres tengan su vestuario y una rampa de acceso al gimnasio. El vestuario de hombres no se toca, mientras que para desarrollar el de mujeres que tendrá siete duchas y cuatro inodoros-tomarán 17 metros cuadrados del vestuario de cadetes y moverán el área médica.

La comisión directiva ya informó los pasos por seguir en caso de que hoy gane por mayoría simple el si, que conseguir à que las mujeres gradualmente se incorporen a todas las actividades que se desarrollan en la sede central.

En primer lugar se adecuarán los sanitarios para que algunos o todos sean también de uso femenino. Una vez finalizada esa etapa quedará habilitado el uso común de los espacios deportivos para judo, taekwondo, aikido, esgrima,

yoga, pelota y squash, además del bar y la sala de kinesiología. Pero deberán esperar para las actividades que requieren el uso de vestuarios.

Las mujeres no podrán acceder al gimnasio de pesas, el sector para clases de gimnasia, la sala de box, la cancha de parquet y la pileta hasta que finalicen las obras necesarias, cuya duración fue estimada en cuatro meses.

Luego de las reuniones informativas en las que buscaron testear ideas para adecuar la sede central, se fijó la fecha de la asamblea extraordinaria para la votación que, al igual que en 2018, será en la sede de Palermo, que estará cerrada para otras actividades. Como se dijo, deberán votar el uso común de la sede central del histórico club y los fondos presupuestarios para hacer la reforma edilicia para la cual, según informaron, los socios no deberán abonar una cuota extraordinaria.

A partir de las 16, aquellos que deseen votar podrán acreditarse. Podrán participar socios vitalicios, previtalicios y aquellos que cuentan con por lo menos dos años de antigüedad en la categoría de activo, tanto mujeres como varones. No deberán adeudar más de tres cuotas mensuales, aunque podrán abonarlas en el momento si quieren participar del proceso que definirá los cambios en Viamonte.

Actualmente, las mujeres representan el 35% del total de socios. Muchas prefirieron seguir como asociadas, la mayoría por una cuestión de costos, dado que la cuota es más barata. Sin embargo, a partir de la reforma del estatuto en 2018 no puede haber nuevas asociadas y la condición de las mujeres es exactamente la misma que la de los varones. Las asociadas podrán presenciar hoy la asamblea y escuchar a los diferentes oradores, pero no votar.

A las 17 será el horario de la primera convocatoria, según el correo electrónico informativo que se distribuyó entre los socios. Aunque esperan poder comenzar la presentación y el debate a partir de las 18, hora del segundo llamado. La votación empezará cuando la autoridad de la asamblea extraordinaria dé por finalizada la etapa de deliberaciones. Se estima que no sucederá antes de las 19.30 y que todo el proceso finalizará no antes de las 21. •

24 SOCIEDAD LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024



Marina Huerta y Horacio Casini, galardonados

MARION PRIETO/PRENSA INSTITUTO BALSEIRO

# Prestigiosa medalla a la física teórica para un matrimonio argentino

PREMIO DIRAC. Se trata de Marina Huerta y Horacio Casini, docentes del Instituto Balseiro e investigadores del Conicet; los reconocieron por su aporte en el campo del entrelazamiento cuántico

### Martín De Ambrosio

PARA LA NACION

Marina Huerta todavía no lo puede creer. Desde el viernes es una de las científicas consagradas con la Medalla Dirac, la más importante distinción a la que puede aspirar un físico teórico más allá del Nobel. Y la obtuvo junto a Horacio Casini, que, además de otro brillante investigador, es su marido. Trabajaron vinculados desde que se conocieron en el Instituto Balseiro, de Bariloche -hace casi 25 años-, en el campo del entrelazamiento cuántico, un terreno de la física de partículas resbaladizo y abstracto, pero en el cual abrieron un camino que otros grandes de la disciplina siguieron

desde su primer trabajo, en 2004. Ni Huerta ni Casini, que además de docentes del Instituto Balseiro son investigadores del Conicet en el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenían idea de que lo ganarían hasta que llegó el mail que los transformó. "Es una especie de reconocimiento a la carrera, un poco, y a un resultado en particular, pero no se entrega inmediatamente al resultado. Hace falta tiempo para ver la trascendencia, y eso lo marca la inspiración para otras personas, porque la ciencia en definitiva es un trabajo colectivo", dice Huerta en diálogo con LA NACION desde Bariloche.

El premio consta de un monto de dinero más bien simbólico (US\$5000) si se compara con el millón de dólares del Nobel, además de la medalla física en la sede de la institución que la entrega, el Centro Internacional de Física Teórica o ICTP en Trieste, en abril del año próximo. El galardón lo comparten los argentinos con una dupla de japoneses que siguieron el trabajo seminal de la dupla nacional: Shinsei Ryu (Universidad de Princeton, Estados Unidos) y Tadashi Takayanagi (Universidad de Kyoto, Japón).

Los cuatro "han hecho contribuciones pioneras a la comprensión de la entropía cuántica en la gravedady la teoría de los campos cuánticos", según informó el ICTP. El comité de selección de la Medalla Dirac -que recuerda a Paul Dirac, inglés que fue uno de los pioneros de la cuántica-estuvo conformado por dos premios Nobel, entreotros científicos de prestigio, todos medallistas anteriores.

"Este premio es mérito de Casini y Huerta, y los pone en la cima de la física", afirma Pablo Mininni, exdirector del Departamento de Fisica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Muchos ganadores de la Medalla Dirac luego ganaron el Nobel. Para el país, habla de la excelencia de la ciencia argentina. La ciencia se hace en un contexto, y no hay éxitos aislados. El desafío es mantener la excelencia y generar vocaciones en un contexto difícil. Es muy bueno que Casini y Huerta estén en una institución como el Balseiro, que enseña y forma físicos, porque eso permite multiplicar el conocimiento", agrega el director del Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (Infina, UBA/Conicet).

Las investigaciones de Huerta y Casini son enteramente teóricas, y lo que hicieron, según cuenta la propia científica, fue unir conceptos de dos áreas potentes dentro de la física de partículas (que estudia las propiedades de la materia a nivel subatómico): la teoría de la información cuántica, por un lado, y la de la física de altas energías, por el otro. "Lo novedoso fue unir ambas. Al tratar de buscar propiedades, pudimos demostrar ciertos resultados que se sospechaban, pero no se habían podido demostrar: la entropía de entrelazamiento", sostiene. Era algo que se conocía en otros escenarios, no en la teoría cuántica relativista. Ese fue el aporte que abrió un campo entero.

Básicamente, el entrelazamien-

to es un fenómeno que asustó a Einstein, porque implica que dos partículas tienen conocimiento instantáneo de lo que le pasa a la otra, es decir, están entrelazadas, no importa cuán alejadas estén una de otra. El genio de Ulm no lo creía posible, sino un error, porque nada es instantáneo debido al límite de la velocidad de la luz (que es altísima, pero no infinita). Lo que hizo que Einstein pensara que la cuántica estaba mal, o, como mínimo, incompleta.

"Elque nosotros estudiamos – sigue Huerta-es el entrelazamiento del estado de vacío para regiones. Medimos el entrelazamiento entre el interior de una región y el exterior a través de la entropía. Sorprendentemente, en el caso cuántico, la entropía del vacío para una región es distinta de cero y eso nos indica la presencia de entrelazamiento entre el interior y el exterior". Este concepto permite hallar nuevos resultados y reinterpretar otros conocidos.

El primer trabajo en este sentido lo hicieron Huerta y Casini en una estadía de posdoctorado en Trieste, el mismo lugar donde recibirán la medalla dentro de nueve meses. Entre los físicos que siguieron este camino está Juan Martín Maldacena, otro argentino, que trabaja desde hace años en Princeton, Estados Unidos, y obtuvo la Dirac en 2008; el otro argentino galardonado, en 2020, fue Miguel Virasoro.

¿Alguna consecuencia práctica, alguna tecnología que se pueda derivar de tanta teoría? "No, ninguna", responde rapidamente Huerta. "Lo nuestro es física fundamental. Es forjar un conocimiento básico, como la cosmología o los agujeros negros. Así que no, pero nunca es un no rotundo. A veces hay descubrimientos que tienen que ver con una búsqueda de una aplicación y a veces el conocimiento lo precede y tarda muchos años en encontrarse una aplicación", añade. •

### Ensayarán en humanos un nuevo tratamiento para controlar el VIH

PRUEBA. Les inocularán partículas genéticamente modificadas que "se roban" las proteínas del virus de inmunodeficiencia, antes testeadas en monos

#### Carl Zimmer

THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK .- Los científicos acaban de desarrollar una nueva armacontrael VIH: un mimetismo molecular que invade una célula y "se roba" las proteínas esenciales del virus de inmunodeficiencia humana. Un estudio publicado el jueves en la revista científica Science revela que ese "ladrón viral" impidió la multiplicación del VIH en monos de laboratorio.

Este nuevo abordaje terapéutico muy pronto será puesto a prueba en humanos: cuatro o cinco voluntarios con VIH recibirán una sola inyección del virus genéticamente modificado, señalan los responsables del estudio. "Es inminente", dice Leor Weinberger, virólogo de la Universidad de California en San Francisco, quien dirigió el fla- es inocularles una única dosis de mante estudio.

En una infección común de VIH, el virus se cuela dentro de una célula inmunitaria y toma de rehén el ADN de su anfitrión para hacer copias de sí mismo, que luego eclosionan fuera de la célula que los alojaba. Cuando la cantidad de células infectadas se multiplica, el sistema inmunitario colapsa y el paciente desarrolla sida.

Durante décadas, los científicos se ocuparon de desarrollar drogas contraelVIHqueatacanelvirusen sí mismo. Algunas de esas drogas impiden que una proteína llamada proteasa active el VIH y otras, como el lenacapavir, son inhibidores de la cápside -la capa de proteína que protege el material genético del VIH-y de las enzimas necesarias para su multiplicación.

Hace veinte años, Weinberger se propuso intentar un camino totalmente diferente: desarrollar un "virus impostor" que interfiriera en el ciclo normal de vida del VIH. "Me preocupaba un poco que la gente me tomara por un loco, y no sin motivo", recuerda.

Con sus colegas, se dedicaron durante años a desarrollar lo que ahora llaman "partículas de interferencia terapéuticas" (TIP, por su sigla en inglés), que contienen aproximadamente la mitad del material genético del VIH normal. Descubrieron que en un contexto de laboratorio, concretamente en una placa de Petri, los TIP que habían desarrollado podían infectar células inmunes humanas e insertar sus genes en el ADN de esas células. Pero no lograban que las células produjeran nuevos virus.

Sin embargo, si se añadían partículas de VIH a una célula infectada con TIP, estas lograban replicarse. La célula también creaba su cápside o envoltura de proteínas, algunas llenas de genes de VIH y otras llenas de genes TIP.

Weinberger y sus colegas disenaron las TIP para que penetraran mejor esa envoltura proteica. Cuando las células infectadas hacían eclosión, liberaban tres veces más TIP que VIH. Los investigadores entonces predijeron que esa ventaja debería permitir que las TIP redujeran rápidamente el VIH a niveles muy bajos. Para probar su hipótesis, realizaron un experimento con monos.

Así que infectaron a los monos con una versión primate del VIH -llamada VIS- que por lo general termina con la vida del animal en cuestión de semanas. A continuación, inocularon a los monos una sola inyección de TIP. Y, tal como habían previsto, el tratamiento redujo el nivel del virus en un 10.000%. Casi todos los monos que recibieron las TIP sobrevivieron y no mostraron signos ni síntomas de sida. "Estaban sanos según todos los parámetros que pudimos verificar", apunta Weinberger.

Sobre la base de esos prometedores resultados, ahora avanzan hacia un ensayo de este tratamiento experimental en humanos. Ya han reclutado a voluntarios infectados con VIH que también son enfermos terminales de cáncer u otras enfermedades. Su intención TIP. Si la evolución de los pacientes es buena, el equipo de Weinberger ampliará el ensayo a voluntarios infectados con VIH que no sean enfermos en fase terminal; predicen que las TIP reducirán la carga viral de esos pacientes.

Si las TIP superan los ensayos clínicos en humanos, Weinberger espera que puedan utilizarse para ofrecer más protección contra el sida en los países pobres. Los inhibidores de la proteasa que existen actualmente requieren dosis diarias que son demasiado costosas para que la mayoría de las personas con VIH puedan acceder a ellos. Y aunque el lenacapavir puede ser más eficaz, tampoco es fácil garantizar que las personas se la apliquen dos veces al año.

El nuevo estudio de Weinberger sugiere que una sola inyección de TIP puede mantener el VIH en niveles bajos de forma permanente. Este tratamiento no solo retrasaría el desarrollo del sida, sino que también reduciría el riesgo de transmisión del VIH a otras personas.

Asher Leeks, un virólogo de la Universidad de Yaleque no participó de la investigación, opina que el hallazgo representa un gran paso adelante en el estudio de los llamados virus tramposos. Los investigadores los vienen estudiando desde hace décadas, pero solo en los últimos años científicos como Weinberger intentaron convertirlos en tratamientos médicos.

Leeks dice que hay otros virus que también podrían ser atacados con la misma estrategia. "En principio, es un enfoque universal que puede servir para el desarrollo de otros antivirales", anticipa.

Pero los tratamientos basados en virus tramposos también plantearían nuevos cuestionamientos éticos, apunta Benjamin tenOever, virólogo de la Universidad de Nueva York. Los TIP de Weinberger se insertan en el ADN de las células inmunes de un paciente y, como resultado, se convierten en una parte permanente de su cuerpo: si resultan tener efectos secundarios inesperados, talvez ya no sea posible eliminarlos. Y también podría pasar que las personas inoculadas con TIP se las transmitan a otros, sin su consentimiento. .

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Celina Chatruc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar **ARTES VISUALES** 

### Un premio de 40.000 dólares

Hasta el 30 de septiembre hay tiempo para inscribirse en el Premio Fundación Santander a las Artes Visuales. El concurso busca impulsar a artistas y curadores argentinos para realizar un proyecto expositivo inédito en la sede de la fundación, ubicada en el Distrito de las Artes. Quien gane recibirá 40.000 dólares para desarrollar su propuesta y exhibirla durante todo 2025. Más en instagram.com/fundacion\_santander\_ar.

l escudo muestra un par de piernas que cruzan un río, uniendo ambas costas como un puente. "Guaranípolis" se lee sobre ellas, para representar un sitio imaginario que trasciende fronteras. Es un símbolo de lo que lograron sus creadores: artistas de Corrientes y Chaco, unidos para defender a un pueblo de pescadores ubicado entre ambas provincias, sobre el río Paraná.

La imagen, concebida en forma colectiva, llamó la atención el año pasadoen la feria ArteCode Adriana Almada, curadora general de Pinta Sud ASU. Y formó parte de La gran conversación, una muestra concebida por ella e Irene Gelfman para la tercera edición de esta semana del arte impulsada por Pinta que terminó ayer en Asunción. La pensaron como una síntesis porque se suponía que este año terminaría el programa destinado desde 2022 a poner el foco en la escena creativa de Paraguay. reforzar su vínculo con la región y hacerla visible a nivel global. Tal fue el éxito que tuvo, sin embargo, que sus organizadores decidieron extenderlo en forma indefinida.

"Lagran conversación es una suerte de bitácora de Pinta en sus tres ediciones—explicó Almada a LA NACION—. El año pasado se realizó la muestra Yaguá Rincón, curada por Gustavo Piñero, que reunió a artistas de Corrientes y Chaco. Ellos trabajan simbólicamente con la idea de un país imaginario que se llama Guaranípolis, y nos pareció superapropiado".

Esa patria ideal nació en 2010, para evitar que se construyera un casino que amenazaba la existencia del puebloSanPedroPescador. "Guaranípolisfue el nombre que le pusimos a esa movida porque los guaraníes están hasta Salta -explicó Richar de Itatí, fundador de la residencia de artistas Yaguá Rincón-. Se expanden hacia el este, buscando la 'tierra sin mal'. Somos una gran región guaranítica. Obviamente hay otras etnias, pero la población guaraní es mayor. Hay cosas que se comparten: el idioma, el chamamé, las comidas... Yo soy correntino, pero mi mamá es paraguaya, y mis primos están en Paraguay. Las fronteras están diluidas". Así lo demuestran también los dibujos y pinturas del músico platense Facundo Cabral que conserva en su extensa colección José Daniel Nasta.

Claro que los problemas también son compartidos. "Estamos asistiendo a la extinción de una forma de vida", advirtió el fotógrafo Fernando Allen mientras mostraba a curadores de varios países la colección que exhibe en el flamante espacio Confines del Paraguay junto a Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo. Ambos realizaron dos documentales sobre artistas indígenas del Chaco para la Fundación Cartier.

Los autores de esas piezas únicas, explicó Allen, "son cazadores y recolectores, que viven de y para el monte. Y perdieron el monte, por la ocupación del hombre blanco. Todo se convierte en tierra y soja. No se puede regenerar, no hay vuelta atrás". Las crecientes necesidades económicas, agregó, están atentando contra la calidad de sus obras: "El mercado modifica su forma de producir: comenzaron a dibujar más rápido para las ferias, donde sus obras se venden por treinta dólares, La tercera edición de Pinta Sud ASU, programa impulsado por Diego Costa Peuser, volvió a poner el foco en la escena artística de Paraguay para visibilizarla y reforzar su vínculo con la región

# Un viaje a Guaranípolis, la "tierra sin mal" donde el idioma es el arte y se diluyen las fronteras

Texto Celina Chatruc

### POSTALES DE UNA SEMANA EN ASUNCIÓN

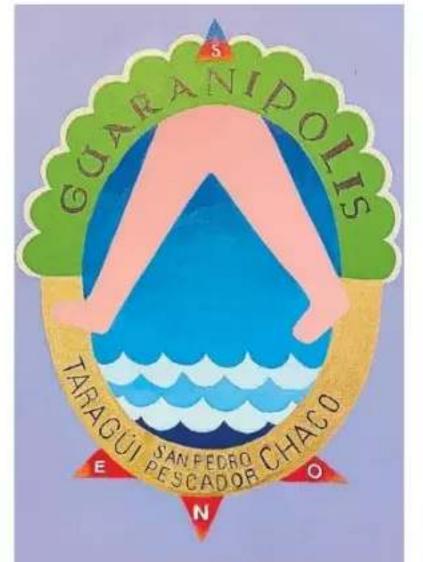

El escudo de Guaranípolis

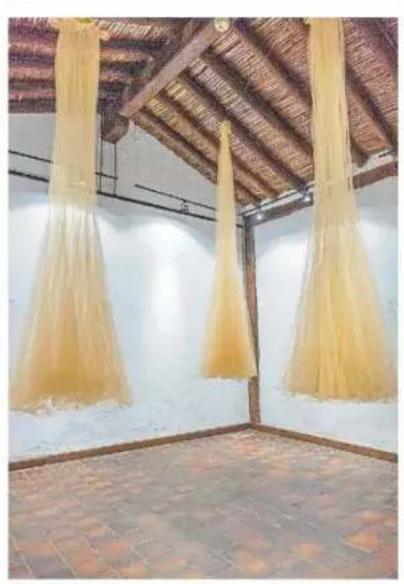

Claudia Casarino en Manzana de la Rivera

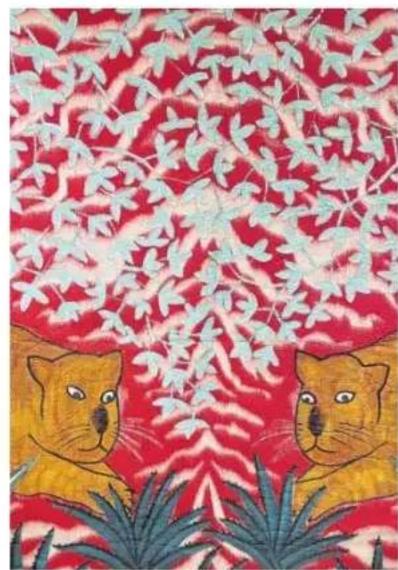

Feliciano Centurión en Casa Mayor

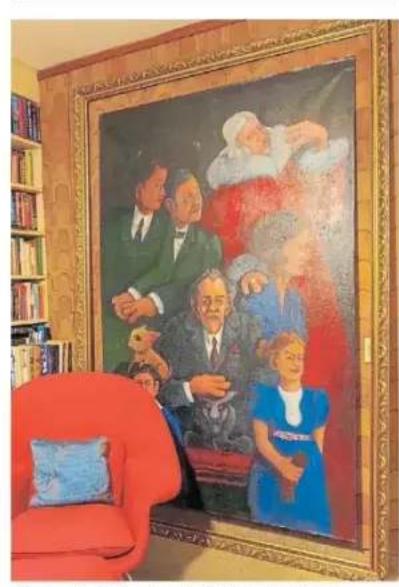

Facundo Cabral en la Colección Nasta

y eso afectó la calidad. Lo mismo pasó con los textiles: uno que antes les llevaba ocho meses ahora lo hacen en un mes y medio".

Un caso excepcional es el de Julia Isídrez, ceramista paraguaya cuya obra fue seleccionada por el curador Adriano Pedrosa para exhibirla en la actual edición de la Bienal de Venecia. "Ese búho y ese oso hormiguero salieron de mi imaginación; esto se mostró en la Documenta de Kassel en 2012, dijo al señalar vasijas de barro a los curadores y coleccionistas conducidos hasta su casa de Itá por el equipo de Pinta, que además organizóuntallergratuitoparacerraralli esta semana del arte. Tal es el interés por su trabajo, que los cupos se agotaron días antes.

"Quedó lindo, ¿no?", preguntó a los visitantes mientras mostraba con orgullo el museo hogareño que montó para mostrar su trabajo y el de su madre, Juana Marta Rodas, fallecida en 2013. Un proyecto en expansión, ya que sus crecientes ingresos le permitieron comprar el terreno vecino. "Estas otras las estoy haciendo para la galería Gomide&Co, voy a hacer más grandes para las bienales", agregó, en referencia a la galería brasileña que la representará en septiembre en la feria Independent 20th Century de Nueva York. En Asunción, sus piezas pueden encontrarse tanto en la recepción del lujoso hotel Palmaroga como en el Museo del Barro.

### Un homenaje a Yuyo

Una muestra del argentino Marcelo Brodsky se inauguró en esta institución, cuyo Centro de Artes Visuales está dirigido por Ticio Escobar. Ese día se otorgó además la Orden del Yacaré a Luis Felipe Noé, que a los 91 años no se perdió ninguna parada del intenso recorrido. "Perdón, voy a hacer una pausa porque llegó el maestro", dijo Almada en el foro durante la presentación de su libro sobre la colección Mendonca y la escena del arte en Paraguay. Cuando Yuyo entró en el auditorio de la Casa de la Integración del CAF-el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, uno de los principales sponsors de este programa-, el público le dedicó un extenso aplauso.

Similar recepción tuvo Noé al visitar Casa Pinta, en el Centro Cultural Manzana de la Rivera, que aloja
la muestra de Claudia Casarino, un
proyecto site-specific de Sara Leoz
y La gran conversación. Estuvieron
también, entreotros, los artistas Karina El Azem y Max Gómez Canle,
los curadores María Amalia García
y Cuauhtémoc Medina y los coleccionistas Joaquín Rodríguez, Guillermo Ruberto y Antonio Murzi.
Este último, residente en Panamá,
será uno de los anfitriones de Pinta
Sud ASU el año próximo.

Si bien esta edición en Paraguay estaba destinada a ser la última, el programa continuará. "Tuve una reunión con mi equipo y me dijeron que no nos podemos ir ahora", anunció Diego Costa Peuser, director globaldePinta.Expandeasíhaciaelresto de América Latina el gran aporte que hizo para visibilizar la escena porteña con la Semana del Artey los Gallery, que incluyeron en Asunción una muestra de Feliciano Centurión. Un artista nacido en Paraguay, emigrado a Formosa y formado en Buenos Aires, que podría considerarse habitante de Guaranípolis. •

26 | SEGURIDAD | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar







José Luis Bruno

#### DOS FUNCIONARIOS EN APRIETOS

▶ La Cámara Federal de Salta tuvo en cuenta que el juez Reynoso procesó y excarceló al narco Antonio Arancibia "en una inexplicable resolución" y que el fiscal Bruno incurrió en un "grosero obrar omisivo" al consentir la imputación leve que favoreció al traficante.

# Confirman el procesamiento de un fiscal y de un exjuez por las coimas de un narco

SALTA. Se trata de Raúl Reynoso, ya sentenciado por un cargo similar, y de José Luis Bruno, que aún tiene el cargo en el Ministerio Público en Orán; los delató un traficante "arrepentido"

En la frontera caliente entre Bolivia y la Argentina, los límites son difusos y porosos. Tanto como puede serlo la relación entre los criminales y los operadores judiciales obligados a perseguirlos y castigarlos. La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares a un narco. Quien los delató a los tres es un traficante de origen sirio que declaró como imputado colaborador.

Reynoso, al que la expresidenta Cristina Kirchner había considerado un "paladín de la guerra contra las drogas", ya tiene una condena confirmada de 13 años de cárcel por favorecer a narcotraficantes con sus resoluciones en el juzgado de San Ramón de la Nueva Orán, al que debiórenunciar en 2016; desde octubre pasado está excarcelado. Bruno, en cambio, sigue en su cargo en aquella ciudad del norte de Salta. Ahora, tras la confirmación de los procesamientos dictados sobre ambos en marzo pasado por el juez federal Julio Bavio, la Cámara envió los antecedentes del caso a la Procuración General de la Nación para que evalúe la viabilidad del juicio político con fines de destitución para poder enfrentar un juicio oral.

Como sea, el fiscal federal Carlos Amad, que impulsa la acción contra el exjuez y su colega, anticipó que, tras la resolución de la Cámara, espera recibir el expediente para trabajar en el dictamen que sustente el requerimiento de elevación a juicio. Y aprovechó para definir, sin tapujos, como un "problema ético y moral" el hecho de que haya funcionarios judiciales que aceptan dinero del crimen organizado.

"La Justicia se ha vuelto permeable a los embates económicos del narcotráfico o de otro tipo de delitos. Hay un problema ético y moral de formación, porque, evidentemente, con las responsabilidades que tenemos los jueces y fiscales, y por lo que nos pagan bien, venderse, traicionar los juramentos y exponer a la familia por un pancho y una Coca es tremendo", dijo Amad en una entrevista con el programa Algo personal, de FM Noticias 88.1, de Salta. Más allá del sarcasmo... 150.000 dólares bastarían para cientos de miles de tentempiés.

Mientras, Amad participa de las audiencias de revisión para que un nuevo tribunal reinicie el proceso contra Reynoso en la causa en la que fue absuelto por el beneficio



PRENSA PREFECTURA

### Secuestran 200 kilos de marihuana

La Prefectura secuestró un cargamento de más de 200 kilos de marihuana en la localidad de Eldorado, Misiones. Según informaron fuentes de esa fuerza federal, efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura realiza-

ban tareas de control fluvial cuando detectaron el cruce de una embarcación proveniente de Paraguay. Cuando vieron a los uniformados acercarse, los traficantes huyeron de regreso a través del río Paraná, pero dejaron abandonados los bultos con droga. •

de la duda por el presunto cobro de coimas de Reynaldo Delfín Castedo, el Patrón del Norte. Espera que un nuevo tribunal oral dicte un fallo que se ajuste al pedido que había hecho en 2020: diez años de prisión.

Diez años es, también, la pena que pedirá para Reynoso y Bruno en caso de que llegue a la instancia de juicio oral el caso iniciado tras la delación premiada del traficante sirio Barakat Barakat, que como "imputado colaborador" declaró que el exjuez y el actual fiscal le cobraron 150.000 dólares al narco René Antonio Arancibia, alias Choco, para "arreglar" sus problemas con la ley, que no eran otra cosa que la intercepción de un cargamento de casi 100 kilos de cocaína.

Los dos acusados niegan haber pedido o recibido dinero del contrabandista de drogas, que también desmiente haber pagado esos "servicios". El fiscal Bruno le echó la culpa a Barakat, de quien dijo que su declaración como "arrepen-

tido" era, en realidad, una represalia porque él venía investigando a su esposa, y también cargó contra el propio Reynoso, a quien acusó de atiborrarle la fiscalía de cientos de escritos díarios para que no pudiera abocarse a investigar correctamente. El Choco Arancibia dijo ser un simple agricultor -aunque en la audiencia ante los fiscales no tuvo más que admitir que tenía antecedentes por drogas-y afirmó que el traficante sirio y el abogado Arsenio Eladio Gaona lo extorsionaban para quedarse con su campo en Yacuiba.

Reynoso, en tanto, sostuvo en su descargo: "Para suerte o para desgracia de Bruno, vamos abrazados, porque la situación de ambos es similar". Y cargó contra quienes lo secundaban en el estratégico juzgado federal de la frontera norte del país.

Sin embargo, la Cámara dictó el sobreseimiento del secretario del juzgado, Gustavo José Adad, a quien Reynoso había acusado de "mentir en sudeclaración para "salvar su responsabilidad". El tribunal de alzada también dictó la falta de mérito de Luis Francisco Valencia, secretario letrado de la fiscalía de Bruno.

### Ladelación

Como publicó el portal de investigaciones Encripdata, "la investigación contra el exjuez y el fiscal comenzó en 2021, cuando el narcotraficante de origen sirio Barakat Barakat declaró como imputado colaborador. Para ese momento, el 'arrepentido' se encontraba cumpliendo condena en la cárcel federal de Güemes; un tribunal de Catamarca lo había sentenciado en 2018 a 12 años de prisión por el tráfico de 85,520 kilos de bicarbonato de sodio, 80 kilos de lidocaína y 31 kilos de cafeína, todos precursores químicos para la producción de cocaína".

Ante la Justicia, entonces, Barakat denunció que años atrás había actuado como "intermediario" del Choco Arancibia para resolver sus problemas en los tribunales de San Ramón de la Nueva Orán. Se refería al operativo del 29 de octubre de 2011. A la altura del peaje Cabeza de Buey, poco antes de la rotonda en que la ruta nacional 9 se transforma en la 34, efectivos de la Gendarmería frenaron una pick up Fiat Strada Adventure, conducida por Martín Miguel Weber. En la caja de la camioneta había 93 kilos de cocaína. No fue magia: los gendarmes llevaban dos años tras el Choco Arancibia, tras recibir una denuncia anónima. Escuchas telefónicas revelaban que esa carga tenía como destino Brasil.

En su declaración como "colaborador", Barakat denunció que, tras la pérdida del cargamento, Arancibia aceptó pagar 130.000 dólares a Reynoso. Él se llevaría 20.000 "verdes" por sus servicios de lobby.

Pero hubo un inconveniente: Weber habló y delató al líder de la organización. Entonces, el abogado Gaona, actuando como intermediario desde otra punta, le advirtió al traficante sirio que Choco Arancibia también iba a tener que desembolsar dinero para pagarle a Bruno. El argumento era verosímil: como el fiscal 'estaba al tanto de la situación' tras aquella delación, había que «arreglar con él'; caso contrario, Reynoso no iba a poder excarcelar al chofer narco.

Por eso, dijo Barakat, sus 20.000 dólares fueron a parar a manos de Bruno y a él le prometieron compensarlo con un auto.

Según se publicó en Encripdata, "para determinar si lo declarado por Barakat era creíble, los fiscales federales Amad, Eduardo Villalba y Diego Iglesias (jefe de la Procunar) revisaron el expediente por la incautación de los 93 kilos de cocaína en la ruta".

Advirtieron que "al principio, sabiendo que les seguían los pasos, Choco y su hermano Héctor Arancibia solicitaron eximiciones de prisión a través de su abogada, María Elena Esper. El juez Reynoso hizo dos cosas: primero dispuso la falta de mérito de cinco de los seis imputados por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, y solo procesó al chofer, pero por el transporte simple de los 'ladrillos' de cocaína. Y después ordenó la captura nacional e internacional de los que consideraba jefes de la organización: los Arancibia".

Entre el 17 de noviembre del 2011 y el 7 de diciembre del 2012, Esper solicitó cuatro veces la libertad ambulatoria de los Arancibia y todas las veces el juez Reynoso las rechazó, según el portal de investigación periodistica. "Finalmente, Choco se presentó el 11 de diciembre del 2012 en el juzgado para ser indagado. Al momento de resolver la situación procesal, el por entonces juez Reynoso dispuso la falta de mérito sobre la asociación ilícita y lavado de activos y lo procesó únicamente por el transporte de los 93 kilos, pero en calidad de partícipe secundario por brindar un aporte no esencial para la consumación del hecho. En otras palabras: lo excarceló rápido. Arancibia estuvo solo diez días detenido", reveló Encripdata.

Para los fiscales del nuevo caso, ese giro abrupto solo podía explicarse por el pago de una coima. Eso volvía verosímil lo que había declarado como "imputado colaborador" el traficante sirio "arrepentido". •

### Un resarcimiento estatal, detrás de un conmocionante homicidio

CÓRDOBA. Creen que un integrante de H.I.J.O.S. asesinó a su madre por dinero

Gabriela Origlia

LA NACION

CÓRDOBA.-El presunto interés por los \$76 millones que debía cobrar la familia de Fernando Albareda como resarcimiento por el asesinato y desaparición de su padre durante la última dictadura militar es. según el fiscal Juan Pablo Klinger, el móvil que llevó al integrante de la agrupación H.I.J.O.S. y delegado provincial de la Secretaría de Derechos Humanos a matar a su madre. Susana Beatriz Montoya.

Para el representante del Ministerio Público, Albareda urdió una historia para ocultar un crimen que él mismo cometió. Está preso desde el jueves, acusado de "homicidio calificado por el vínculo", delito para el cual se prevé la pena de prisión perpetua. Aún no declaró.

Las imágenes de una cámara de seguridad cercana a la casa de Montoya, en el barrio Poeta Lugones, registraron la llegada de Albareda a la vivienda a las 20.30 del jueves 19 de este mes. Iba solo, a pie. La videocámara lograbó a las 22.20, cuando salió por la misma puerta, que da a la calle Caminos.

Cuando habló con la prensa sobre el asesinato, Albareda dijo que él había acompañado a su madre al médico aquel jueves a la tarde.

Siempre llamó la atención de los investigadores que las puertas de la casa no hubiesen sido forzadas. La mujer le abrió a quien la mató. "O lo conocía o la engañaron muy bien", argumentaban los investigadores. En una pared, con un lápiz de labio, había quedado un mensaje intimidatorio: "Los vamos a matara todos. Ahora vamos por tus hijos".



Susana Montoya

ARCHIVO

Eso reforzaba la sospecha de que a Montoya la habían asesinado por una venganza relacionada con los crímenes de lesa humanidad.

Albareda comió con su madre.

Habían estado distanciados, pero recompusieron la relación hace un tiempo, según dijeron testigos. En la cocina había dos vasos, dos cubiertos y un plato con algo de comida. El otro estaba en el patio, roto. Beatriz Montoya salió con restos de la cena para darles a sus perros. Fue allí donde recibió el ataque.

La autopsia reveló que fue estrangulada, golpeada varias veces en la cabeza con un trozo de ladrillo y, estando ya muerta, apuñalada en el cuello. Según los investigadores, Albareda la atacó por la espalda: le pasó una cuerda por el cuello y tiró de ella. En el piso le pegó del lado izquierdo de la cabeza, después del derecho, y con un palo de escoba, en la frente. Para terminar, le clavó el cuchillo.

Los vecinos aseguran que no escucharon un solo grito. Todo indica que Montoya no alcanzó a reaccionar. El atacante le tapó la cara con yuyos y excrementos de los perros. Antes de salir, fue al dormitorio y buscó lápices de labios, con los que escribió la advertencia en la pared.

Sobre ese punto, el comunicado del Ministerio Público Fiscal indicó que se estableció preliminarmente que "los manuscritos obrantes

en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda". Él había denunciado esas amenazas y buena parte del arco político había salido en su apoyo.

De la misma manera, el fin de semana pasado los organismos de derechos humanos de Córdoba se solidarizaron con él por el crimen de su madre y advirtieron sobre el "clima político" presente detrás del asesinato. Desde la detención de Albareda no hubo más comentarios.

Las próximas semanas, la familia Albareda debía cobrar un resarcimiento de \$76 millones por una reparación histórica otorgada por la provincia por el secuestro y asesinato de Ricardo Fermín Albareda Kalemberg, esposo de Montoya y padre de Fernando. El dinero era para repartirse entre la mujer y sus dos hijos (Albareda y su medio hermano), ya que una tercera hija falleció años atrás de forma trágica. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ACUNA, Celia, q.e.p.d. - Enrique y Teresa de Anchorena, hijas y nietos despiden a Chela y abrazan a Nico y la familia Acuña en estos tristes momentos.



AGUILAR, Mario N., - Germán Perez y Flia. lo despiden con tristeza y abrazan a toda su familia.



AGUILAR, Mario Nolberto, falleció el 10-8-24. - La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires, su comité ejecutivo, ex presidentes y su presidente Daniel Prieto, participan el fallecimiento del señor Mario Nolberto Aguilar destacado empresario y dirigente de amplia y notable travectoria en beneficio del sector. Padre del Sr. Claudio Aguilar, directivo de la entidad colega de La Plata y de FEHGRA. Acompañan a su familia en tan doloroso trance y ruegan elevar una oración en su memoria.

ARCARI, Oscar. - El CEDIE y la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez participan el fallecimiento del padre de la Jefa de la División, Dra. Andrea Arcari. El sepelio tendrá lugar el lunes 12 a las 9.30 hs. en el Cementerio de Chacarita.

ARMENDÁRIZ, Alicia Graciela Martín de, q.e.p.d. - Cristina v Viri Pinola, junto con María, la despiden, recordando los lindos momentos compartidos.

BALLESTEROS, Edgardo Oscar. - Te recordaremos con cariño y admiración, nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Claudio Cirigliano y familia.

BUTTI, Claudio. - Los socios de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, acompañan a Alejandro en este momento y ruegan una oración en su mede la VEGA, Magdalena. -Abrazos a la familia. Maria Victoria Pinasco de de la Vega.

FAVETTO, Horacio. - Sus compañeros de la Promoción 13 del LMGSM lo despiden con profunda tristeza.

ISAAC, Enrique, Com. - El consorcio de Figueroa Alcorta 3073 despide con profundo pesar al comodoro Enrique Isaac y acompaña a hijos y nie-

ISAAC, Enrique Antonio, CM. (R), q.e.p.d. - falleció el 11-8-2024. - Las Promociones 20 EAM, 81 ENM y 84 CMN participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memo-

MARTÍN de ARMENDÁRIZ. Alicia Graciela, q.e.p.d., falleció el 10-8-24 - Con inmensa tristeza, su marido, Alberto, y sus hijos Maria Pía y Alberto Diego despiden a su queridisima Ali. Tu incondicional amor y tu espíritu luminoso, alegre y solidario estarán siempre en nuestros corazones, Mamá.

MARTÍN de ARMENDÁRIZ,

Alicia Graciela. - Inés, Gail, Juan, Pablo, Susana, Juli, Rafa, Betta y Guille acompañan a su amigo Alberto y su familia en este triste momento y piden una oración en memoria de su querida madre.

MARTÍN de ARMENDÁRIZ, Alicia Graciela. - Sus amigos de São Paulo y Rio abrazan a la distancia a Alberto y su familia ante la pérdida de su querida mamá.

MENDILAHARZU, Fernando. - Gerardo Bagnardi, Graciela Lascano de Bagnardi y Nicolás Bagnardi, despiden al querido Fernando y acompañan a Beatriz, a Martin y a su familia con enorme cariño.

MORILLO CAPURRO, Néstor O. A., q.e.p.d., 4-12-1934 -11-8-2024. - Su mujer Lidia, sus hijas Guadalupe, Gisela y Guillermina, Alejandro, Diego y Chalo, y su nieto Nacho, participan su fallecimiento y lo despiden con mucho amor.



MORILLO, Néstor, q.e.p.d. -Norberto Fraga y sus hijos ruegan oraciones en su memoria.

NOSEDA, Mabel Evelia, q.e.p.d., falleció el 10-8-2024. -Sus sobrinos y sobrinos nietos te despedimos con mucho amor y te recordaremos por siempre. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.



PICO, José Carlos, q.e.p.d. -Te despedimos con todo nuestro amor. Tu esposa Noemi, tus hijas Liliana, Laura y Constanza, hijos políticos y nietos.



PODSKUBKA, Oscar, q.e.p.d. - Acompañamos a Gabriel, Loli y Flia. con oraciones y mucho cariño. Sus amigos de Du-



SILBERMAN, Gabriela. q.e.p.d. - Sus tios Jorge y Susy Silberman y sus primos Julia, Adrián, Marcelo, David, Marina y Santiago la despiden con mucha tristeza.

TRAMUTOLA, Carlos Daniel. - Con profundo dolor su hermana Adriana participa su fallecimiento.

TRAMUTOLA, Carlos. - Gerardo Bagnardi y Graciela Lascano de Bagnardi, despiden a su querido amigo y acompañan con cariño a su familia.

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Mara y Roberto Benito despiden con mucha tristeza a su querido amigo Tramu.

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Silvia y Luis Bameule con mucha pena acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento. Descansa en paz guerido Carlos.



TRAMUTOLA, Carlos, g.e.p.d. - Toia Grüneisen y Johnny Lanusse despiden a Carlos con cariño y acompañan a Teresa en estos momen-



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d., falleció el 10-8-2024. -Víctor y Alicia Savanti despiden con tristeza a Carlos y acompañan con cariño a su familia.



TRAMUTOLA, Carlos. q.e.p.d. - Lorena Firvida de Garcia Morillo (a.) lamenta el fallecimiento de Carlos y abraza a la hermana de la vida María Julia, a Carlos Guido, Juan Tobías, Simón y toda su familia por la enorme pérdida. Los acompañamos a la distancia y les mandamos un fuerte abra-20.

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Carlos Adamo despide al amigo Carlos y acompaña a sus hijos y familias en este momento de dolor.



TRAMUTOLA, Carlos. - Con profundo dolor y todo mi afecto acompaño a todos sus seres queridos en su dolor despidiendo a un grande de la vida con el recuerdo sublime de todos los momentos compartidos. Jorge Jersonsky.

TRAMUTOLA, Carlos. q.e.p.d. - La familia Cotter despide a Carlos con mucho cariño y acompaña a sus hijos en este triste momento.

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Regina Esponda e hijos acompañan con inmenso cariño a los Tramutola y rezan por su eterno descanso.

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Wenceslao Esponda y Flia. (as.) lamentan la pérdida de un ser muy querido acompañando a toda su familia con oraciones.



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Escribania Esponda acompaña a la familia en este triste momento ante la pérdida de una persona admirable.



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Guillermo y Clara Gotelli acompañan a María Julia y Carlos Guido y despiden a Carlos con mucho cariño.



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Ricardo y Valeria Grüneisen (as.) acompañan afectuosamente con oraciones a sus hijos y nietos.



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Ricardo y Valeria Grüneisen (as.), hijos y nietos acompañan con muchisimo cariño y oraciones a su querida hermana Teresa.



TRAMUTOLA, Carlos. -Adolfo Ablatico, su amigo de la vida y compañero en la profesión lo despide con afecto rogando una oración en su memoria.



TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Alejandro y Silvia Roggio lo despiden agradecidos por su ejemplo generoso y acompañan a Teresa con mucho cariño.



TRAMUTOLA, Carlos. - Gabriel Romero v Flia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

TRAMUTOLA, Carlos D., q.e.p.d. - Martin Goldstein y Graciela Zito de Goldstein, junto a sus hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Teresa con el cariño de toda una vida.

TRAMUTOLA, Carlos Daniel. - Alejandro y Maria Berardi despiden al querido Car-

los y acompañan a Maria Julia

y su familia con mucho cari-

TRAMUTOLA, Carlos Daniel, q.e.p.d. - Rodolfo Etchegoyen despide con tristeza a Carlos, acompaña a su familia

en su dolor y ruega una ora-

ción en su memoria.

TRAMUTOLA, Carlos Daniel, q.e.p.d. - Norberto y Mariel Morita (as.) despiden a su querido y admirado amigo Carlos con enorme tristeza y nostalgia y acompañan a sus hijos en su dolor.

TRAMUTOLA, Carlos Daniel, q.e.p.d. - Inés Ancarola e hijos te despedimos y acompañamos a María Julia y Carlos Guido con mucho amor.



TRAUTOLA, Carlos, q.e.p.d., falleció el 9-8-2024. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

### Recordatorios

CAROSIO LOREDO, Germán. - A un año de tu partida, tu hija Toscana y tu mujer Paula te recordamos con amor y rogamos una oración en tu querida memoria.

SCHIPANI, José Luis. - A diez años de tu temprana partida, te amamos y extrañamos cada dia. Tu energia, generosidad, fuerza, humor, valores, enseñanzas y el profundo amor que nos diste sostienen nuestro camino. Amor eterno. Tu esposa Rut: tus hijos Andy, Cinty y Pablito y tus nietos Oli, Benja, Tomi y Cata.



SCHIPANI, José Luis. - Querido hermano, la tristeza de estos diez años es inmensa, pero tu recuerdo es cada día más grande. Te extraño y te llevo en mi corazón. Adriana.

### Convocan a declarar a un abogado por las supuestas amenazas a la tía de Loan

**CORRIENTES.** José Fernández Codazzi tendrá que presentarse ante el fiscal federal de Goya; hoy continuarán las testimoniales

#### José María Costa LA NACION

A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el exabogado de Laudelina Peña José Fernández Codazzi fue citado a declarar en la causa paralela a la de la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, ocurridos el pasado 13 de junio en Nueve de Julio, Corrientes.

Fernández Codazzi deberá prestar testimonio luego de la denuncia de Laudelina, una de las detenidas por la desaparición de Loan, quien afirmó que fue amenazada por este abogado para declarar que su sobrino había muerto atropellado por la camioneta que conducía el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez cuando se retiraba de la casa de la abuela del niño. Catalina Peña, junto a su pareja, María Victoria Caillava.

Personal de la Prefectura se encargó de llevar la citación al abogado, cercano al gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés.

Fernández Codazzi, que declarará ante el fiscal federal de Goya, Maria-

no de Guzmán, también había sido denunciado por la hija de Laudelina, Macarena Peña, quien afirmó que tanto ella como su madre fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, había rechazado la detención y allanamiento de la vivienda del letrado pedida por Fernando Burlando, abogado de la madre y de uno de los hermanos de Loan.

#### Los dichos de la hija

Hace un mes, tras declarar en el juzgado de Goya, Macarena reveló quién fue la persona que sobornó a su madre para que mintiera y dijera que Loan había muerto atropellado por Pérez y Caillava.

me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", explicó.



El abogado José Fernández Codazzi

Además, relató: "Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

"No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por no-"Fue el abogado José Codazzi. No sotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las próximas en caer", dijo la joven, de 21 años.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la Justicia local, la madrugada del sábado 29 de junio, contó: "Primero nos llevó a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes".

También reiteró que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente. "Nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presas a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver", afirmó.

Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: "Él [Fernández Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo

ARCHIVO

"Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho podery necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia", pidió.

están buscando".

El viernes pasado, en tanto, declaró Catalina Peña. Debido a la extensión de su testimonio quedaron pendientes las testimoniales de Ana Benítez, hermana de Antonio Benítez, esposo de Laudelina, y del intendente de Nueve de Julio, Sebastián Insaurralde. Todos ellos deberían pasar hoy por el juzgado federal.



# Hablemos de todo

Una guía con todo lo que necesitás saber sobre los temas que más te preocupan.

www.lanacion.com.ar/hablemosdetodo



LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 29

### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

comunicados. La convergencia tecnológica y cultural para la inclusión de personas con discapacidad es un fenómeno transformador que derriba barreras en pos de una auténtica integración

Hacia un mundo digital que nos incluya a todos

Gustavo Fulco Ramos

-PARA LA NACION-

a convergencia tecnológicay cultural, de manera similar, no es solo una tendencia contemporánea, sino un fenómeno profundamente transformador que tiene el potencial de integrar a las personas con discapacidad de forma igualitaria en la sociedad. Esta integración no debe verse solo como una cuestión de accesibilidad técnica, sino también como un esfuerzo cultural y social para derribar barreras y crear un entorno inclusivo para todos. En este contexto, trabajos como los de Henry Jenkins, Ithiel de Sola Pool y Francisco Albarello, entre otros, son fundamentales para entender cómo la convergencia puede y debe ser utilizada para promover la igualdad y la inclusión.

Henry Jenkins, un académico de renombre en el campo de los estudios mediáticos y culturales, ha articulado el concepto de "cultura de la convergencia" para describir un entorno en el que los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas se entrelazan, permitiendo a los consumidores interactuar con el contenido de maneras nuevas y significativas. Según Jenkins, la convergencia no es solo tecnológica, sino también cultural, permitiendo una mayor participación y colaboración. En su libro Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006), Jenkins argumenta que la convergencia permite una interacción más dinámica entre los productores y consumidores de contenido. Esto crea un entorno en el que las personas pueden participar activamente en la creación y difusión de contenido, en lugar de ser simples receptores pasivos. Para las personas con discapacidad, esto significa que tienen más oportunidades deexpresarsey de influir en la cultura mediática dominante.

Ithiel de Sola Pool, un pionero en el estudio de las telecomunicaciones y la convergencia tecnológica, destacó cómo las tecnologías de comunicación están cada vez más integradas. En su obra Technologies of Freedom (1983), Pool explora cómo la convergencia de las tecnologias puede democratizar el acceso a la información y a los recursos. Este enfoque es particularmente relevante para las personas con discapacidad, ya que la tecnología puede eliminar muchas de las barreras físicas y de comunicación que enfrentan. Pool argumenta que la convergencia tecnológica permite una mayor flexibilidad y accesibilidad en la comunicación. Las he-



rramientas tecnológicas pueden ser adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, lo que es crucial para las personas con discapacidad. Por ejemplo, las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla y los dispositivos de entrada alternativos permiten a las personas con discapacidades visuales o motrices interactuar con la tecnología de manera efectiva.

Francisco Albarello ha contribuido significativamente a la comprensión de cómo la convergencia digital puede promover la inclusión social. En su trabajo Comunicación, educación y nuevas tecnologías (2011), Albarello examina cómo las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para mejorar la educación y la participación social de las personas, enfatizando sobre la necesidad de un enfoque inclusivo que considere tanto las capacidades tecnológicas como las dimensiones sociales y culturales. Según Albarello, la convergencia digital ofrece oportunidades sin precedentes para la inclusión, siempre y cuando se adopte un enfoque holístico que abarque la accesibilidad técnica, la educación y la participación comunitaria. Esto implica no solo proporcionar las herramientas

tecnológicas necesarias, sino también crear un entorno educativo y social que apoye y fomente la participación activa de las personas con discapacidad.

La integración de la convergencia tecnológica y cultural, tal como lo proponen Jenkins, De Sola Pool y Albarello, puede transformar radicalmente la forma en que las personas con discapacidad participan en la sociedad si se trabaja desde un enfoque multifacético que aborde tanto las barreras tecnológicas como las sociales, entendiendo a la accesibilidad tecnológica, como un componente crucial para la integración. Esto incluye el desarrollo y la implementación de tecnologías de asistencia que permitan a las personas con discapacidad interactuar con la tecnología de manera eficaz mediadas por tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla, las prótesis inteligentes y los dispositivos de entrada alternativos.

Sin embargo, la accesibilidad tecnológica va más allá de los dispositivos individuales. También implica el diseño de plataformas y aplicaciones que sean accesibles para todos, debiendo incluirse el uso de estándares de accesibilidad, como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), y la incorporación de principios de diseño universal que consideren las necesidades de todos los usuarios desde el principio. La convergencia tecnológica y cultural en discapacidad facilita la participación y la colaboración con las plataformas digitales que permiten participar activamente en la creación y difusión de contenido. Esto no solo les da una voz en la cultura mediática, sino que también les permite influir en la percepción pública de la discapacidad.

La participación activa de las personas con discapacidad en la cultura mediática puede tener un impacto significativo en la inclusión social. Al produciry compartir contenido, las personas con discapacidad pueden desafiar los estereotipos y promover una comprensión más inclusiva de la discapacidad. Asimismo, la colaboración en linea permite la formación de comunidades y redes de apoyo que pueden proporcionar recursos y apoyo emocional. La educación y la capacitación son esenciales para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la convergencia tecnológica, incluyendo tanto la educación formal como la capacitación en el uso de tecnologías específicas por medio de institucio-

nes educativas que deben adoptar un enfoque inclusivo considerando las necesidades de los estudiantes con discapacidad y les proporcione las herramientas y apoyo necesarios para tener éxito.

La capacitación en el uso de tecnologías deasistencia y plataformas digitales es igualmente importante, incluyendo la capacitación técnica, la capacitación en habilidades de comunicación y colaboración en línea. Al proporcionar estas habilidades, las personas con discapacidad podrán participar plenamente en la sociedad digital mediados por la implementación de políticas y legislación que apoyen esta inclusión que es crucial para la integración de las personas con discapacidad, incluyendo leyes y regulaciones que promuevan la accesibilidad en el diseño de tecnología y la provisión de servicios.

Las políticas también deben fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. Esto puede incluir la creación de comités y consejos asesores que incluyan a personas con discapacidad y la consulta con estas comunidades en el desarrollo de políticas y programas. La convergencia tecnológica y cultural ofrece un potencial significativo para la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

En última instancia, la convergencia tecnológica y cultural tiene el potencial de transformar no solo la vida de las personas con discapacidad, sino también la sociedad en su conjunto, creando un entorno en el que la diversidad y la inclusión sean la norma y no la excepción. Es esencial que continuemos explorando y desarrollando estos conceptos, para asegurar que la tecnología y la cultura convergentes se utilicen para empoderar a todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o mentales. La convergencia tecnológica y cultural no es solo una tendencia contemporánea, sino un fenómeno profundamente transformador que tiene el potencial de integrar a las personas con discapacidad de forma igualitaria en la sociedad. Esta integración no debe verse solo como una cuestión de accesibilidad técnica, sino también como un esfuerzo culturaly social para derribar barreras y crear un entorno inclusivo para todos. •

Especialista en Comunicación Institucional y Discapacidad Profesor Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### Hidrovía: terminar con el pase libre de la droga

Atacar el problema del narco debe ser uno de los objetivos principales de la privatización de servicios de esta ruta navegable clave para el país y la región

aciendo uso de la delegación de facultades otorgada al Po-■der Ejecutivo por la Ley Bases, el viernes último, el Gobierno decidió privatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay. Para ello, instruyó al área de Puertos, de la Secretaría de Transporte, para que encabece el proceso de llamado a licitación nacional e internacional con el objetivo de concesionar, de manera total o por tramos, esa vía navegable. Se busca con ello lograr la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento. Pero, más allá de la necesaria readecuación operativa, hay un tema crítico por resolver en este corredor imprescindible: su utilización como pase libre del narcotráfico.

Apartir de la pandemia de Covid-19, la Hidrovía se transformó en una de las rutas principales de salida de la cocaína que se produce en América del Sur hacia los puertos de Europa, Asia y Oceanía. Esta "autopista" fluvial de 3400 kilómetros comparte jurisdicción con cinco países (la Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay) y viene enfrentando históricamente serias dificultades para ejecutar los controles necesarios con el fin de evitar millonarios movimientos de transporte de droga, con aumentos tanto de producción como de demanda en el mundo. La Hidrovía es una ruta vital para nuestro país, como también para la producción regional. Por el río Paraná se exporta el 80% de los productos agropecuarios que producimos. En la década del 90 se montó allí un modelo productivo, con terminales y plantas de procesamiento de granos para sumar valor agregado. A lo largo de 70 kilómetros de ribera en la zona del Gran Rosario se ubican 29 terminales portuarias privadas. Las empresas cuyo negocio es el comercio de granos comenzaron a realizar inversiones en las terminales para incrementar las medidas de seguridad.

El crimen organizado se escabulle en las entrañas de la economía legal degrandes flujos, donde detecta puntos vulnerables tanto a nivel de controles estatales como de penetración de la corrupción. No es casual que el tráfico de drogas en la Hidrovía haya crecido sin límites.

Una muestra del volumen de cocaína que se traslada por esta traza es el cargamento de 4013 kilos secuestrado por las autoridades paraguayas el 16 del mes último, en el puerto de Caacupemí, en las afueras de Asunción. La cocaína estaba camuflada en bolsas de azúcar, que la empresa Chokokue SA había fletado hacia el puerto de Amberes, en Bélgica.

Después de esta histórica incautación, la más grande desde que existen registros en la Hidrovía, el presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó que "en menos de un año se ha hecho loque se hizo en gobiernos anteriores. Eso despierta sentimientos encontrados, porque evitamos que las drogas salgan de Paraguay para no pasar papelones como cuando se descubrían cargamentos de cocaína en puertos europeos". En los últimos cuatro años



seincautaron 52 tonela das de cocaína en las terminales de Amberes, Rotterdam y Hamburgo, algo que revela las falencias de los puertos en los que se embarcan las cargas contaminadas con esta droga.

Lo llamativo de este caso es que, hasta ahora, el único detenido es un camionero de nacionalidad paraguaya: Juan de la Cruz Galeano Mieres, que había sido interceptado en 2015 con 121 kilos de marihuana, en Formosa. Como publicó LA NACION, el año pasado estuvo involucrado en un extraño episodio en Encarnación, donde intentó suicidarse tras quemar su auto. Las autoridades judiciales determinaron que tenía problemas de salud mental.

Paraguay fue históricamente un país productor de marihuana, el más grande de América del Sur, con más de 6500 hectáreas destinadas al cannabis. Pero con la inserción del crimen organizado internacional, se transformó en uno de los nodos de salida de drogas al exterior, a través de los ríos Paraguay y Paraná, como señala el especialista Carlos Peris, que participó en un estudio en la región sobre crimen organizado que llevó adelante la ONG internacional In-Sight Crime.

Esa plataforma logística es controlada por grupos criminales internacionales provenientes de Colombia y de Brasil, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, que tuvieron una estrategia de expansión regional y hoy mantienen gran influencia en Paraguay, país predominante en la Hidrovía, a través de una flota de 2500 barcazas. En época de cosecha navegan por el río unas 300 embarcaciones.

Los controles son dificultosos porque el tráfico de mercaderías no se puede detener, como marcan los tratados internacionales de la Hidrovía. Por eso, la vigilancia en los puertos, donde embarcan las cargas, es clave. Según Peris, Paraguay cuenta con un solo escáner, que fue donado por Canadá. Con esa tecnología se detectó el cargamento de 4013 kilos de cocaína. Pero se estima que se controla solo el 2% de las cargas.

En la Argentina, en agosto de 2022, a partir de información de la DEA, se secuestró un cargamento de 1500 kilos de cocaína que estaba previsto que saliera por alguna terminal del país. La sospecha era que iba a ser embarcada en Rosario, de donde había partido otro similar que fue secuestrado en el puerto de Santos.

En el Ministerio de Seguridad señalaron que la principal estrategia consiste en evitar que los cargamentos lleguen a los puertos. Se busca interceptar los estupefacientes camino a las terminales o en los lugares de acopio. Según cifras oficiales, en el primer semestre del año se incautaron 7783 kilos de esta droga, mientras que en el mismo período de 2023 esa cifra fue de 3870. Es casi el doble y, en el orden económico, representa más de 120 millones de dólares al valor del estupefaciente en el mercado europeo. Los especialistas calculan que se secuestra el 10% de lo que se mueve en ese tráfico ilegal.

La inteligencia criminal y los controles para incrementar la seguridad de los puertos son determinantes en la región de influencia de la Hidrovía, donde persisten dificultades y desconfianzas mutuas entre los países a la hora de coordinar tareas e información. También hay falencias profundas en las tareas de investigación judicial por las trabas burocráticas que enfrentan los países. Hay una experiencia que empieza a rendir frutos, el Seaport Cooperation Project (Seacop), financiado por la Unión Europea y destinado a armonizar la información portuaria. Sin embargo, la Hidrovía sigue siendo una ruta vulnerable a la penetración del crimen organizado, con deficiencias en los controles, tantoen cargas como en algunas empresas operadoras que ganaron terreno en los últimos años.

Es de esperar que la concesión en manos privadas de esta ruta imprescindible para el comercio sea acompañada por un estricto control de la seguridad, que empiece a desandar este tan aceitado como mortal corredor de estupefacientes.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 17/lanacion

#### Confianza social

El principal desafío del presidente Milei para salir de la decadencia moral y económica heredada en 2023 es restablecer la confianza social, condición que no ha constituido un factor preponderante en la historia argentina, menos aún en las últimas décadas. La confianza constituye un valor esencial para el desafío del cambio y se explica de modo certero en la columna de opinión de Gala Díaz Langou (LA NACION del 10 del actual), "Para crecer se necesita una Justicia confiable".

Mencionamos aspectos adicionales a la "Justicia confiable" que está revelando un inicio poco feliz con la insistente e inexplicable actitud del Presidente para incorporar al tan ampliamente rechazado juez Lijo a la Corte Suprema, en un obvio acuerdo turbio con la oposición. La promesa de "eliminar a la casta" muestra un avance positivo mediante la limpieza de cientos de "curros millonarios" de la casta políticosindical-organizaciones sociales, pero manteniendo los subsidios de mayor peso (por ejemplo, Tierra del Fuego). Tal vez el más famoso dicho de la campaña, "el ajuste lo pagará la casta", sea el de mayor engaño social si tenemos en cuenta que incluye salud, educación y jubilados, que por cierto no son casta, al menos no los de mayor peso y poder.

Héctor Helman hohelman28@hotmail.com

Culpas

El kirchnerismo ya ni asombra. Pero que Cristina Kirchner, para intentar excusar los horrores de Alberto Fernández, a quien ella misma impuso como candidato a presidente, recurra en 2024 al "ah, pero De la Rúa" podría considerarse otro récord en la transmisión de culpas, que hasta quizás alcanzaría al anterior de "ah, pero mi querida Fabiola". Roque Sanguinetti

### Basta de mentiras

roquesang@yahoo.com.ar

Las personas entrevistadas por diputados nacionales en el penal de Ezeiza, uno de los varios penales donde se encuentran presas en las denominadas causas de lesa humanidad (también lo hicieron, en otras oportunidades, diferentes autoridades políticas), fueron oportunamente investigadas, juzgadas y condenadas. Esa visita, como las otras, tuvo la finalidad de verificar el modo de cumplimiento de esas condenas. Nada más. Se trata de personas de más de 70 años con graves patologías de salud, a quienes

se les niega la detención en modalidad domiciliaria por el solo hecho de tratarse de delitos denominados de lesa humanidad, contrariando lo dispuesto por nuestra Corte Suprema en el antecedente "Alespeiti", fallo del 19/4/17: "No obstante la aberración de los crímenes cometidos durante el régimen descripto precedentemente, es necesario destacar que el legislador no ha previsto un régimen especial regulatorio de las condiciones en las que un acusado por delitos de lesa humanidad deba transitar el proceso, como tampoco sobre las modalidades de ejecución de la pena para el caso de resultar condenado...", conforme lo dispone el art. 8 de la ley 24.660 (de ejecución penal): "Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia...".

No se busca impunidad, sino el debido cumplimiento de la ley. Que no se mienta más, por favor.

Gonzalo Pablo Miño DNI 20.298.395

#### Arturo Oñativia

El Dr. Oñativia trabajó con denuedo en favor de posturas que hoy son indiscutidas en el mundo, referidas a la endocrinología y especialmente a tiroides. La institución que otrora fuera científicamente valiosa y socialmente solidaria, el Hospital Oñativia, se ha transformado en una oficina de facturación. La persecución es la herramienta que usó el poder para exonerar almas de tra-

### En la Red

FACEBOOK

París 2024: el caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, cuestionada por su género y ganadora deloro



"No es todo culpa de él/ella, porque la organización permitió que peleara con mujeres, ellos debian tomar medidas. No fue justo para las boxeadoras que se prepararon para algo tan importante como los Juegos Olímpicos' Elsa Noemi Agüero

> "Felicitaciones" Andrea Piccinini

> > "Es XY"

Emanuel Ab

OPINIÓN 31 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

bajo, talento y honestidad probadas. Cuánto dolor nos produce el abandono de la atención primaria renal, como la sobreabundancia en la oferta de servicios de diálisis, pero más dolor nos produce que la figura del Dr. Oñativia sea usada para representar una institución que lleva a cabo gestiones tan ajenas a su sentir. Exigimos un cambio de rumbo de esta, buscando el unísono con los anhelos del alma del Dr. Oñativia. Ouien se inició como colaborador luego se atornilló en el poder, desvirtuando la esencia histórica del hospital y persiguiendo espurios intereses, con la complicidad del actual gobernador.

Ernesto Saravia Day DNI 8.168411

#### Protección al menor

Me pregunto cuál es el verdadero sentido del anuncio del horario de protección al menor que todas las noches aparece en la televisión a las 22. Los temas que se tratan a toda hora y el lenguaje que se usa ya diria que son poco aptos, y a esto hay que sumarle las imágenes de guerras, de robos, de los secuestros en Venezuela, de la desaparición de Loan y ahora de la cara golpeada de la ex primera dama. ¿Como es el tema? ¿Nadie lo controla? ¿Quedó para no cumplirse? ¿Qué sentido tiene?

Viviana Goetz DNI 6.551.162

### Pasaje andaluz

El artículo de la edición online de la Nacion sobre el pasaje General Paz, en el barrio de Colegiales, lo describe como "el más andaluz y magnético de Buenos Aires". Sobre magnetismo no puedo decir nada, pero en cuanto a andaluz, el pasaje debería compartir ese calificativo con el pasaje Sarmiento, en el barrio de Balvanera.

Como el General Paz, se trata de un pasaje privado que corre desde la avenida Rivadavia 2659 hasta Bartolomé Mitre 2660. Fue construido en 1893 y bautizado originalmente como pasaje Andalucía. Su arquitectura es típica de esa región de España, con puertas de madera de color verde, tejas, mayólicas con imágenes de toreros y bailes sevillanos y una fuente. Hasta la década de 1980 estaba abierto al público, pero luego fue cerrado por razones de seguridad.

Claudio H. Sánchez claudiofisicamente@yahoo. com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

### Un cambio contra la ineficacia

Pablo G. Tonelli PARA LA NACION-

Il Consejo de la Magistratura → del Poder Judicial de la Nadción no cumple, al menos de manera eficiente y satisfactoria, la principal función que le asignó la Constitución nacional, cual es la aprobación de ternas de postulantes a juez de las que, luego, el Poder Ejecutivo debe seleccionar a uno de los candidatos y pedirle el acuerdo al Senado de la Nación a fin de poder designarlo.

Esa función no es adecuadamente cumplida por dos razones: los concursos son larguísimos y los integrantes de las ternas no siempre son los más idóneos. La duración promedio de los concursos, en efecto, ronda los dos años y medio, aunque hay algunos que han insumido más de diez. Una verdadera barbaridad. En la actualidad hay en trámite3 concursos iniciados en 2018, 4 iniciados en 2020 y 20 que comenzaron en 2021. Esa demora en la definición de los concursos, sumada a la abulia que el Poder Ejecutivo y el Senado exhiben en la parte del trámite que les toca, ha llevado a que hoy en día las vacantes en el Poder Judicial de la Nación alcancen casi al 30% del total de cargos de magistrados.

El otro problema lo representa la arbitraria inclusión de algunos candidatos en las ternas que aprueba el plenario del Consejo de la Magistratura y que, como es evidente, afecta la exigencia de idoneidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución nacional. El lector se preguntará: ¿cómo es posible si los candidatos surgen de concursos de oposición y antecedentes? La clave está en la entrevista personal con la que concluye el proceso de selección y que es el punto al cual quiero referirme en esta nota.

A los candidatos se los califica por sus antecedentes y por su desempeño en el examen escrito y anónimo que deben rendir. Los antecedentes pueden ascender a



100 puntos como máximo y están perfectamente tabulados en el reglamento de concursos, por lo que no hay margen para maniobras. El examen, por su parte, propuesto y corregido por un jurado sorteado, también puede otorgar hasta un máximo de 100 puntos y el control de los mismos aspirantes, de los funcionarios del organismo y de los consejeros deja poco margen para favorecer o perjudicar a los candidatos.

de la arbitrariedad y el acomodo: la entrevista personal, con la que concluye el proceso de selección y calificación de los aspirantes. Con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista,

cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, incluso, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, Y aquí viene la llave maestra argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).

> Esta posibilidad de alterar groseramente el orden de mérito surgido de los antecedentes y del examen de oposición, confundamento en el

desempeño en la entrevista personal, que el reglamento admite, desnaturaliza por completo el proceso de selección y permite "acomodos" -tan caros a nuestra idiosincrasiaque suelen beneficiar a los menos aptos o a los políticamente cercanos al consejero que propone la modificación. Pero el desvarío tiene solución, afortunadamente; aunque requiere una modificación reglamentaria que, hasta ahora, los consejeros se han resistido a concretar y que consiste en erradicar la discrecionalidad.

El remedio, simple y sencillo, es otorgar un puntaje a la entrevista personal, que podría ser de entre 0 y 20, de manera que el máximo posible represente un diez por ciento del puntaje más alto que un postulante puede obtener entre antecedentes y examen. Este simple cambio impediría la concreción de las groseras arbitrariedades que hoy se cometen; porque es muy difícil calificar con baja nota a quien se desempeñó con solvencia en la entrevista y, de manera inversa, es también dificultoso asignar una nota elevada a quien no se lució en la ocasión. Además, las entrevistas, que quedan registradas en video, deben ser publicadas en la página web del Consejo, a fin de permitir un adecuado control ciudadano de la tarea de los consejeros.

El cambio no es una utopía. Lo propuse, como modificación reglamentaria, durante mi desempeño como consejero, con fundamentos mucho más extensos que los que permite esta nota. La cuestión es, claro está, que los consejeros se decidan a terminar con la injustificada arbitrariedad y aprueben la innovación, que serviría para salvar al Consejo de la Magistratura de la ineficacia que arrastra desde hace tiempo.

Exdiputado de la Nación (Pro) y exmiembro del Consejo de la Magistratura

### LA ARGENTINA DE HOY Y MAÑANA

### Es urgente pensar (y actuar) con la juventud

Alejandra Perinetti

PARA LA NACION-

1112deagosto, Día Internacional → de la Juventud, nos invita a re-■flexionar sobre las realidades que enfrentan los jóvenes en la Argentina. Según el Censo Nacional de 2022, hay más de 8 millones de personas de entre 15 y 30 años en el país. Este grupo enfrenta desafíos significativos, como una tasa de desempleoparajóvenes de 18a 24 años que triplica la del promedio nacional.

El reconocimiento de la juventud como un grupo diverso, lleno de proyectos personales y potencial para el cambio social, nos lleva a plantear la urgencia de contar con un plan integral de la juventud. Este plan debe centrarse en la participación activa de los jóvenes, permitiéndoles expresar sus experiencias y perspectivas sobre la sociedad. Sin su voz, es difícil implementar políticas efectivas.

El desempleo juvenil es una preocupación urgente. Nuestro sistema educativo carece de programas

que faciliten la inserción laboral de los recién graduados. Son necesarias capacitaciones específicas y campañas de incentivo para que los empleadores contraten a jóvenes que recién egresan de la escuela secundaria. Además, es crucial prestar atención a aquellos jóvenes sin cuidados parentales. La Argentina es pionera con el Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), que apoya a adolescentes de 13 a 21 años en dispositivos de cuidado formal. Sin embargo, se requieren más recursos institucionales y financieros para garantizar el éxito del programa, especialmente considerando los recientes atrasos en los pagos.

El acceso a la vivienda es otro desafio critico que enfrentan los jóvenes. No existe un programa específico en la agenda pública que aborde este problema, a pesar de su importancia. Necesitamos incluir

el derecho a la vivienda en un plan

integral de la juventud. Las deficiencias en el sistema de salud también son preocupantes. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia debe ser una política de Estado, no una iniciativa temporal. Además, se necesitan programasque apoyen a las maternidades y paternidades jóvenes, creando espacios para el desarrollo infantil y el bienestar de los padres.

La salud mental es otro aspecto crucial. Un informe de la consultora Moiguer revela que dos de cada tres jóvenes de entre 15 y 25 años experimentaron problemas de salud mental en 2023. Es imperativo incluir servicios de salud mental adecuados en cualquier esfuerzo por fortalecer el sistema de salud. La creciente adicción a los juegos electrónicos y de azar también debe abordarse con medidas efectivas para prevenir consecuencias negativas a largo plazo.

Lograr un cambio significativo no es sencillo. Es vital construir puentes de diálogo y consenso entre diferentes sectores partidarios y sociales. Un plan integral para la juventud requiere una política de Estado transversal y sostenible, apoyada por la experiencia en empleabilidad y programas de autonomía progresiva.

Estamos comprometidos a construirunfuturomásjustoeinclusivo para los jóvenes. La colaboración y el diálogo son esenciales para lograr politicas efectivas y en el tiempo que promuevan el bienestar y el desarrollo de la juventud en la Argentina. Juntos podemos superar los desafíos y crear oportunidades que permitan a los jóvenes prosperar y contribuir positivamente a la sociedad.

Directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777
www.lanacion.com.ar/contactenos
Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas La NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +54ll 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del cierrolars Lun a Via \$2100 - Sób \$2900 - Dom \$3500 - Recargo envio al interior: \$420 - En Universit. Un AVia \$1160 - Sób \$1185 -





#### **MANUSCRITO**

### Palomas pintadas en el cielo porteño

Germán Wille

-LA NACION-

mnipresentes e impertinentes. Las palomas de Buenos Aires pueblan los árboles, las plazas, los cables, los aleros y las calles de la ciudad con una naturalidad pasmosa, sin el menor temor a los humanos con los que comparten la urbe. Se suben sin complejos en la mesa de los cafés para tratar de picotear los restos de una medialuna y se arremolinan en banda cuando algún niño o viejecito les arroja, generoso, migas de pan en la vereda o frente a un banco de plaza.

Son muchas. Muchísimas. Para algunos, son animalitos simpáticos, parte infaltable y necesaria del paisaje porteño. Para otros, en cambio, esas criaturas son meras ratas aladas, una verdadera plaga, portadoras de gérmenes y enfermedades. Lo cierto es que están aquí, nos guste o no.

Dicen los que estudian estas aves que son originarias de Eurasia y que llegaron a estas costas en las embarcaciones de los europeos. Pero no venían de paseo, sino que, pobres plumíferos, formaban parte de la alimentación de los marineros. Otros añaden que muchas de las actuales palomas son las descendientes de un primer palomar que tuvo la ciudad entre 1915 y 1920, propiedad de un pariente del empresario alemán Otto Bieckert. Y una versión más poética señala que este mismo emprendedor

cervecero traía de Europa una jaula repleta de estos pájaros, pero que al toparse-cuándo no-con problemas burocráticos para desembarcarlos, decidió, irritado, abrirles la puerta y que volaran a estrenar su libertad en los cielos porteños.

La columba livia o paloma doméstica es la especie de mayor presencia en la ciudad. También están la torcaza, la torcacita, el picazuró, el ala manchada y la yerutí. Como se ve, en términos ornitológicos, Buenos Aires es un verdadero crisol de especies.

Pero no se puede hablar de palomas y de esta ciudad sin mencionar a Benito Costoya, un jubilado de origen español que allá por la década del 30 vivía en una humilde casa en la Costanera Sur y era un apasionado de estas aves. Llegó a criar en su entorno a unas 12.000.

Lo que se cuenta de él es que tenía un dominio especial sobre sus pájaros. Al hacer diferentes sonidos con su silbato, las aves reaccionaban: emprendían el vuelo, bajaban a tierra para comer o lo seguían donde fuera, muchas veces subido en su bicicleta, tan típica como el gorro

negro que nunca se quitaba. Las coreografías que solía montar este personaje con sus bandadas en la Plaza de Mayo comenzaron a fascinar a los niños y pronto los shows de Benito, bautizado "el loco de las palomas", se convirtieron en populares. La gente comenzó a pagarle por cada actuación de sus estrellas aladas.

Un día, para darles mayor espectacularidad a sus actos, este jubila-

Caminan cerca de la gente porque esperan escuchar, entre la multitud, el silbato de aquel entrañable "loco de las palomas"

do genial decidió pintar a sus aves de distintos colores. La costumbre se extendió a diversos eventos y, así, cada fiesta patria era parte de las celebraciones ver surcar el firmamento a los grupos de palomas coloreadas de celeste y blanco. En 1931, cuando arribó por segunda vez

a Buenos Aires el Príncipe de Gales, Benito pintó a sus aves con los colores de la bandera británica y las lanzó en el puerto. En 1934, en la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad, el artista colombófilo llevó a sus criaturas hasta Palermo, las pintó de amarillo y blanco, los colores vaticanos, y las instó a volar alrededor de una enorme cruz que habían levantado en los bosques del tradicional barrio. El 23 de mayo de 1936, como un tributo a su Buenos Aires querida, las palomas de Costoya estuvieron en los festejos por la inauguración del Obelisco.

Unañodespués, el bueno de Benito se despedía de sus aves y emprendía su propio y definitivo vuelo. Se cree que las palomas que nos rodean hoy son las descendientes de aquellas que encantaron con sus piruetas al público en la Plaza de Mayo. Me gusta pensar que ellas caminan cerca de la gente y con la cabeza erguida porque esperan escuchar, entre la multitud, el sonido del silbato de aquel entrañable "loco de las palomas", el gran amigo de sus tatarabuelas. •

### O

### Memorias

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



ANICK FOLLY/AFP

La raigambre de la tradición, la modernidad del turismo: en ese cruce La parece ubicarse el Festival de Máscaras de Porto-Novo, capital de Benín, África. Impulsado tanto por el gobierno nacional como por el municipal, el encuentro—que dura tres días—convoca visitantes de países vecinos como Togo y Burkina Faso, además de aquellos que, llegados de todos los rincones de Benín, despuntan en las calles capitalinas con máscaras y atuendos propios de otras regiones del país. Antigua colonia francesa, conocida como Dahomey hasta 1975, Benín no solo guarda la memoria de antiguas festividades. Al sur, sobre el Golfo de Guinea, está Ouidah, ciudad que en su momento perteneció a Portugal y posee la Puerta del No Retorno, erigida en memoria de los hombres y mujeres que, despojados de todo lo que habían sido hasta ese momento, entraban a los barcos esclavistas para nunca más volver. •

#### **CATALEJO**

Cerrar la boca

### Carlos M. Reymundo Roberts

Dan Lyons, periodista y escritor norteamericano (64 años), tiene un defecto y una virtud. El defecto es que habla mucho. "Soy un hablador compulsivo. Tanto, que eché a perder mi matrimonio". La virtud: al tomar conciencia del problema, decidió investigarlo y enfrentarlo. Terminó siendo un experto en la materia, y escribió un libro-Cállate. El poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante-que fue best seller y es referencia en el campo de la comunicación interpersonal. Lyons sostiene que la incontinencia verbal expone a volverse social y laboralmente incómodos: la gente huye de las personas que acaparan las conversaciones y solo quieren ser escuchadas. Otro riesgo es cometer errores y decir cosas inconvenientes. Pero Lyons repara sobre todo en los beneficios de saber escuchar: el que escucha, dice, incorpora información, conocimientos, y piensa más: "Los buenos negociadores generalmente hablan poco". Escuchar "contribuye a mejorar la vida de los que nos rodean: nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo". También es bueno para la salud: "Hay una estrecha relación entre la forma en que nos comunicamos y nuestro bienestar emocional, psicológico e incluso físico". •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**600** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

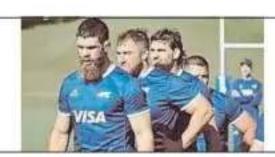

"Vinimos a ganar dos veces" Luego del resonante triunfo contra los All Blacks en Wellington, los Pumas apuntan al nuevo duelo en Auckland P. 8

Y ganó Independiente Tras levantar las inhibiciones, con goles de Lomónaco y Ávalos venció 2-0 a Estudiantes en La Plata ▶ P. 6



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo | www.lanacion.com/deportes | @DeportesLN | @DeportesLN | @Deportes | @Deportes@lanacion.com/ar



El orgullo de Bosco y el 'Maligno' Torres, abanderados en el cierre de París; el esfuerzo y emprendimientos personales como explicación para varios sucesos deportivos

2 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » LA HORA DEL BALANCE



Eugenia Bosco y el 'Maligno' Torres en el desfile de los abanderados que cerró los Juegos de París, donde la Argentina terminó en el puesto 52°

S. FILIPUZZI/E. ESPECIAL

# Tres medallas que no tapan una deficiente previsión desde las bases

En París 2024 la delegación argentina tuvo una leve mejoría en el medallero con respecto a Tokio 2020, pero las deudas internas se acumulan; los puntos más negativos

Gastón Saiz y Sebastián Torok ENVIADOS ESPECIALES

PARIS.-"Tresocuatromedallas". El pronóstico, un tanto vago y sin precisar todos los nombres, fue lo que las autoridades del deporte nacional habían proyectado como resultado definitivo en París 2024. Una visión discreta que coincidía con la de aquellos que siguen de cerca el olimpismo. Así, la delegación argentina ocupó los tres lugares del podio: arrancó con el oro de José "Maligno" Torres en BMX Freestyle, le siguió la plata de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en el Nacra 17 de vela y concluyó con el bronce de las Leonas. Y a estas medallas, le sumó seis diplomas olímpicos: Agustín Vernice (4º en canotaje), Julián Gutiérrez (8º en tiro), Matías Dell Olio (8º en skateboarding), los Leones, el fútbol y el rugby seven. Ante este panorama, nuestro país finalizó en el puesto 52º

entre 206 naciones, un ascenso de 20 lugares respecto de Tokio 2020.

El dato más alentador es que rápidamente se volvió –al menos una vez– a lo más alto del podio, después de que en Oriente ningún atleta o equipo consiguiera el metal más preciado. El otro es que ya se cumplieron 40 años desde la última ocasión en que Argentina se retirara de unos Juegos Olímpicos sin medallas, un sabor amargo que sintió en Los Ángeles '84.

En algún punto, da la sensación de que en París "se salvó la ropa", porque hubo un leve avance numérico respecto de lo que ocurrió hace tres años, cuando se obtuvieron tres medallas provenientes de equipos: la plata de las Leonas, más los bronces del voleibol y del rugby seven. Pero el mal está arraigado desde hace varios años: el Estado condicionó al deporte olímpico a partir de 2017, cuando desfinanció al Enard y ya

pasaron tres gobiernos de distintas ideologías, pero idénticas decisiones con el deporte: todos le dieron menos de lo mínimo necesario.

Sobre este item, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, insiste hace varios años con un reclamo: "Hay que recuperar la autarquía del presupuesto del Enard y poder tener más recursos. La desaparición del fondo que aportaba el 1% de la telefonía celular fue un mazazo para el deporte argentino". El mentor de esa ley fue Gerardo Werthein, que en pleno desarrollo de estos Juegos y durante la 142º Sesión del Comité Olímpico Internacional fue designado vice presidente del organismo. Y se verá cuáles pueden ser los beneficios para la Argentina a corto plazo con la proyección política del empresario argentino, si se considera que el alemán Thomas Bach dejará su cargo de presidente del COI el año próximo.

Por lo pronto, el futuro es bastante desalentador, si se revisan las bases: se desactivaron los apoyos a los juegos juveniles provinciales y nacionales (Evita), y se recortaron los aportes a las escuelas formativas municipales, de donde cada tanto salía algún Braian Toledo, con lo que la producción en medallas es mucho mejor que el plan de desarrollo olímpico. Es el esfuerzo antes que la planificación; los emprendimientos personales por sobre la inversión institucional.

Diógenes de Urquiza, titular del Enardy que antes de que comenzaran los Juegos fue designado como subsecretario de Deporte tras el despido de Julio Garro, reconoce las dificultades: "Hay mucho por trabajar, sobre todo en los deportes individuales; tenemos muchas dificultades que necesitan ser abordadas con una estrategia integral y focalizada, donde cada deporte con sus federaciones trabajen sus falencias buscando avanzar de a

pasos pequeños pero firmes y con progresos significativos".

Eloro del "Maligno" Torres alumbró gracias al talento y la valentía de este bicivolador que sorprendió de una rampa a otra en La Concorde. Pero también, el cordobés cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba—una sociedad económica mixta entre lo estatal lo privado— y varios sponsors colaterales (bebidas energizantes, zapatillas), que junto con la beca del Enard le permiten sentirse muy bien respaldado y competir al mejor nivel internacional de su disciplina. Solo se tiene que dedicar a rendir de la mejor manera.

Claramente, lo peor de la delegación argentina fueron los deportes de combate. Una muy reducida representación se frustró rápido en el intento, con la judoca Sofía Fiora y el taekwondista Lucas Guzmán, con el agravante de que ni siquiera hubo representantes en el boxeo, el deporte que más medallas le dio a Argentina en la historia (24). "Hay que comenzar por identificar en qué nivel se encuentra cada deporte y deportista, sincerarse con respecto a eso para poder planificar verdaderamente con estrategias que puedan mejorar su nivel. Hoy no es lógico pensar y proyectar una medalla olímpica cuando en tiempos o marcas no llegamos a un nivel panamericano de manera sólida", apunta De Urquiza. Desde el vamos, los dirigentes fueron conscientes de que el presupuesto asignado en 2024, de Il mil millones de pesos, no era suficiente para las necesidades.

Al final, la Argentina se mantiene en su loop: hace 40 años, desde el reLA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES 3

greso de la democracia, se habla de desarrollar una política deportiva en los niveles educativos, pero esa infraestructura es muy precaria para las escuelas y universidades estatales, mientras que no alcanza lo que se forma en las escuelas privadas. Lo de siempre: lo poco que se genera en cuanto a estallidos deportivos es por orgullo y no mucho más.

En las antipodas de la formación desde las bases figura el yachting: con un millón de dólares al año, es el deporte que mayor presupuesto recibe del Enard. Hay dos motivos: es de los más exitosos y tiene altos gastos. Solo un catamarán de la clase Nacra 17, una suerte de Fórmula 1 de la vela, cuesta aproximadamente US\$ 25.000. Todo es viento a favor para las embarcaciones, sobre todo gracias a una gran cultura náutica en nuestro país. Y cada tanto aparecen fueras de serie, como Majdalani y Bosco. Santiago Lange, elegido el Mejor Navegante del Mundo 2016, se cansó de repetir cuando se refirió a ellos: "¡Son unos cracks!".

Si se habla de deportes con fuerte desarrollo y popularidad, el fútbol y el tenis decepcionaron. La selección de Javier Mascherano quedó en deuda en París: pese a tener mayores de 23 años campeones del mundo tos Agostina Hein (16 años, 400 y (Almada, Julián Alvarez, Otamendi como capitán y el arquero Rulli) y piezas Sub 23 de categoría (Equi Fernández, Medina, Zenón, Echeverri), fue discontinuo durante todo el torneo olímpico. El aura ganadora que ostenta la selección mayor no logró una prolongación a nivel olímpico. El equipo nacional, uno de los deportes que generaba mayores ilusiones de medalla, nunca hizo méritos para tener la posibilidad.

El tenis, uno de los deportes con rica historia de aporte de medallas para la Argentina (con cinco, dos de ellas de plata en singles), esta vez se quedó muy pronto sin chances, incluso teniendo el beneficio de jugar sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros. La inexplicable decisión del capitán Guillermo Coriay de la AAT de no convocar a Horacio Zeballos (Nº 1 en dobles) le restó posibilidades de podio. El equipo argentino presentó la máxima cantidad de tenistas hombres posibles (seis) y dos mujeres y compitió en todas las categorías disponibles.

El rugby seven era un candidato fijo a una presea, pero alcanzó su pico de rendimiento del año en el momento en que menos importaba: cuando llegó a la final del circuito seven de Madrid ya tenia jugadores lesionados y suspendidos y lo mismo sucedió durante los Juegos. Las consecuencias se pagaron con la derrota en los cuartos de final ante Francia, entre abucheos. Y mientras el voleibol sintió crudamente el cierre de una era y se extravió enseguida en la idea de defender la medalla de bronce de Tokio, también el handball perdió todos los partidos. Así, el equipo de Guillermo Milano

### La cosecha

Esta es la cantidad de medallas de la Argentina en los últimos 40 años de la cita olímpica:

| Sede            | 0 | P | В | Total<br>3 |  |
|-----------------|---|---|---|------------|--|
| París 2024      | 1 | 1 | 1 |            |  |
| Tokio 2020      | 0 | 1 | 2 | 3          |  |
| Río 2016        | 3 | 1 | 0 | 4          |  |
| Londres 2012    | 1 | 1 | 2 | 4          |  |
| Pekín 2008      | 2 | 0 | 4 | 6          |  |
| Atenas 2004     | 2 | 0 | 4 | 6          |  |
| Sydney 2000     | 0 | 2 | 2 | 4          |  |
| Atlanta 1996    | 0 | 2 | 1 | 3          |  |
| Barcelona 1992  | 0 | 0 | 1 | 1          |  |
| Seúl 1988       | 0 | 1 | 1 | 2          |  |
| Los Ángeles '84 | 0 | 0 | 0 | 0          |  |
|                 |   |   |   |            |  |

vio pasar a una gran camada y Diego Simonet dijo adiós al olimpismo.

En cuanto al hockey, los Leones perdieron en cuartos de final jugándole un partidazo a un equipo top como Alemania, pero se despidió con el peor desenlace posible: un gol de córner de Gonzalo Peillat, el campeón olímpico de Río 2016 que festejó ante sus excompañeros. En tanto, las Leonas conservan la increíble vigencia de haberse subido al podio en seis de los últimos seis Juegos, aunque quedaron claras las diferencias que las separan de Países Bajos, el campeón. Como nunca antes, las chicas de Fernando Ferrara sacaron a la luz la paradoja de mantenerse como las Nº 2 del mundo y no tener un sintético mínimamente aceptable donde entrenarse. En relación a la performance de los equipos, Moccia apuntó: "Podríamos haber estado jugando finales en rugby seven y en fútbol, pero no se dieron circunstancias para poder avanzar. Estamos en una etapa con recambios en varios deportes: hay que esperar mientras se sigue trabajando".

Dentro de la nula injerencia de la Argentina en la natación olímpica y mundial, allí están los jovenci-800 metros libres) y Ulises Saravia (18 años, 100 metros espalda), dos apuestas que habrá que saber llevar. Pero no hay ni hubo un programa desde hace tiempo; se carga todo en la suerte o el talento de los deportistas que buscan evolucionar en el extranjero, planificación que no alcanza en el máximo nivel mundial. El atletismo también es deficiente desde hace muchísimos Juegos: de los seis representantes, el único destacado fue Elián Larregina, que llegó a las semifinales de 400 metros. "Vamos a buscar nuestras mejores marcas afuera, ya que tenemos las condiciones para entrenarnos mejor", le dijo el suipachense a LA NAcion, además de criticar las condiciones del Cenard, en donde vive.

Agustín Vernice consiguió por lejos el mejor de los diplomas con el cuarto lugar en canotaje. Si es por mérito, hasta podría considerarse casi como una medalla. El kayakista es uno de los deportistas más subvalorados de nuestro país, pero desde hace siete años viene metién do se en casi todas las finales a nivel mundial y olímpico. Convive con la elite de su deporte al rozarse permanentemente con los mejores y superó el 5º puesto de Javier Correa en Sydney 2000, en tanto que es muy prometedor lo de Julián Gutiérrez en tiro: el catamarqueño se transformó en el mejor de la historia de nuestro país en rifle de aire 10 metros, al finalizar 8º. En el repaso, el remo y el ciclismo no salen de su parálisis y el golf pudo haber empujado un poco más, con dos muy buenos valores de PGA Tour como Emiliano Grillo y Alejandro Tosti.

Desde febrero próximo, el Enard promete "trabajar en la definición de los nuevos objetivos estratégicos para quienes forman parte de cada universo". Planea diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo (2024-2032) que contemple las necesidades de cada deporte en el alto rendimiento y que sea "una herramienta para potenciar la actividad en busca de la excelencia". Más allá de los slogans, el desafío es que sean eficientes en un país como la Argentina, sin previsibilidad y jaqueado siempre por tembladerales económicos. Igualmente, el deporte seguirá lejos de ser una prioridad, pero sí resultaría interesante dar algunos pasos hacia adelante, creando desde las bases.



Cambio de mando: Tom Cruise con la bandera olímpica, rumbo a Los Ángeles

# Los Ángeles se asoma, tras un cierre en París de superacción

Concluyó la cita olímpica con una emotiva ceremonia y varios guiños a Hollywood

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- Conmovedora, mágica, sanguínea, hubo una invitación a hurgar en lo más profundo del olimpismo y su vértigo de emociones. En esa remembranza eterna, interminables luces, efectos y sonidos animaron una fiesta sin igual, para quedar hipnotizados desde lo visual y sacudir el cuerpo con variados estilos musicales a todo volumen. El mundo entero quedó representando sobre la superficie del Stade de France, escenario de la ceremonia de clausura de París 2024, que se despidió con honores tras una realización impecable.

En esa cancha icónica se reunieron 71.500 almas, con 9000 atletas de 205 de legaciones que desfilaron en una superficie de 2400 metros cuadrados. Un espectáculo que reunió a 270 artistas después de 35 días de ensayo. Y en donde el atletismo cobró una dimensión especial, porque por primera vez el maratón femenino cerró los Juegos y se premió a las tres del podio: la neerlandesa Sifan Hassan, la etíope Tigst Assefa y la keniata Hellen Obiri.

Y claro, el sabor nacional. Después de disfrutar de las mieles del reconocimiento durante unos días en nuestro país, a José "Maligno" Torres lo hicieron volver a la Ciudad Luz para ser abanderado de la Argentina en compañía de Eugenia Bosco, ganadora de la medalla plateada en yachting junto con Mateo Majdalani. Un instante de máximo orgullo para la dupla de

atletas, en sintonía con unos Juegos que se jactaron de total igualdad degénero. Peronosolo disfrutaron el ciclista y la velista: a puro rock, la delegación celeste y blanca ingresó junto con el resto de los contingentes y se acomodó entre los bloques que representaban a los cinco continentes.

Cuando cayó la noche en París, pasadas las 22, el estadio se transformó en una gigantesca nave espacial. Se produjo un drástico cambio de clima: se impuso un paisaje galáctico en donde el público fue transportado a otro espacio y tiempo; a un mundo oscuro, desierto y misterioso. Y entonces, emergiendo del cielo, aterrizó un viajero dorado, que se presentó ante los ojos de los espectadores con aspecto de holograma brillante, bajo efectos lumínicos de claroscuros, realzados por una partitura épica de Clément Mirguet. La atmósfera se volvió inhóspita mientras las miradas siguieron los pasos de este increíble "voyager", que con su silueta rodeada de humo y en una búsqueda onírica, guió los fundamentos de la humanidad.

Fue una distopía futurista encarnada por el breakdancer francés Arthur Cadre, que con sus contorsiones, acrobacias y gestualidades simbolizó redescubrir los Juegos Olímpicos, como hiciera el barón Pierre de Coubertin en el siglo XIX. La figura extraterrestre portó la bandera de Grecia y se topó con Nike, la mitológica diosa de la victoria asociada con las antiguas justas olímpicas. Y una voz robótica resonó en todo el estadio recordando la esencia de los Juegos.

Poco después, en este regreso al pasado del olimpismo, enormes anillos cobraron vida en un ballet coreográfico de Kevin Vivès. Al fin, en un lento ritual, los cinco aros quedaron entrelazados en el aire, mientras que los fuegos artificiales quemaron los contornos de la mole del barrio de Saint Denis. Como cierre del acto, Alain Roche interpretó el Himno a Apolo, sentado ante un piano suspendido verticalmente en el aire.

Ya en otra secuencia más informal, apareció en el centro de la escena "Phoenix", un grupo de indie rockfrancés. Hastaque sobrevinieron los discursos, entre ellos el de Thomas Bach, presidente del COI que dejará la entidad el año próximo. La bandera olímpica llegó a manos de la increíble gimnasta Simone Biles, que la hizo flamear para pasarle el mástil a la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass.

El himno de los Estados Unidos, como país organizador de Los Ángeles 2028, se escuchó bajo la potente voz de la cantante californiana H.E.R. y un video anticipó los próximos Juegos, con la actuación de Tom Cruise, que después de andar en moto a toda velocidad terminóen el cartel de Hollywood, en el que dos letras O, con tres más arriba, conformaron los anillos olímpicos. El propio actor de la saga de Misión Imposible bajó en vivo desde una cuerda al estadio. E infaltable, la música de la banda angelina Red Hot Chili Peppers, entre los acordes de otros artistas norteamericanos como Billie Eilishy Snoop Dogg. La celebración concluyó con una emotiva versión de la canción "A mi manera", cantada por la francesa Yseult.

Hubo claras diferencias entre el princípio y el final de estos Juegos. Mientras la clausura estuvo encajonada en un escenario deportivo convencional y duró dos horas y media, aquella ceremonia de apertura del 26 de julio duro cuatro horas y fue la única en la historia que no se desarrolló en un estadio, sino a lo largo del río Sena y con los atletas desfilando a bordo de 85 embarcaciones. Un lanzamiento de los Juegos del que se siguió hablando varios días, y no por su espectacularidad artística, que la tuvo, sino por la indignación que despertó una parodia de la Última Cena.

4 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » LA DEFINICIÓN DEL MEDALLERO



Estados Unidos venció 67-66 a Francia en la final del básquetbol femenino de los Juegos y así terminó arriba de todos en el medallero

GETTY IMAGES

# Estados Unidos amargó a China en un final increíble

Con su victoria en el básquetbol femenino, el gigante norteamericano dejó en el segundo lugar a los asiáticos, que lograron la misma cantidad de preseas doradas, pero menos plateadas

### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

PARIS.—El ganador del medallero olímpico merecía una resolución como la que se produjo en el Bercy Arena, el estadio del Distrito 12 parisino, junto al Sena. Era justo que el mano a mano entre los Estados Unidos y China, dos gigantes, se desanudara con una situación que hiciera temblar a todos hasta último momento.

En la final femenina de básquetbol, el equipo norteamericano extendió a ocho su impactante serie de medallas doradas consecutivas al vencer al anfitrión, Francia, en un desenlace eléctrico, por 67-66. Gracias a este último oro, a pocas horas de la ceremonia de cierre de París 2024 en el Stade de France, EE.UU. finalizó los Juegos Olímpicos como el líder en el tablero de medallas, con muy poco margen ante el país asiático.

El grito de la basquetbolista A'ja Wilson, figura y autora de 21 puntos ante Les Bleus, fue el desahogo de toda la delegación, no sólo de los representantes del básquetbol. Así, el Team USA llegó a las 40 medallas doradas, la misma cantidad de China; en cambio, superó al gigante asiático en medallas plateadas (44 contra 27) y, también, en preseas de bronce (43 frente a 24). En el tercer lugar terminó Japón, con 20 doradas, 12 plateadas y 13 de bronce.

Francia, verdaderamente, llevó al límite al equipo estadounidense en la final de básquetbol. Con una tarea descollante de Gabby Williams, que anotó 19 tantos, el seleccionado anfitrión acorraló a Estados Unidos hasta el final sobre el parqué del mismo estadio en el que algunas horas antes LeBron James, Stephen Curry y compañía se habían colgado el oro, también, venciendo a los franceses.

Sin embargo, más allá de la presión asfixiante hasta último momento de las francesas, EE.UU., en el que no sumó puntos la leyenda Diana Taurasi (42 años, con raíces argentinas, fanática de Rosario Central), sobrevivió para extender a 61 victorias su impresionante racha de victorias olímpicas. La última derrota de EE.UU. (79-73) fue ante el CEI, una selección de atletas de los países que formaban la Unión Soviética, hace más de tres décadas, en Barcelona 1992. Para Taurasi, asimismo, significó su sexta medalla dorada olímpica, un récord para un atleta en los Juegos

en cualquier disciplina de equipo.

Ayer, en la decimosexta y última jornada de competencia en París 2024, todo comenzó con cierto suspenso, con China liderando el medallero, con un oro más que Estados Unidos (39 vs. 38). El Team USA proyectaba sumar dos títulos olímpicos más este último día, en el voleibol y en el básquetbol femenino, pero, en el primero, Italia (con el argentino Julio Velasco como técnico y mente brillante) sorprendió y se impuso ante las campeonas en Tokio 2020.

China, encima, sumó un último oro gracias a su pesista Li Wenwen y todo parecía encaminarse en favor de los asiáticos. Sin embargo, en el velódromo Saint-Quentinen-Yvelines, a 40 kilómetros de la Villa Olímpica, Estados Unidos recuperó el aliento cuando Jennifer Valente conquistó el oro en el ómnium femenino. Todo quedaba por resolverse en el básquetbol femenino...

Estados Unidos bien pudo haberse adueñado del medallero antes del último suspiro. El sábado, en la competencia de salto en alto, el estadounidense Shelby McEwen y el neozelandés Hamish Kerr, en una implacable búsqueda por el

oro, fallaron en el intento de superar los 2,38 metros en tres intentos. Los jueces bajaron el listón a 2,36 e incluso a 2,34. Ambos atletas tuvieron un descanso obligado durante la posta masculina de 4x400 metros para recomponer sus rutinas y, después del fallido intento de McEwen, fue Kerr (1m98) quien pudo superar la barra a esa altura, para adjudicarse la victoria. Testigo de esta pulseada fue el qatarí Mutaz Barshim, que había protagonizado en Tokio 2020 un "idilio olímpico" con el italiano Gianmarco Tamberi, en uno de los gestos más curiosos del atletismo.

Hace tres años en Oriente, tanto Barshim como Tamberi finalizaron con saltos de 2,37 metros y no tuvieron intentos fallidos hasta que quisieron superar los 2,39. Después de tres tropiezos cada uno, un oficial olimpico les ofreció un desempate para decidir el ganador. "¿Podemos tener dos oros?", preguntó Barshim. El oficial asintió y los atletas se dieron la mano y gritaron de alegría. Pero en este caso, Kerr corrió por caminos separados respecto de McEwen. No hubo pactos. EE.UU. sufrió, pero logró escalar más alto que todos los países sobre el final de París 2024. •

### El medallero

| 19                 | Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
|--------------------|----------------|----|----|----|-----|
| 20                 | China          | 40 | 27 | 24 | 91  |
| 36                 | Japón          | 20 | 12 | 13 | 45  |
| $4^{\circ}$        | Australia      | 18 | 19 | 16 | 53  |
| 59                 | Francia        | 16 | 26 | 22 | 64  |
| 60                 | Países Bajos   | 15 | 7  | 12 | 34  |
| 79                 | Gran Bretaña   | 14 | 22 | 29 | 65  |
| 80                 | Corea del Sur  | 13 | 9  | 10 | 32  |
| 90                 | Italia         | 12 | 13 | 15 | 40  |
| 10º                | Alemania       | 12 | 13 | 8  | 33  |
| $11^{\circ}$       | Nueva Zelanda  | 10 | 7  | 3  | 20  |
| 120                | Canadá         | 9  | 7  | 11 | 27  |
| 139                | Uzbekistán     | 8  | 2  | 3  | 13  |
| 140                | Hungria        | 6  | 7  | 6  | 19  |
| 15°                | España         | 5  | 4  | 9  | 18  |
| THE REAL PROPERTY. | Suecia         | 4  | 4  | 3  | 11  |
| 170                | Kenia          | 4  | 2  | 5  | 11  |
| 18º                | Noruega        | 4  | 1  | 3  | 8   |
| 199                | Irlanda        | 4  | 0  | 3  | 7   |
| 20º                | Brasil         | 3  | 7  | 10 | 20  |
| 210                | Irán           | 3  | 6  | 3  | 12  |
| 22º                | Ucrania        | 3  | 5  | 4  | 12  |
| 230                | Rumania        | 3  | 4  | 2  | 9   |
| 240                | Georgia        | 3  | 3  | 1  | 7   |
|                    | Bélgica        | 3  | 1  | 6  | 10  |
| 26°                | Bulgaria       | 3  | 1. | 3  | 7   |
|                    | Serbia         | 3  | 1  | 1  | 5   |
| 28º                | Rep. Checa     | 3  | 0  | 2  | 5   |
| 29º                | Dinamarca      | 2  | 2  | 5  | 9   |
| 30⁰                | Azerbaiyán     | 2  | 2  | 3  | 7   |
|                    | Croacia        | 2  | 2  | 3  | 7   |
| 32°                | Cuba           | 2  | 1  | 6  | 9   |
| 330                | Bahréin        | 2  | 1  | 1  | 4   |
| 34°                | Eslovaquia     | 2  | 1  | 0  | 3   |
|                    | Taiwán         | 2  | 0  | 5  | 7   |
| 36º                | Austria        | 2  | 0  | 3  | 5   |
| 37º                | Hong Kong      | 2  | 0  | 2  | 4   |
|                    | Filipinas      | 2  | 0  | 2  | 4   |
| 390                | Argelia        | 2  | 0  | 1  | 3   |
|                    | Indonesia      | 2  | 0  | 1  | 3   |
| 410                | Israel         | 1  | 5  | 1  | 7   |
|                    | Polonia        | 1  | 4  | 5  | 10  |
|                    | Kazajistán     | 1  | 3  | 3  | 7   |
| E20                | Ammanal        |    | •  |    | 2   |

52º Argentina

1 1 1 3

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

## LOS JUEGOS OLÍMPICOS » BÁSQUETBOL Y VÓLEIBOL

# Raíces profundas: "Abajo siempre llevo la camiseta de Argentina"

La basquetbolista Diana Taurasi es un mito en los EE.UU., pero no se olvida de Rosario

PARIS (De nuestros enviados especiales).- No hizo falta traducir la frase de Diana Taurasi. La leyenda del básquetbol norteamericano habló en un español casi perfecto. Fue el primer indicio. Después hubo que escucharla para confirmar lo presumible. "Creo que en un par de semanas pensaréen lo que logré en estos 20 años. Es un orgullo. Y siempre lodigo, llevo la camiseta de Estados Unidos, pero abajo siempre llevo la de la Argentina. Estaba mi viejo, mi vieja, toda la gente de Los Ángeles vino hoy. Yo gano esta medalla para los dos países".

Taurasi se volvió un mito. En París disputó los octavos Juegos Olímpicos y, ante Francia, con la que, paradójicamente, no jugó ni un minuto, logró la sexta medalla dorada en la competencia madre. Las raíces están en la Argentina. Mario, el padre de la basquetbolista, nació en Italia, pero a los cinco años se radicó en Rosario, donde vivió pasó la infancia, adolescencia y gran parte de la adultez. Fue allí donde conoció a Liliana. Nació en esta tierra la mayor de las niñas Taurasi, Jessica, pero al tiempo la familia decidió mudarse a Chino, California, donde llegó Diana, que de pequeña era una muy buena jugadora de fútbol. Ese deporte siempre fue su pasión, pero apareció el básquetbol en el camino y cuando tuvo que elegir entendió que era lo suyo.

A cada paso está su vínculo con nuestro país. "Criarme en una casa común en Argentina con mi familia, vivir ahí por un tiempo me lo dio. Simplemente somos diferentes, vivimos la vida diferente. Somos un poco intensos para muchas personas, pero definitivamente soy así, estoy hecha así, es parte mía", le decía a LA NACION allá por 2023, quizá sin intuir el récord que se avecinaba.

La final con Francia fue de película. Estados Unidos se impuso por 67 a 66, pero cualquier cosa pudo haber ocurrido. Taurasi debió contener su ansiedad y alentar desde afuera. Después de todo, esa también es la misión de los verdaderos líderes. No jugó, pero no lo sintió como un paso atrás. Más bien, todo lo contrario.

"¡Qué partidazo! Los dos equipos jugamos muy fuerte y nos tocó a nosotros ganar. Francia es un equipo increíble, jugar en su casa, sabíamos que iba a ser duro", señaló.

Taurasi debutó en un Juego Olímpico en Atenas 2004 y repitió eloroen Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 (disputado en 2021 como consecuencia de la pandemia de coronavirus). Hasta que en París grabó su nombre para siempre con seis primeros lugares consecutivos. Esta cita marcó la vigencia de varios deportistas, ya que el luchador cubano había logrado hace algunos días el récord de cinco medallas doradas consecutivas, superado por Taurasi.

A los 42 años, Taurasi puede jactarse de su carrera. Viene de disputar su temporada N° 20 en la WNBA, siempre jugando para Phoenix Mercury y luego de haber superado los 10.000 puntos, un hito. De la NBA femenina fue campeona tres veces, con tres MVP en total (dos de Finales), cinco títulos de goleadora y nueve selecciones de All Star. Perolosuyova más allá: en los recesos, por años se fue a Europa, básicamente porque los sueldos en Estados Unidos siempre fueron inferiores. Y en el Viejo Continente ganó 18 títulos, seis de Europa, siendo cuatro veces la goleadora. Si le faltaba algo, con el seleccionado norteamericano logró seis oros olímpicos y cuatro Mundiales.

Ahora, por supuesto, es tiempo de balance para una carrera impecable. "Al principio jugué con mis ídolos y ahora estoy con la nueva generación, he tenido mucha suerte y he trabajado duro".

La vida de Diana fue de una aventura a otra. Soñó en grande. Y casi siempre llegó a destino. Es cuando conviene recordar otra respuesta a LA NACION, esta vez en 2018, cuando se la consultó por Emanuel Ginóbili. "Manu es enorme. Es el jugador que potenció el básquetbol en la Argentina, lo puso en el mapa. Es alguien que admiré desde siempre. Es un gran honor tener sangre argentina y los mismos sentimientos por el celeste y blanco que Ginóbili, Messi y Maradona". Todo dicho. •



Taurasi logró en París lo que nadie: la sexta medalla dorada consecutiva

GETTY IMAGES



El equipo italiano, con Julio Velasco en el centro, en el podio

AFP

# Italia adora a Velasco, toda una leyenda mundial

El entrenador argentino condujo al equipo femenino a su primer oro de la historia

PARIS (De nuestros enviados especiales).— Julio Velasco, el entrenador argentino de 72 años, escribió una página más de su riquísima historia como entrenador de vóleibol: condujo a la selección femenina de Italia a ganar la medalla dorada por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos.

"Sólo perdimos un set, creo que es un récord. Jugábamos pelota por pelota. Es un equipo con chicas formidables. Siempre estuvimos metidos en el juego, con mucha claridad, con frialdad. El mejor partido siento que lo hicimos en la final. Pero esto también representa una victoria para los clubes pequeños de Italia, también es importante para el movimiento que buscamos generar en el vóleibol femenino de Italia", dijo el hacedor de esta medalla.

Italia venció a Estados Unidos en sets corridos: 25-18, 25-20, 25-17. Como señaló el entrenador, a lo largo del torneo las italianas apenas perdieron un set, lo que reflejó lo dominantes que fueron en toda la competencia. Sin duda, esta es una victoria histórica para Italia, cuyo mejor resultado olímpico había sido un quinto lugar.

Cuando Italia anotó el punto final, muchas de las jugadoras se desplomaron en la cancha y luego comenzaron a abrazarse. Después, lanzaron por los aires a la veterana Monica De Gennaro, de 37 años y cuatro veces olímpica. A un costado estaba Velasco, con una felicidad serena. El hombre que tiene una conexión histórica con ese país. "Normalmente, unos Juegos Olímpicos se preparan en cuatro años, con mi equipo lo hicimos en cuatro meses, ¡pero salió genial!", dijo. Como entrenador del equipo masculino italiano, Velasco había perdido la final olímpica en Atlanta '96.

Al finalizar este partido llegó el post de la Primera Ministra Giorgia Meloni, que escribió en X: "Nuestros jugadores de voleibol, jugando un partido impecable, vuelven a hacernos soñar con una victoria histórica que da a Italia su duodécimo oro. Extraordinario!".

Los medios italianos destacaron el valor del entrenador ya en los títulos de sus artículos más destacados del día. "La Italia de Velascoaplasta a Estados Unidos, jes medalla de oro!", se pudo leer en la web de La Gazzetta dello Sport. "La Italia de Velasco, oro en voleibol en los Juegos Olímpicos de París. Estados Unidos arrollado en la final, las italianas en el paraíso", eligió La Reppublica. "Generación de oro del voleibol italiano, las chicas de Velasco reescriben la historia", marcó La Stampa.

Velasco se encontraba trabajando en las selecciones juveniles italianas masculinas cuando en octubre de 2023 la Federación Italiana le ofreció reemplazar a Davide Mazzanti y, de esta manera, tomar un cargo que ya había tenido entre 1997 y 1998. El 21 de noviembre pasado había firmado su contrato como entrenador del seleccionado femenino y el objetivo era armar un equipo competitivo que logre clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estamos muy contentos de que Julio haya aceptado nuestra propuesta. Estamos convencidos de 
que confiar la selección femenina 
a un entrenador de su calibre es la 
mejor elección en este momento", 
había dicho el presidente de la Federación, Giuseppe Manfredi. Y 
había agregado: "Están todas las 
condiciones para que este nuevo 
camino nos de satisfacción y sin 
duda aportará una contribución 
importante, como siempre lo ha 
sido, a la causa italiana".

El primer triunfode Velascocon la selección femenina de Italia en esta segunda etapa fue siendo campeón de la Nations League, en junio pasado, en Bangkok. El equipo superó 3-1 en la final a Japón y allí fue que consiguió el boleto para los Juegos de París.

La relación de Velasco con el voleibol comenzó cuando tenía 15 años en Universitario de La Plata, donde practicaba, como otros tantos compañeros, "todos los deportes, fútbol sobre todo". Con el tiempo, su cariño con el voleibol se fue incrementando y comenzó a integrar un equipo juvenil. Pero terminó haciendo una carrera brillante, llena de prestigio y reconocimiento. Y, a los 72 años, sigue consiguiendo logros. •

### FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL



La foto de la noche: los goleadores de Independiente, Lomónaco y Ávalos

#### PRENSA CAI

# Independiente, con la fórmula ajena: dos goles de cabeza

En La Plata, justo con Estudiantes, el conjunto de Avellaneda volvió a la victoria con eficacia y sin tanto juego; la presión de la barra brava

#### Rodolfo Chisleanschi

PARA LA NACION

De una sola tacada, Independiente se dio el gusto de volver a la victoria, anotar el primer éxito desde que Julio Vaccari tomó el mando del plantel y darle la espalda a la historia. El 2-0 sobre Estudiantes, en La Plata, cortó una larga racha adversa, pero además lo consiguió sin ofrecer altas dosis de juego, con dos córners y sendos cabezazos, esa fórmula "made in Pincha" que infinitas veces le significaron derrotas ante el mismo rival.

Los jugadores del Rojo llegaron al estadio Uno en medio de un clima controvertido. En lo negativo, por la trayectoria con muchos más deslices que alegrías (si se exceptúa los encuentros por Copa Argentina, había sumado apenas 2 triunfos en 15 partidos, ambos sobre Banfield) y la nunca agradable "visita" de varios integrantes de la barra brava oficial al predio de Villa Dominico. El hecho habría tenido lugar el viernes por la mañana, y la charla con los referentes de mayor peso e Iván Marcone a la cabeza, tuvo el habitual pedido de más actitud y la consabida amenaza final: "En la próxima, ya no hablamos".

Por el lado positivo, el mismo viernes llegó la esperada y tardía resolución de las inhibiciones que permitieron habilitar y debutar a los llegados en este mercado (salvo a Marco Pellegrino, cuyo transfer no llegó a tiempo) y estar en el banco a algunos de los que regresaron tras los préstamos. El sábado, una larga comunicación de la comisión directiva -con los planteles masculino y femenino a sus espaldas-se dedicó a sacar pecho por haber resuelto las urgencias económicas y a abrir las puertas a nuevos fichajes y un futuro más venturoso.

¿Qué repercusión tuvo tanto "movimiento" en el rendimiento del equipo de Julio Vaccari? Podría decirse que impecable si se mira la chapa final, pero sería una lectura errónea. La actitud que pedían los "visitantes" en Dominico fue tan irreprochable como había sido en el segundo tiempo contra San Lorenzo con un hombre menos, o incluso frente a Barracas Central. La mejoría en el juego, que nunca va incluida en las exigencias de los dueños de los bombos y las banderas, continuó ausente y sin aviso.

cancha y complicó pases y controles afectó por igual a unos y otros, pero

fue Estudiantes el que dentro de la desprolijidad general iba adaptándose un poquito mejor en la parte inicial. La fogosidad de Santiago Ascacibaren el medio y las excursiones de Eric Meza por la derecha le daban un mínimo predominio cuando en medio de la nada en las áreas, a los 34 minutos, Lucas González ejecutó un córner desde la derecha y Kevin Lomónaco debió encoger sus 192 centímetros de altura para anticipara Luciano Lollo, cabecear abajo y debutar con el pie derecho.

La desventaja agudizó el mal de ausencias que el Pincha venía mostrando desde el arranque. Casi todos los clubes de nuestro fútbol padecen una indudable escasez de talento, muy notable cuando varias de esas dosis homeopáticas de calidad desaparecen a la vez. Eduardo Domínguez tiene a José Sosa, Pablo Piatti y Mauro Mendez *fuera de* combate, lo cual limita en demasía su usina de fútbol. Así, ni la imagen, ni el nivel de juego, ni la contundencia que enseñó Estudiantes en las goleadas ante Gimnasia y Newell's dieron señales de vida.

Pese a merodear con más insis-El fortísimo viento que cruzó la tencia el área adversaria, en los 45 iniciales no pateó al arco el local ni antes ni después de recibir

#### O Estudiantes

(4-4-2)

Matías Mansilla (5); Eric Meza (5), Luciano Lollo (4), Facundo Rodríguez A (5) y Gastón Benedetti (5); Tiago Palacios A (4), Santiago Ascacibar R (5), Enzo Pérez (5) y Nehuén Benedetti (4); Luciano Giménez (3) y Guido Carrillo (3). DT: Eduardo Domínguez.

#### 2 Independiente

(4-3-1-2)

Rodrigo Rey (6): Federico Vera A (5), Kevin Lomónaco (6), Joaquín Laso A (6) y Damián Pérez (6); Felipe Loyola (6), Iván Marcone A (6) y David Martínez (6); Lucas González (6); Gabriel Ávalos (6) y Santiago López A (4). DT: Julio Vaccari.

Goles: PT, 34m, Lomónaco (I); ST, 17m, Avalos (I).

Cambios: ST, E. Cetré (6) por N. Benedetti y S. Arzamendia (5) por G. Benedetti (E); 8m, D. Tarzia (5) por S. López (I); 31m, N. Vallejo por L. González (I); 37m, B. Kociubinski por L. Giménez (E), y 40m, J. Fedorco por Vera e I. M. Puch A por Ávalos (I)

Incidencia: ST, 35m, expulsado Ascacibar (E), por doble amarilla.

Arbitro: Sebastián Zunino (bien,

Estadio: Estudiantes.

el gol. Careció de peso Enzo Pérez en la mitad de cancha, tapado por el chileno Felipe Loyola, de aceptable estreno; le faltaron justeza a los centros que desde las bandas lanzaron Meza y los dos Benedetti (Gastón y Nehuén), no encontró espacios libres Tiago Palacios y de esa manera la pelota siempre les llegó sucia a los delanteros, presos entre la firmeza de los centrales, el retroceso de Marcone y el esfuerzo de los demás.

Buscó una reacción Domínguez con el ingreso de Edwin Cetré y Santiago Arzamendia al regreso de los vestuarios, y la logró a medias, sobre todo cuando juntó a ambos sobre la izquierda. El colombiano cumplió con su misión de ser amenaza latente, y probó de zurda a los 12 y de derecha a los 27. No encontró la red, pero al menos preocupó a Rodrigo Rey. El paraguayo le dio más profundidad en ataque, y un zurdazo cruzado salió cerca a los 27.

El problema para el local-¿quién lo diría en pleno templo Pincha?fue que en el interin Independiente forzó un nuevo córner desde la derecha. Otra vez lanzó el Saltita González y en esta ocasión fue Gabriel Ávalos quien le ganó a Luciano Giménez, metió el cabezazo preciso y cruzado y alargó la distancia en el marcador.

La flojedad de Estudiantes facilitó la vuelta al triunfo que Independiente necesitaba como el agua tras una semana repleta de controversias. Lo hizo con tan poco juego como otras veces y una fórmula que le da la espalda a la historia. Será un análisis para especialistas descifrar sí tuvieron más que ver la presentación de los refuerzos, el mensaje de los dirigentes o la dosis de fortuna y puntería que estuvo ausente en jornadas anteriores. El único factor que seguro no incidió en el resultado fue esa visita del viernes de quienes creen que el fútbol es sólo una cuestión de actitud. •

## El resto de la fecha

#### 2 CENTRAL CÓRDOBA

#### O DEFENSA Y JUSTICIA

#### Un respiro, con la mano de De Felippe

Central Córdoba detuvo la caída: venció como local a Defensa y Justicia por 2-0, con los goles de Rafael Barrios y Matías Godoy. Fue el segundo partido de Omar De Felippe, en su segundo ciclo como DT del Ferroviario. El Halcón no levanta la vista: sin éxitos en 10 fechas.

#### 2 INSTITUTO

#### O PLATENSE

#### La Gloria crece en silencio y se acerca

Instituto alimenta la buena campaña con fuerza y empuje. Así venció a Platense, que parece haber perdido la solidez en las últimas fechas, con los tantos de Fernando Alarcón y Facundo Suárez. El equipo dirigido por Diego Dabove quedó apenas a dos puntos de Huracán, el líder.

#### 2 BANFIELD

#### 2 VÉLEZ

#### El Taladro reaccionó a tantas quejas

Vélez tenía un holgada ventaja, con las conquistas de Francisco Pizzini y Claudio Aquino. En el sur, en medio de la impaciencia de los hinchas, Banfield reaccionó con dos goles de Bruno Sepúlveda. Eso sin contar que el Taladro falló un penal: Tomás Marchiori contuvo el remate de Ignacio Rodríguez.

#### Hasta hoy

| EQUIPOS         | P  | J  | G | E | P | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|-----|
| Huracân         | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 4  | +7  |
| Unión           | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5  | +5  |
| Atl. Tucumán    | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7  | +4  |
| Vėlez           | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8  | +8  |
| Instituto       | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7  | +6  |
| Racing          | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9  | +8  |
| Talleres        | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4  |
| Belgrano        | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0   |
| River           | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9  | +5  |
| Estudiantes     | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9  | +4  |
| R. Central      | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3  |
| I. Rivadavia    | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7  | 5  | +2  |
| Riestra         | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1  |
| Lanús           | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1  |
| Boca            | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8  | +4  |
| Gimnasia        | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0   |
| Argentinos      | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8  | 12 | -4  |
| Sarmiento       | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8  | 9  | -1  |
| Independiente   | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7  | 9  | -2  |
| Platense        | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8  | 11 | -3  |
| Newell's        | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6  | 11 | -5  |
| Banfield        | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9  | 14 | -5  |
| Godoy Cruz      | 9  | 8  | 2 | 3 | 3 | 5  | 8  | -3  |
| Tigre           | 9  | 9  | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5  |
| San Lorenzo     | 7  | 9  | 1 | 4 | 4 | 5  | 8  | -3  |
| Bar. Central    | 7  | 10 | 1 | 4 | 5 | 5  | 12 | -7  |
| Def. y Justicia | 5  | 10 | 0 | 5 | 5 | 7  | 17 | -10 |
| Central Cba.    | 4  | 10 | 1 | 1 | 8 | 9  | 21 | -12 |

(\*) Se le descontaron 3 puntos por los incidentes en la 3<sup>era</sup> fecha. Debe completar el partido con San Lorenzo (1-1).



LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

## FÚTBOL » LAS COPAS INTERNACIONALES

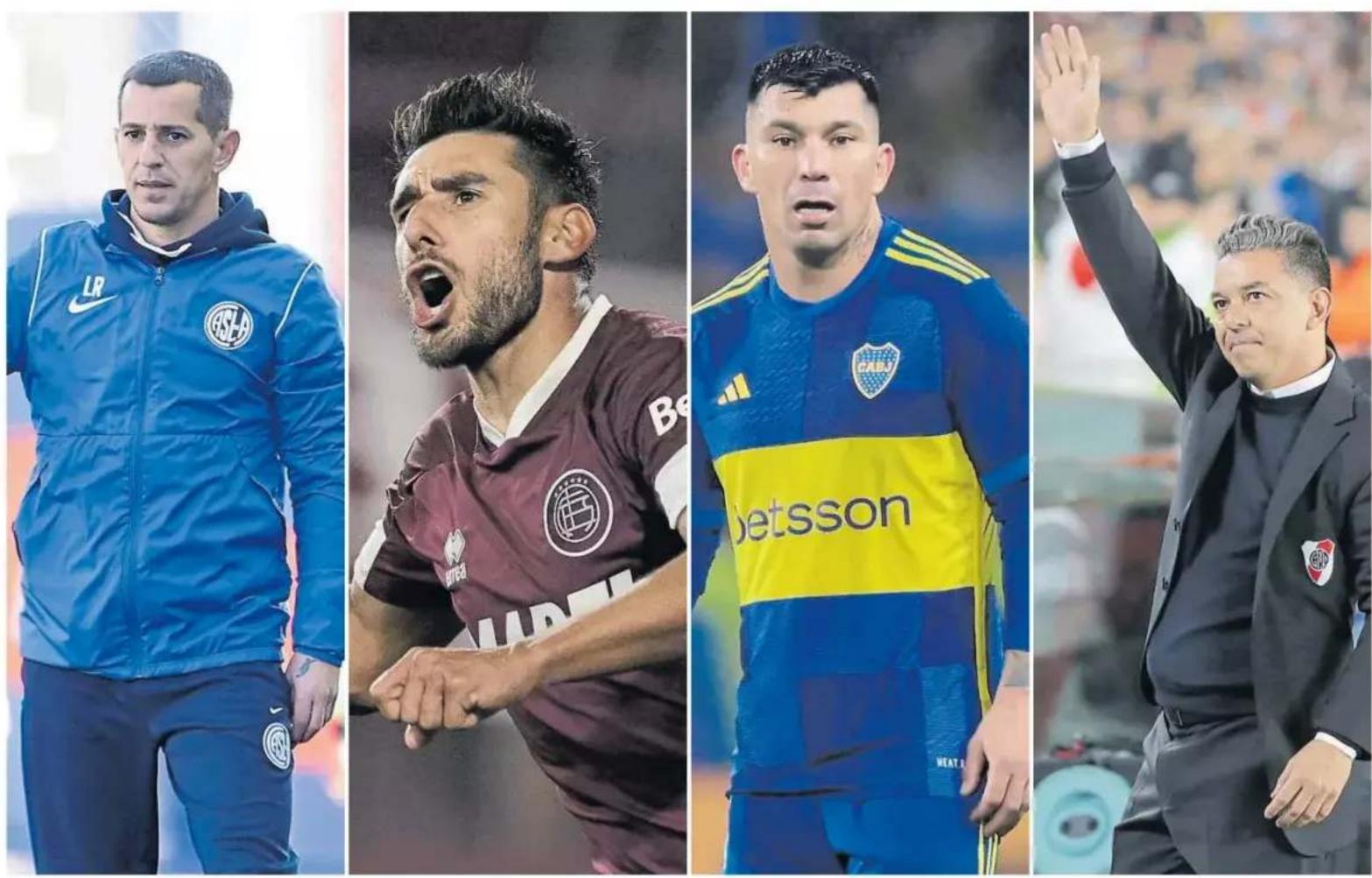

Romagnoli y las dificultades de San Lorenzo; Salvio, dueño del sueño de Lanús; Medel, un caudillo para un Boca desbordado; Gallardo renueva la energía en River

# Dos copas y ocho equipos, entre ilusiones y crisis

River, Talleres y San Lorenzo, en la Libertadores; Boca, Racing, Lanús, Belgrano y Rosario Central, en la Sudamericana; clubes que abrazan un sueño en medio de varios conflictos

Alberto Cantore

LA NACION

Dos copas internacionales, ocho equipos argentinos y múltiples preocupaciones que le quitan fuerza a una gigantesca ilusión. Con los octavos de final de la Copa LibertadoresylaCopaSudamericana, que comenzarán mañana, la hoja de ruta se encaminará rumbo a las finales que consagrarán a los campeones de las dos competencias de clubes que organiza la Conmebol. Romper con el quinquenio de dominio brasileño en el máximo certamen continental y recuperar el trono después los tres festejos que se reparten entre ecuatorianos y brasileros en la Sudamericana es el gran objetivo criollo para alzarse con La Gloria Eterna o celebrar La Gran Conquista.

Tres representantes argentinos quedan en la Copa Libertadores, de los cinco que empezaron la aventura. San Lorenzo abrirá el juego en el Nuevo Gasómetro ante Atlético Mineiro (mañana, a las 21.30). Una angustiante clasificación ante Palmeiras, en Brasil, no terminó con la pesadumbre: no hubo impulso deportivo y económico. El mercado de pases fue caótico con la salida del capitán Adam Bareiro y el lateral-volante Agustín Giay, y los

refuerzos (Matías Reali, Nahuel Bustos, Andrés Vombergar, Nicolás Tripicchio, Facundo Bruera, Francisco Fydriszewski...) se demoraron en estrenarse por las inhibiciones. La falta de triunfos en la Liga Profesional agitaron el ambiente: el equipo se retiró entre silbidos el sábado tras perder con Atlético Tucumán y el presidente Marcelo Moretti respaldó al DT Leandro Romagnoli; Néstor Ortigoza dejó de ser parte de la secretaría técnica. Mineiro, con Gabriel Milito, pretenderá sacar ventaja en medio del revuelo.

El fútbolargentino se aseguró un representante en los 4tos de final con la llave que componen Rivery Talleres que, pasado mañana, en Córdoba, iniciarán el duelo. Los millonarios resultaron los únicos en ganar un grupo, pero no alcanzó para respaldar a Martin Demichelis. El segundocicloGallardoestáen marcha: los mata-mata fueron un sello de su exitosa campaña en el pasado, pero el escaso tiempo de trabajo y el poco margen de error ponen a prueba al Muñeco y a jugadores que estuvieron cuestionados tras la salida de Demichelis. El cambio de aura tendrá que replicarse en el terreno. La lesión del goleador Miguel Borja, una baja sensible: el colombiano anotó cinco goles en la Copa. Ayer el plantel sumó un nuevo refuerzo:

el lateral derecho Fabricio Bustos; antes, Germán Pezzella –el primer campeón del mundo de 2022 en regresar al país; debutó con Huracán–, Federico Gattoni, Bareiro y Jeremías Ledesma.

Si River necesita tiempo para que Gallardo imponga su estilo, Talleres, que tenía un patrón antes del receso por la Copa América, volvió envuelto en polémicas. La pretemporada en Rusia, un mercado de pases controvertido y decisiones que deformaron al equipo que era sensación y ahora se enseña desmemoriado es su escenario. La situación de crisis de Ramón Sosa, la figura y jugador desequilibrante es una síntesis de la intranquilidad. El delantero desea ser transferido; el presidente Andrés Fassi no se conmovió con la oferta de 15 millones de dólares de Nottingham Forest y apuntó a que Juárez, de México, sería su destino. El dinero por su venta se iba a invertir en Benjamin Dominguez (Gimnasia LP) y Joaquín Pereyra (Atl. Tucumán); los refuerzos, en cambio, son Cristian Tarragona, Franco Moyano y Sebastián Palacios... Rubén Botta, lesionado. arribaría sin competencia con River y Ulises Ortegoza y Marcos Portillo están lejos de la mejor versión. La gloria no tiene precio y Talleres se esmeró por ponerle una cifra.

#### El quinteto de la Sudamericana

Portítulos internacionales, Boca

lidera el grupo de equipos argentinos que batallarán por la corona. Los xeneizes marchan a la deriva en lo futbolístico y ofrecen estallidos internos. Cruzeiro asoma en el horizonte-jueves, 21.30 en la Bombonera-yel DT Diego Martínez necesita oxígeno: en el mercado equilibró altas y bajas en cantidad, pero no dio el golpe a pesar de tener US\$ 50 millones para gastar. El regreso del chileno Gary Medel y las contrataciones de Tomás Belmonte, Agustín Martegani, Ignacio Miramón -todavía no firmó el vínculo-, Brian Aguirre y Milton Giménez son las espadas que el Consejo de Fútbol y el presidente Juan Román Riquelme avalaron, aunque por un error en la inscripción algunas de esas piezas no estuvieron disponibles en el repechaje con Independiente del Valle. Resolver crisis, en el pasado por el caso Benedetto y ahora por el rechazo del uruguayo Marcelo Sarachi es una materia que el DT no aprobó y necesitará revertir a fuerza de resultados para que el ciclo siga vigente.

En Avellaneda, Racing tiene facilidad para pasar de la ilusión al desencanto. Lo hizo en la etapa de grupos y lo repite en el fútbol local. La espalda de un personaje de la casa como Gustavo Costas empezó a doblarse, Juanfer Quintero busca una salida y los refuerzos para dar el salto de calidad y que pidió el entrenador no están. Quienes se sumaron no son las primeras opciones que solicitó el DT: Juan Manuel Elordi, Matías Bergara... Mañana, desde las 19, Huachipato, en Chile, le tomará el pulso a la Academia, que juega dentro y fuera de la cancha.

El último campeón de la Copa Sudamericana tendrá un rival argentino: Liga Deportiva de Quito se medirá con Lanús, que ganó el Grupo Gy sumó a dos históricos: Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz; también al arquero Nahuel Losada (Belgrano) y repescó a Mateo Sanabria (Central Córdoba). En el poder de fuego de Walter Bou descansa para lastimar al equipo que dirige Pablo Vitamina Sánchezy que se empode-

ra en los 2800 metros de Quito. De Córdoba a Rosario, a Belgrano y a Central se les acelera el pulso. Los Piratas sorprendieron al ganar el Grupo C, por sobre Internacional (Brasil), yen 8avos jugarán con AthleticoParanaense (jueves, a las 19). La idea de repatriar a Franco Vázquez se esfumó y las caras nuevas para el DT Juan Cruz Real son el arquero Juan Espínola, Gabriel Compagnucci y Nicolás Uvita Fernández. En la jerarquia de Matías Suárez y el peruano Bryan Reyna, los argumentos para soñar. Por su parte, Rosario Central -bajó de la Libertadores y en el repechaje eliminó a Internacional-pasó de página la infructuosa vuelta de Angel Di María y el disgusto por la salida del DT Miguel Russo. El volante Augusto Solari se sumará al conjunto que dirige Matías Lequi, de modo interino, y que se energizó al ganar el clásico: el miércoles, a las 19, Fortaleza, segundo en el Brasileirao, con el DT Juan Pablo Vojvoda y una legión de cinco futbolistas argentinos será el rival en el Gigante de Arroyito. •

8 | DEPORTES

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

#### **CONTRATAPA** » RUGBY Y AUTOMOVILISMO



Pablo Matera y Marcos Kremer, al frente y concentrados en el próximo zarpazo que intentarán dar los Pumas

GETTY

# "Vinimos a ganar dos veces". Los Pumas prometen no relajarse

Luego del resonante triunfo del sábado ante los All Blacks en Wellington, el equipo argentino ya se enfoca en el duelo en Auckland

Alejo Miranda PARA LA NACION

Menos que la mesura en el festejo de los jugadores argentinos sorprendió que en sus declaraciones posteriores al triunfo ante los All Blacks todos hablaron, en algún punto, del próximo partido. Sinque ello impida celebrar una actuación tan rutilante, los Pumas saben que no pueden conformarse. Lo dictan los objetivos que se plantearon. Si hay algo más dificil que ganarles a los All Blacks es aguantar la reacción en el partido siguiente.

"Vinimos a ganar dos veces", dijo Mateo Carreras, autor de un try memorable, sin que le temblara el pulso. "Dimos ese primer paso y el primer escalón. No nos conformamos con esto. Queremos ir a Auckland y ganar. Sabemos lo que son ellos allá y es nuestro objetivo". Una sentencia que repitieron, con más o menos palabras, quienes tuvieron un micrófono enfrente.

La victoria de los Pumas el sábado por 38-30 fue la tercera ante los All Blacks, la mayor potencia en la historia del rugby, todas desde 2020 después de una sequía de 44 años. Esto no alcanza para poner a la Argentina a la altura de las potencias, pero si refleja el crecimiento que experimentó a partir de su ingreso al Rugby Championship en 2012. Ganarles a Australia, Sudáfrica o Nueva Zelanda, que acaparan nueve de los 10 títulos mundiales, aun reconociendo su superioridad, dejó de tener carácter excepcional. Una de las premisas que se propuso Felipe Contepomi para este nuevo ciclo es el de

alcanzar un piso de rendimiento que le permita al equipo dejar atrás la irregularidad que caracterizó al equipo en los últimos años.

Las declaraciones de los argentinos tras la victoria responden a ese
deseo de constancia antes que perseguir la gloria efimera que significaría ganar en el estadio Eden Park
e incluso, como consecuencia natural, pelear por el título del Rugby
Championship. Los antecedentes
recientes confirman que el desafío
del próximo sábado, cuando por la
segunda fecha Pumas y All Blacks
vuelvan a verse las caras en Auckland, será mucho más exigente
que el anterior.

Dos semanas después del histórico primer triunfo ante los All Blacks, 25-15 en el Tri-Nations de 2020 en Parramatta, Sydney, los dos equipos volvieron a verse las caras y los de negro se vengaron con un contundente 38-0. En el Rugby Championship del año siguiente, también jugado en Australia, las derrotas fueron por 39-0 y 36-13. Resultado global de los tres partidos: 115-13. En 2022, el éxito albiceleste 25-18 en Christchurch se inscribió en los anales del rugby argentino como primer triunfo en Nueva Zelanda, Pero la historia se repitió: la respuesta negra siete días más tarde fue un 53-3 en Hamilton. El año pasado, las caídas fueron por 41-12 en Mendoza y 44-6 en la semifinal mundialista en el Stade de France. Acumulado: 138-21. Eso es lo que los Pumas quieren evitar a toda costa.

El diferencial de la victoria del sábado es que los Pumas se impusieron con algo más que una gran

defensa y aprovechamiento de las oportunidades en ataque, que sumado a la dosis fundamental de entrega, habían caracterizado a las dos primeras victorias. No es poco, pero esta vez, además de esos condimentos el triunfo se gestó a partir de una gran actuación en muchos aspectos del juego en que los argentinos fueron superiores.

Superiores en las formaciones fijas, sobre todo en las instancias cruciales en los últimos 20 minutos del partido, y agresivos en defensa, tuvieron además mucha precisión para generar jugadas de varias fases no exentas de variantes sorpresivas que generaron quiebres o forzaron penales del rival, y no titubearon en arriesgar jugando desde el propio campo y moviendo la pelota con los backs.

Las fallas a corregir fueron la disciplina en el primer tiempo y las salidas del campo propio, que mantuvieron al local en partido. Ante un equipo que atraviesa un recambio profundo tras el Mundial, tanto de jugadores (varias figuras emigraron a otros países y por regla no pueden actuar para los All Blacks) como de entrenador (tras el Mundial asumió Scott Robertson), pero que conserva individualidades de elite, los Pumas lograron la marca de puntos más alta para cualquier equipo en Nueva Zelanda, superando la marca de Sudáfrica en la victoria por 36-34 de 2018, también en Wellington.

Semejante actuación deja la vara muy alta para los Pumas, pero también la confianza que otorga no sólo la victoria, sino también el convencimiento de pueden llevar a la práctica la fórmula que propone Contepomi, que sigue la línea que había marcado en los dos años anteriores como asistente de Michael Cheika. Se trata de un estilo de juego ambicioso, que requiere mucha precisión en velocidad.

La actuación en la capital neozelandesa significó el punto más alto de los últimos tres años. Bajo la conducción de Cheika hubo algunos momentos, pero fueron esporádicos, incluso dentro de un mismo partido. El segundo tiempo en Ellis Park ante Springboks, el segundo tiempo ante Gales en los cuartos de final del Mundial en Marsella, varios momentos en la victoria ante Australia en San Juan. Otras performance notorias, como la mencionada ante Nueva Zelanda en Christchurch o el éxito ante Inglaterra en Twickenham, se fundamentaron antes en la entregay la defensa que un juego fluido, lo que también es parte del sistema. Dentro de un balance positivo y de crecimiento, la irregularidad fue el signo distintivo.

Así como Wellington es un reducto que últimamente no les sienta bien a los All Blacks (acumulan cinco partidos seguidos sin victoria, con tres derrotas y dos empates), lo contrario ocurre con el Eden Park de Auckland. Considerado el templo del rugby neocelandés, no pierden allí desde hace 30 años. La última vez fue en 1994, cuando Francia los derrotó por 23-20.

Que los Pumas hayan sido invitados a jugar allí habla del respeto que se ganaron. En el 13er año en el Rugby Championship, será la primera vez que jueguen en este estadio, escenario habitualmente reservado para duelos más taquilleros ante Sudáfrica o Australia. De hecho, desde el año debut nunca habían vuelto a jugar en Wellington, el segundo escenario en importancia desde la destrucción de Lancaster Park por el terremoto en Christchurch. Será, además, tan solo la segunda actuación en la historia de los Pumas en Eden Park. La única vez que los All Blacks los recibieron fue por obra del azar, cuando el fixture los cruzó en los 4tos del Mundial 2011. Sube la vara. Mantener la regularidad es el próximo objetivo. Sólo entonces valdrá atreverse a soñar. •

## Pernía, tras un guiño del destino y la resistencia

Con Renault Fluence ganó en Río Cuarto en la 6ª fecha del TC2000

Las cuentas cierran para Leonel Pernía, tras el paso del TC2000 por Río Cuarto. Con la cosecha de puntos amplió la ventaja en el campeonato; en el rendimiento del Renault Fluence descubrió el plus para controlar a Facundo Aldrighetti, también integrante del Ambrogio Racing, y a Matías Rossi (Toyota Corolla), quienes en segmentos diferentes de la prueba pusieron en riesgo el éxito.

Para desatar el nudo, primero Pernía debió superar un sofocón. Las estrategias que los pilotos diseñan antes de engrillarse casi desaparecen en la mente del tandilense, que al transitar la calle de boxes detectó que el motor del auto fallaba... "Los mecánicos observaron que era un sensor desconectado y, por suerte, el tiempo me alcanzó para que lo pudieran cambiar antes de que se cerrara la calle de boxes. Terminó siendo la clave del triunfo, porque si teníamos que cambiar la bomba de nafta pasábamos a largar últimos", relató Pernía, acerca de los minutos de tensión que vivió hasta descubrir la causa del desperfecto.

El abandono de Bernardo Llaver (Honda), tras un incidente junto a su hijo Tiago Pernía, un golpe de escena para la pulseada por el campeonato; la superación a Aldrighetti, el paso para la victoria. "Facundo y Matías Rossi me atacaron permanentemente y no me pude escapar: tuve que mirar mucho por los espejos. La suerte de defenderme fuerte contra Aldrighetti, que no logró superarme por muy poquito, fue el segundo factor clave para el triunfo: él después se empezó a pelear con Rossi [avanzó desde el puesto 18 a segundo] y eso me permitió hacer la luz que a Matías le costó descontar en las vueltas finales", analizó Pernía en Carburando Radio. El ganador que estiró a 57 puntos la brecha con Llaver, el piloto al que el destino desde antes de largar le hizo un guiño para la victoria. •

#### La guía de TV

#### Fútbol

19 » Tigre vs. Godoy Cruz. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)

#### Tenis

EL ATP MASTERS 1000 DE TORONTO 19 » La final femenina. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

# espectáculos

WYMAN A 30 años de dejar los Rolling Stones el bajista lanzó su segundo disco solista Página 3

Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion a espectaculos@lanacion.com.ar



Cecilia Roth dice que está lista no solo para interpretar abuelas en la ficción, sino también para serlo en la vida real

**GETTY IMAGES** 

# Cecilia Roth. "La desprotección que vive la cultura es para llorar"

Desde Madrid, donde se instaló meses atrás, la actriz habla de la actualidad del país y de su rol en Culpa cero, ya en cartel

Texto Gustavo Lladós para LA NACION

ecilia Roth está radicada en Madrid desde hace cuatromeses por cuestiones laborales. Pero añora regresar a Buenos Aires para reencontrarse con su círculo íntimo. comenzar los ensayos de una obra teatral y retomar el vinculo con el público porteño. No obstante, los argentinos hoy pueden disfrutar de su talento en Culpa cero, film de Valeria Bertucelli que se acaba de estrenar en los cines.

Videollamada mediante-en un mediodía donde Madrid padece 40°C a la sombra y Buenos Aires, 6°C con lluvia constante-, la actriz acepta una entrevista con LA NACION

que, aunque discurra por distintos temas, estará enteramente teñida por la realidad nacional. O, mejor dicho, por sus contundentes opiniones sobre aquella (vale la aclaración: la entrevista se realizó antes de la denuncia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género). "Estoy al tanto de todo lo que está pasando en el país, que es muy duro y lamentable, y tengo mucho miedo. Me apena y me entristece. Nunca pensé que volveríamos a repetir tantas cosas", dice para empezar la merecedora del Premio de Honor a la Trayectoria en la última entrega de los Premios Platino.

#### -¿Oué estuviste haciendo todo este tiempo en España?

-Estuve trabajando en una serie para HBO Max que justo termina de rodarse mañana. Se llama Furia y me tiene fascinada. Las protagonistas somos cinco mujeres y extraordinarias actrices: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Pozay moi. La dirige Félix Sabroso, un gran director. Se centra en los estados de furia a los que llegan cada una de estas mujeres por diferentes situaciones en este mundo tan delirante en el que vivimos, en el que cada vez es más fácil arribar a un estado de ira. Mi personaje se llama Victoria y.... ¡ay!,

ahora me acuerdo de que no puedo decirte nada de lo que te estoy diciendo. Lo prometí a través de un contrato de confidencialidad. ¡Me van a matar! (risas).

#### -¿A esta altura Buenos Aires y Madrid son tus dos hogares?

-Sí. Tengo una sola casa, en Buenos Aires, pero ambas ciudades son mis lugares en el mundo. Cuando estoy en un país sigo muy conectada con el otro y viceversa. Los dos lugares forman parte de mi ser, estoy construida por ambos sitios. En Buenos Aires tengo mis amigos del alma, pero aquí también mantengo vínculos muy fuertes. Es que yo viví en Madrid desde los 18 años hasta los 28, sin volver a la Argentina, la época donde todo joven es una esponja y se forma. Recién volví al país en 1985, tras el advenimiento de la democracia. Con el tiempo fui entendiendo que no se trata de uno u otro ni que debería extrañar a uno cuando estoy en el otro. De todos modos, en esta estadía en Madrid. que fue más larga que otras, mevinieron a visitar mi padre y mi hijo con su novia. Hoy mis idas y venidas a Madridy Buenos Aires se van relacionando con mucha facilidad y fluidez. Para mí es como moverme de un barrio a otro, en los que existen distintas maneras de hablar. Como ambos son muy cercanos, cuando estoy en uno alcanzo a ver perfectamente al otro.

Continúa en la página 2

## Doscientas voces cantaron "De música ligera"

**MÚSICA.** Gustavo Cerati fue homenajeado en la costa de Vicente López

A finales del mes pasado, Mario Pergolini anunció la convocatoria para conmemorar el aniversario número 65º del nacimiento de Gustavo Cerati en la Costa de Vicente López. Ayer, la promesa desplegó sus formas desafiando el viento v el frío de la tarde.

El nombre de esta iniciativa se llamó "Once, tu cumpleaños: homenaje a Gustavo Cerati", cuyo punto máximo previsto era la interpretación de la multitud tocando y cantando el tema "De música ligera". Desde la página de Vorterix, a la hora señalada, la transmisión se inició con una locución en off repasando su vida desde sus primeros días en la casa de Villa Ortúzar, la conformación de Soda Stereo, su carrera solista y su muerte, a los 55 años, producida en 2014.

"Esto es un sueño que se hizo realidad", reconoció Pergolini casi a las 14.30, cuando aparecieron las primeras imágenes del predio con alrededor de mil personas reunidas en el predio de la costanera de Vicente López para interpretar el famoso tema. Como era de imaginar, muchos de los fanáticos fueron vestidos con remeras originales de Soda Stereo o algunos con otras realizadas para la ocasión en medio de cables, más de 100 micrófonos, parlantes, cámaras, drones y clima de festejo al que concurrieron padres con sus hijos como también grupos de adolescentes.

¿Por qué este tema?, se preguntó el mismo Pergolini para terminar afirmando que la consideraba como la canción más "tribunera" de la banda. La historia del nacimiento de este tema remite a México. En 1989, Soda estaba por presentarse en la Plaza de Toros Calafia, de Mexicali. Al parecer, previo a un concierto, en medio de una improvisación, Gustavo Cerati fue dando forma a este tema icónico del grupo. Una vez editado en Canción animal, el quinto álbum de estudio del trío, varias publicaciones la consideraron como la mejor canción de rock de Iberoamérica.

Para la versión de ayer se sumaron más de 200 cantantes junto a los integrantes del Coro Kennedy, bajistas, bateristas (entre ellos, Andrea Álvarez, expercusionista de Soda) y guitarristas que se sumaron al festejo. Previamente habían tenido disponible un tutorial para poder interpretar la versión coral de esa canción instalada en la memoria colectiva. •

Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS

LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

#### Viene de tapa

## -A propósito, ¿cómo se ve hoy a la Argentina desde España?

-Lo que te puedo decir es cómo la veo yo: tengo la sensación de que estamos padeciendo una situación peligrosa. No quiero repetir la misma palabra que dijo Lali (Espósito) porque tal vez termino mal. Económicamente estamos muy mal y la gente está desesperada, pero por otro lado hay una fascinación con esto que está sucediendo en el país muy extraña. Aquí me informo y mucho de todo a través del diario El País, que le da mucha importancia a la Argentina, sobre todo después del despelote de Milei con Pedro Sánchez, una situación muy poco feliz. No importa quién la empezó, no debió continuar y terminar como terminó. Creo que de esta forma nos estamos apartando de todos, la Cancillería no está resultando muy inteligente en relación con los demás países del mundo.

#### -¿No guardás un mínimo de esperanza?

-No. Yo siento que lo que hoy está pasando en la Argentina es un experimento. Según el señor presidente, esta es la primera vez que hay un gobierno libertario, anarcocapitalista, en la Argentina. Pero en un punto, el económico, no es así. Su política económica no es libertaria, es igual a la que llevó a cabo Macri pero más rápida. Es una política liberal, pero de un nivel de ajuste terrible, tipo guillotina. En la campaña se mintió: se dijo que el dinero para que esto funcionara lo iba a poner "la casta", no que lo iban a terminar poniendo la clase media, los jubilados, los trabajadores y hasta los pobres. En fin, ayer mi hijo me llamó y me dijo una frase que me partió el corazón: "Mamá, Argentina duele". Y me apena mucho que lo diga él, que solo tiene 25 años. Esto me da la pauta de que me voy a encontrar con algo muy triste cuando regrese al país.

#### -¿Se podría suponer que la decisión de radicarte un tiempo en España fue por algo más que el rodaje de la serie? ¿Acaso por motivos ideológicos o políticos?

-No, para nada. Es más: quiero volver cuanto antes a la Argentina y participar para revertir esta situación. Nova a ser fácil porque aún estamos todos shockeados y no existe la fuerza suficiente para enfrentar lo que estamos viviendo. Encima le dieron los poderes absolutos, la Ley Bases. Se la dieron en el Congreso, así que no creo que la dirigencia política haya actuado bien. No es mi tema, y por lo tanto no sé qué ocurre allí adentro, si hay internas o no, pero sí sé lo que pasa fuera del Congreso, lo que me pasa a mí y al resto de la gente, que estamos cada vez peor. Hoy no hay una mirada empática con el sufrimiento de la gente. Eso me mata. No entiendo que un presidente y su equipo de gobierno no tengan empatía con el dolor de su pueblo.

#### -Esta semana se estrenó Culpa cero, el film de Valeria Bertucelli donde interpretás a una abogada muy particular. ¿Qué es lo que más te atrajo del proyecto?

-Valeria, Valeria, Valeria. En principio ella dirigiendo y actuando a la vez. Nunca habíamos trabajado juntas y su primera película como directora (La reina del miedo) me había fascinado. Luego me gustó mucho el guion. Me pareció una comedia negra muy delirante, sobre la falta de culpa por las cosas horribles que uno puede llegar a hacer. Hoy, pasado un buen tiempo de la finalización del rodaje, lo que más me impacta de la película es a lo que me remite. La vinculo con el momento que está viviendo la Argentina; con lo que te decía hace un ratito, lo de la falta de empatía. Bueno... la falta de empatía es también culpa cero. Me parece que el film tiene un aroma de época, el de esta época, en la cual el que puede se caga totalmente en el otro. Esta es una época terrible-

# Cecilia Roth. "Me siento muy cómoda interpretando todo tipo de madres"

Desde Madrid, la actriz habla de *Culpa cero*, el film de Valeria Bertucelli del que participa, y de los nuevos roles que le toca interpretar; la actualidad del país y su deseo de ser abuela



Instalada en Madrid, Cecilia Roth sigue a diario las noticias de la Argentina

GETTY IMAGES



Justina Bustos, Valeria Bertucelli y Cecilia Roth

mente individualista, anticolectivista. Hoy molestan los colectivos feministas y hasta los sindicatos.

#### -¿Culpa cero sería como una suerte de manifiesto en contra

de la actual realidad nacional? –No. Valeria no sabía que iba a suceder todo esto en la Argentina cuando se puso a escribir el guion de Culpa cero. Pero el artista tiene como una antena y puede adelantar en sus obras sucesos, emociones o sensaciones que el futuro va a traer. Eso lo reconocés en Charly García componiendo "Los dinosaurios" o en Pedro Almodóvar, cuando en Laberinto de pasiones habiaba de clonar seres humanos, o cuando incluye al hijo del sha de Irán, personaje que anticipó lo que actualmente pasa en oriente. El artista no seda cuenta, pero de alguna manera anticipa lo que vendrá. Es algo que tiene en sus genes, no se trata solo de talento sino de una sensibilidad emocional extrema.

-Me imagino que para vos habrá

#### sido un remanso que te convocaran para hacer una comedia después de tantos dramas, ¿no?

-Ojo que las comedias son muy difíciles de hacer, ¿eh? Pero te tomo lo del remanso en cuanto a no estar tan angustiada a la hora de ir a trabajar. Pero a mí eso de la angustia no me afecta mucho, sé poner una gran distancia entre el personaje que me toca hacer eventualmente y yo. Si no, ya estaria loca (risas). Yo sé que a algunos actores los tienta la locura, pero la locura no está buena. Tampoco creo en el loco lindo; el que está loco, está loco y la locura genera mucho sufrimiento en quien la padece y puede generar mucho daño a otros. Sé que todo el mundo me tiene como una actriz dramática pero a mí me encanta hacer comedia. Lo interesante de Culpa cero es que es una comedia dramática con mucho humor, pero si te fijás bien nadie está haciéndose el gracioso, el humor aparece por otro lado, por el deliriode lo que ocurre en cada escena. Por ejemplo, cuando aparece el personaje de Fabi (Fabiana Cantilo) vos decís: "Qué terrible lo que le está pasando a esta mujer", pero qué graciosa que es a la vez. No se está haciendo la graciosa, pero lo termina siendo. Muchos piensan que el humor popular siempre tiene que ser chabacano. Yo opino que no, que la verdad en la actuación y en la historia pueden generar aún mucho más gracia.

#### -Algunos han definido al film como el vehículo que posibilitó el reencuentro en pantalla de "dos ex de Fito Páez". ¿Cómo viviste la experiencia?

-¡Qué definición más profunda! (risas). Yo a Fabi la veo mucho, la adoro y somos familia. De Fito me separé hace como 22 años y ella de él, aún más. Así que no somos fundamentalmente las ex de Fito. Eso pasó hacetanto tiempo. A Fabila conocí antes que a Fito y siempre nos llevamos muy bien. Cuando ellos se separaron, Fito le dijo al toque que estaba conmigo. Eso significa que entre todos siempre hubo una relación de mucho amor y sinceridad. A mí me es mucho más fácil querer que no querer. Para mí no querer a alguien me demanda mucho trabajo y del teo. Así que no entendería mi vínculo con Fito y Fabi de otra manera. Trabajar con Fabi en la película fue genial, ella es una gran artista en todo lo que hace. No solo es una cantante y una compositora del carajo, sino que también dibuja muy bien y, como actriz, en Culpa cero está bárbara.

-En medio de tu estancia en España se estrenó en Netflix Goyo,

#### la película de Marcos Carnevale en la que tenés una participación especial. ¿Cómo te sienta esta nueva etapa de madres?

 Cuando entendí de qué se trataba, de dejar de ser la chica c... para pasar a ser la madre de esa chica, estuvo todo bien. Al fin y al cabo se trataba de un cambio natural. El tema es que en el medio hay un momento de mucha indefinición, en la que ya no sos la que eras y aún no sos la que vendrá y ahí la cantidad de trabajo baja. Eso me alarmó, no te lo voy a negar. Pero cuando llegás al otro lado del puente empezás a aprender otras cosas, a sentirte cómoda en ese otro lugar y el trabajo reaparece. Es lo que te toca, es la vida. Si te negás a ese cambio, y no entendés que la vida es movimiento, forzás una situación. Yo no me negué y hoy me siento muy cómoda dónde estoy, interpretando todo tipo de madres.

#### -¿Y qué te ocurriría si de repente te propusieran encarnar a una abuela?

-Si megustara el personaje, lo haría, obviamente. Es que yo, hoy, podría ser abuela en la vida real.

#### -¿Ya estás preparada para que Martín te dé un nieto? ¿Qué tipo de abuela pensás que serías?

-Sí y lo recibiría con mucho amor. Yo quiero que mi hijo sea padre, que ély su hermosa pareja tengan un hijo en algún momento. Cuando ellos quieran y se sientan capaces, no antes, por supuesto. Para mí sería muy lógico ser abuela. Nunca tediría: "Ay, no, yo todavía no, para ser abuela me falta un buen tiempo". No, mentira, yo podría ser abuela ya mismo. Solo espero haber comprendido de

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

los errores que cometí con mi hijo, al ser madre primeriza, y no repetirlos con mi nieto. Tampoco creo haber cometido tantos, porque mi hijo es un ser maravilloso que fue criado con todo el amor que tengo adentro. Va a ser muy fuerte cuando Martín tenga un hijo y constate que la vida continúa y que yo también formo parte de ese proceso.

#### -En tu Instagram aparecés socializando mucho con Pedro Almodóvar. ¿Existe la chance de que vuelvan a trabajar juntos?

-Pedro es mi hermano, mi amigo del alma. No hemos hablado de esto, pero si vo fuese la que decide te diria: "¡Obvioquesí!". Meencantaría volver a trabajar con él, pero no sé muy bien en qué anda y si entre sus proyectos hay un personaje para mí. Con Pedro no nos encontramos para hablar de trabajo, lo hacemos para chusmear, que es lo que hacen los amigos. Él está en un muy buen momento, está muy feliz y relajado después de haber terminado el rodaje de La habitación de al lado, su primer film en inglés, con Tilda Swinton y Julianne Moore. Contó que fue una experiencia maravillosa, pero de mucha responsabilidad, ya que tuvo que dirigir actores que en su mayoría no hablaban el español.

#### -Tengo entendido que los últimos meses del año los dedicarás al teatro...

 –Sí, a finales de octubre debuto en el Teatro Picadero con La madre. una obra maravillosa de Florian Zeller (con la que el autor completa el tríptico iniciado con El padre y El hijo), que en Madrid estuvo haciendo Aitana Sánchez-Gijón.

#### -;El 2024 terminará siendo uno de los años más ocupados de tu carrera?

 Puede ser. Después de ese período que atravesé de incertidumbre, que ya te comenté, y del parate que significó la pandemia, todo se reacomodó y empecé a trabajar nuevamente mucho. Fundamentalmente en España. En la Argentina, lamentablemente, ahora no es un momento de mucho trabajo para nadie. La desprotección que hoy vive la cultura argentina es para llorar, literalmente. Por suerte yo trabajo afuera y estoy muy agradecida por eso. Pero yo no soy una medida del nivel ocupacional de los actores argentinos, soy una excepción. Me salva haber vividoy trabajado mucho en un momento de mi vida en España, al punto que muchos españoles creen que realmente soy española. Por eso me convocan permanentemente -como lo hicieron el año pasado Los Javis para participar en La Mesías, quefueun flash-y así la relación con el público español es constante, lo cual me hace muy feliz.

#### -¿Qué opinás de las medidas del Gobierno con respecto al Incaa y del hecho que dejará de subsidiar películas que "no logren captar la atención del público"?

-Que solo las películas con éxito van a ser apoyadas es un delirio, porque justamente esas películas no necesitan tanto del apoyo del Incaa. Las películas que realmente lo necesitan son las que se hacen con presupuestos pequeños y que fueron proyectadas artesanalmente durante años. Yo creo que esa medida es solo la punta del iceberg. Hay un memorándum que está circulando donde dice qué tipo de películas se pueden hacer y cuáles no, de qué se puede hablar en ellas y de qué no. Es más, a partir de ahora las películas de Lali (Espósito) no se podrán pasar en recintos oficiales. Al parecer tampoco se podrá ver una película como Argentina, 1985 en las escuelas, porque habla de la dictadura. Tampoco se podrán hacer películas que hablen de cuestiones de género. Esto se llama censura. Enterada de esto, hoy me llamó Marisa Paredes llorando y me dijo: "¿Cómo puede ser todo esto en la Argentina, Cecilia, cómo puede ser?". No supe qué decirle.

## Gustavo Cerati y un homenaje en el día de su nacimiento

MÚSICA. "De música ligera" fue interpretada por los fans del músico

#### Viene de tapa

Entre los invitados a la previa estuvo la fotógrafa Nora Lezano, responsable de muchas imágenes icónicas de Cerati. "Ahora, viniendo para acá, vi tantas remeras con fotos que yo saqué, que genera una sensación tremenda", apuntó la gran fotógrafa y amiga del músico, quien recordó cuando filmaron un video juntos de "De música ligera".

Todo esto sucedía mientras cientos de fanáticos ensayaban el tema. "Es un día emocionante", reconocía Pergolini desde el estudio montando en el lugar. En un móvil a cargo de Guillermina Casero, parte del staff de Vorterix, recorría el lugar topándose con un chico de ll años como con un padre y un hijo con sus respectivos bajos en medio de la gente.

Otro de los que se sumó a la transmisión que condujo Pergolini junto a Dani Jiménez, su compañero del programa Maldición, va a ser un día hermoso, fue el músico Tweety González, quien entre 1990 y 1997 fue parte de Soda Stereo. "Nunca imaginé ver a 200 bateristas juntos", admitía quien también estuvo involucrado en la etapa solista de Cerati.

"Casi todos los días me pregunto qué estaría haciendo Gustavo si estuviera vivo", comentó quien formó parte de la grabación de "De música ligera". En paralelo, en el chat de la transmisión se sumaban comentarios de gente de distintas partes de América que se sumaban al festejo.

Amelia Alvarez, jefa de prensa de Cerati desde 2005, para el lanzamiento de Ahí vamos, el disco solista que elaboró junto a Richard Coleman, Fernando Nalé, Leandro Fresco y Tweety González, también pasó por el estudio. "A todos los periodistas, no importa en qué medio trabajaran, él siempre contestaba", apuntó la estrecha colaboradora del músico.

La transmisión de "Once, tu cumpleaños: homenaje a Gustavo Cerati" culminó con escasas imágenes de la esperada interpretación coral de "De música ligera", dejando cierto sabor a poco, a falta de un verdadero cierre. En algunos días, según lo anunciado, se conocerá el video, ya editado, de la versión final interpretada por cientos de fanáticos que decidieron acercarse a la costa de Vicente López en el día en que Gustavo Cerati hubiese cumplido 65 años. •



Los fans, presentes



Bill Wyman dio rienda suelta a todos sus intereses tras dejar a los Stones

# Bill Wyman: 30 años sin los Rolling Stones y un nuevo disco solista

MÚSICA. Por segunda vez en su carrera, el bajista asocia su nombre al de un trabajo discográfico, Drive my Car

#### Mauro Apicella

LA NACION

El1° deagosto de 1994 los Rolling Stones comenzaron por primera vez una gira sin Bill Wyman, su histórico bajista. Treinta años se cumplieron desde aquel hecho que no tuvo vuelta atrás. Días atrás, Wyman publicó un nuevo álbum en solitario, Drive my Car, a casi nueve años de su discoanterior.

El asunto da para el debate. Hay quienes piensan que los artistas con varias décadas de exitosa carrera discográfica no necesitan seguir publicando discos, más allá del propio placer que esto les genere. Imaginemos entonces la situación de Wyman, el stone más longevo, actualmente con 87 años y discos publicados desde 1962. Ni siquiera el público necesita más discos de esos artistas porque ya cumplieron y muchas veces superaron todas las expectativas. Pero ellos no pueden dejar degrabarlos, que es una manera de seguir existiendo.

La escucha, en esos casos, suele ser afectiva, tanto como las motivaciones que los propios artistas tienen al momento de decidirse a grabar una nueva producción. Y este Drive my Car de Wyman puede ser un ejemplo muy concreto. Un álbum de sonido clásico, desarrollado a partir de esa gran familia de formas musicales derivadas del blues. Tiene canciones propias que suenan desde una voz que es casi un susurro, gastada y agradable, como todo lo que suena a su alrededor y sirve para decorarla. Incluso, puede haber algojactancioso. Porque el vetede otros autores, muy famosos, y hasta ha apelado a la amistad que mantuvo con ellos para trazarunlink(¿histórico?)coneste álbum.

Eldisco comienza con "Thunder on the Mountain", de Bob Dylan. Y Bill tiene algopara decir al respecto, a propósito del lanzamiento del álbum: "Conozco a Bob desde mediados de los 60.

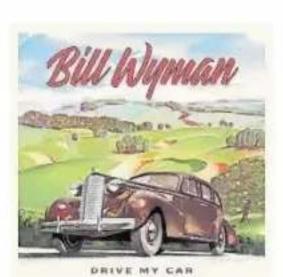

Tapa del álbum

Nos llevaba a Brian Jones y a mí a los clubes de Greenwich Village cuando estábamos en Nueva York. Fuimos muy buenos amigos durante un tiempo, era un tipo realmente agradable". Más adelante sonará "Light Rain", de Taj Mahal. Y Bill memorará que su amistad con el blusero data de 1968, cuando el artista fue invitado a participar en el especial detelevisión, The Rolling Stones Rock'n' Roll Circus. Más adelante. un tributo a John Prine con el tema "Ain't Hurtin' Nobody". "Eramos grandes amigos, y los Rhythm Kings [otro de los proyectos musicales de Wyman] hicieron algunos de sus temas. ¡Qué letrista!".

Sin tener que darle explicaciones a nadie, hizo el disco que tuvoganas de hacer, con la música que tuvo ganas de tocar. Pero su satisfacción más grande fue cuando lo puso a consideración de su entorno y la devolución que tuvo fue: "Los amigos a los que se lo hice escuchar me han dicho cosas como: 'Realmente suena como vos', y eso me hace feliz. Nunca intenté ser otra persona, básicamente soy Bill".

¿QuésignificaserBillWyman? rano Bill hay tomado canciones Más allá de la respuesta que él mismo pueda dar, desde 1962 se rock con la que, inicialmente, no pensaba que ganaría más que unos pocos chelines. Adoptó los hábitos de estrella de rock, esos que hoy cayeron en desuso y se retiró de jugar en las primeras ligas cuando sintió que ya había cumplido una etapa. "Me fui en 1991, ¡pero no me creían! Se ne-

gaban a aceptar que me había ido. No fue hasta 1993, cuando empezaban a reunirse para la gira de 1994, cuando me dijeron: Te fuiste, ¿verdad?' Y yo les contesté: 'Me fui hace dos años'. Finalmente loaceptaron, Los rumores sobre los reales motivos circularon en diferentes andariveles. Por un lado, se habló de las diferencias que podía tener con Jagger y Richards; por otro, se habló de un real agotamiento de ese tipo de vida, especialmente por cierta aversión a los viajes en avión y las giras".

"Simplemente tuve suficiente -dijo más de una vez-. Estaba en la mitad de mividay pensé: Tengo otras cosas que quiero hacer'. Quería hacer arqueología, escribir libros, hacer exposiciones fotográficas y jugar al críquet de manera benéfica. Leía sobre culturas antiguas mientras viajabaytambién hacía fotos. Quería vivir otra vida. Lo raro es que desde que me fui, hasta el día de hoy, sigo soñando que estoy de gira, como si estuviéramos en un camarín o en un hotel. Sigo teniendo esos sueños, y sueño con otros amigos como David Bowie. Todos son muy agradables pero muy confusos".

"Cadamiembrodelos Rolling Stones dejóy aún sigue dejando su huella a través de rasgos y características muy marcadas-dice Diego Perri, uno de los fans y coleccionistas que más saben de la banda, en la Argentina. De hecho, fue el mismísimo Wyman quien escribió unas líneas para prologar el último libro de Perri, Stones fuera de Stones, que se publicó meses atrás. "Todos dueños de personalidades fuertes, atractivas, intelectuales y altamente seductoras, inclusive por tuera de lo musical, simplehizo famoso con una banda de mente porque no son sólo músicos, son artistas, únicos e irrepetibles. Bill Wyman no escapa a eso. Fue el primer integrante en emprender su carrera solista porque su faz compositiva no era contemplada en el seno de la banda, acaparada por esa firma tan poderosa que sigue siendo la de Jagger/Richards. •

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: 5MN y Observatorio Naval



Algo nublado Vientos moderados de direcciones variables.

Mañana mín. 7° | máx. 18° Parcialmente nublado Vientos moderados

del sector noroeste.



Luna Sale 11.32 Se pone 01.10 Nueva 2/9 Creciente 12/8

O Llena 19/8 Menguante 26/8

@max.dibujante

SANTORAL Santa Hilaria de Augsburgo | UN DÍA COMO HOY de 1981, en Estados Unidos, IBM saca al mercado la primera computadora personal | HOY ES EL DÍA Internacional de la Juventud

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| ε | 8 | 9  | 1  | 6 | 2 | Þ | 4 | 5 |
|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| b | 4 | 6  | 9  | 5 | 8 | 1 | Z | ε |
| 2 | 1 | 5  | ε  | 1 | v | 9 | 8 | 6 |
| 9 | b | 8  | 5  | 2 | 6 | ε | ī | 6 |
| 5 | 6 | 1  | 4  | b | ε | Z | 9 | 8 |
| L | 2 | 3  | 8  | 9 | 1 | 6 | 5 | b |
| 8 | 3 | 2  | 91 | I | S | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 9 | Þ. | 6  | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1  | Z  | ε | 9 | 8 | 1 | I |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 1 |   |   |   | 3 | 2 | 7 |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 2 | 3 |   | 7 |   | 9 |   | 6 |     |
|   |   |   |   | 1 | 4 |   | 3 | 8   |
|   | 5 |   | 1 |   | 8 |   | 2 |     |
|   |   |   |   |   | 7 |   | 9 | 5   |
|   |   | 3 | 9 | 2 |   | 8 |   |     |
|   | 8 | 6 | 4 |   | 3 | 5 |   |     |
| 3 |   |   |   | 5 |   | 9 |   | 4   |
|   | 7 |   |   |   |   | 6 |   | 77; |

C Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

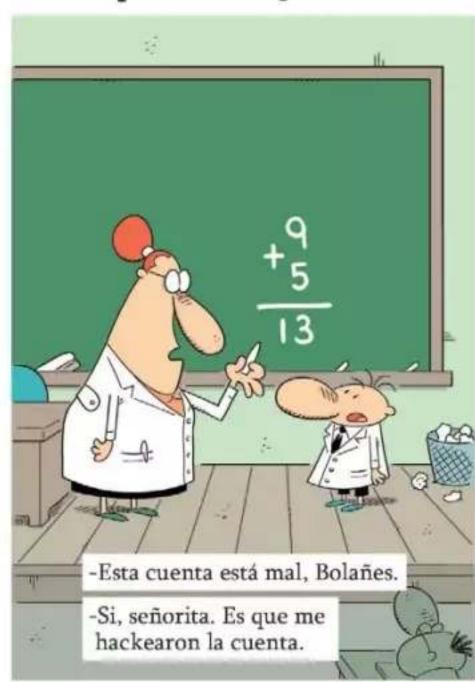

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers



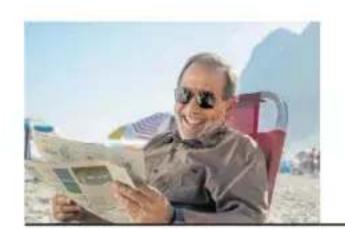

**Locaciones.** Cómo son las propiedades de la serie "El encargado": un hotel en Río de Janeiro y un edificio en Belgrano. Pág. 2

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales





IERNAN ZENTENO

# OFICINAS: LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR A PRECIOS BAJOS

**Microcentro.** Los edificios corporativos con antigüedad ofrecen unidades con posibilidades de remodelación y reincorporación en el mercado, por valores inferiores a US\$1000/m²

#### PLANO DE OBRA

#### **GPS**

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



UNA FIRMA QUE APUESTA FUERTE. La marca de indumentaria Mango tiene previsto abrir, durante esta temporada, una quincena de locales en Italia. De esta forma, la empresa superará los 100 puntos de venta en ese país, antes de finalizar el año.

El plan de expansión tiene como foco tanto la capital de aquel país, como las grandes ciudades el mundo.

del norte, entre las que se destacan: Bolonia, Verona y Génova. Para acompañar esta propuesta de crecimiento, la empresa tiene previsto realizar la renovación de varios locales, tanto de diseño interior como su imagen comercial. La compañía planea para los próximos tres años la apertura de más de 500 nuevas tiendas en todo

# **23**%

#### **MÁS RENTABLE**

Un estudio de Accenture revela que las empresas con cadenas de suministro más maduras son un 23% más rentables. El informe, basado en el análisis de 1148 empresas de 15 países y 10 industrias, también muestra que estas compañías tienen seis veces más probabilidades de utilizar la IA en sus cadenas de suministro pero sólo el 9% la aprovechan.

#### DENNIS O'KEEFE Gerente de Inmuebles Industriales de Inmobiliaria O'Keefe

"En el primer semestre del año, la demanda de espacios en la industria logística y tecnológica en el sur de la provincia de Buenos Aires creció un 15%"





#### Inversión de US\$2 millones: la nueva sede de HIT en el Gran Buenos Aires

Las nuevas oficinas de HIT están ubicadas en un edificio corporativo de 6000m2 con espacios de trabajo flexibles premium y espacios para eventos con vistas al Río de la Plata, en Vicente López. Se trata de la primera sede de la empresa en el Gran Buenos Aires y la número 11 en total.

#### Concurso de arquitectura

La empresa Saint-Gobain, que desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones para la construcción, anuncia una prórroga hasta el 15 de agosto para anotarse en el Premio ADUS LATAM 2023-2024, que busca reconocer grandes proyectos de arquitectura y diseño urbano sustentable de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

# Cuatro

#### PISOS DISPONIBLES

El edificio corporativo 955 Belgrano Office tiene 30 pisos y oficinas de 1018 m² que ofrecen vistas panorámicas únicas. Al momento, quedan tan solo cuatro pisos disponibles para ser alquilados: 19, 20, 21 y 23. La novedad de la torre es que inauguró su nueva área de parrillas equipada y con mesas al aire libre y un social point.

# 50.000

#### M<sup>2</sup> DE OBRAS

Es la superficie en construcción que DIMO Construcciones ejecuta en el Parque Industrial PI R6. Las obras están ubicadas en la región de Exaltación de la Cruz y son ejecutadas para un Centro Logístico. La adjudicación de las obras llave en mano asciende a US\$18 millones con movimientos de suelo, pisos, estructura de alma llena y oficinas, entre otros.

#### **NEGOCIOS**

# Detrás de escena El hotel y el edificio de la serie "El encargado"

La historia transcurre entre una propiedad de categoría en el barrio de Belgrano y un icónico cinco estrellas en Río de Janeiro

La tercera temporada de la exitosa serie argentina "El encargado", protagonizada por Guillermo Francella, tomó un giro en la trama. Eliseo se fue de viaje, pero no por decisión propia. Esto sucedió debido a que lo invitaron a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, desde su sindicato.

En Río de Janeiro, el personaje de Francella se alojó en un hotel de lujo, cuyo nombre es Hotel Nacional Río de Janeiro, ubicado en Praia de São Conrado, al sur de Copacabana. Este hotel es un patrimonio histórico, creado por Oscar Niemeyer y con paisajismo de Burle Marx. Se diseñó de manera tal que desde la terraza uno tiene una vista panorámica de la ciudad. Lo que se puede apreciar en la serie sión que afecte las áreas comunes es que este alojamiento queda en frente de la playa, tal es el caso, que la habitación que le dieron a Eliseo tiene vista al mar. Además, cuenta con una pileta que sus colegas Garridoy Gómez disfrutan, pero él no.

Una habitación deluxe con vista al mar, para dos personas, tiene un costo de entre \$140.000 y \$200.000 por noche, y la suite superior con vista al mar oscila entre \$386.000

y \$530.000 durante agosto. Por otro lado, en las dos primeras temporadas, la serie se filmó en una locación en Belgrano, se trata de un edificio de la calle Arribeños al 1600 que llama la atención por su arquitectura tan moderna. Con

más de 35 años de antigüedad, con soportes de hormigón en forma de V, la construcción de 10 pisos cuenta con departamentos que van desde los tres a los cinco ambientes y poseen amplios balcones (que fácilmente se pueden reconocer por los espectadores de la serie).

La gran pregunta que surge cuando se ve una locación real en una serie o película es: ¿cómo logran las productoras de televisión y cine filmar en inmuebles? ¿Qué acuerdos son necesarios para hacer esto posible? Cuando se trata de áreas comunes, como el frente, el hall de entrada, los ascensores o los amenities, "el consorcio debe acordar en una asamblea de propietarios, ya que cualquier decidebe ser aprobada por mayoría", informa Federico Chiesa, abogado especialista en propiedad horizontal del estudio Chiesa & Asociados. Una vez obtenida la aprobación, se firma un contrato que detalla los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas a modo de comercialización del inmueble para el uso de su imagen. Vecinos consultados por LA NACION informaron que el acuerdo económico realizado con la productora por la filmación de la primera temporada alcanzó a cubrir las expensas de todos los propietarios durante un año. Y la segunda temporada tuvo un arreglo de similar alcance. •

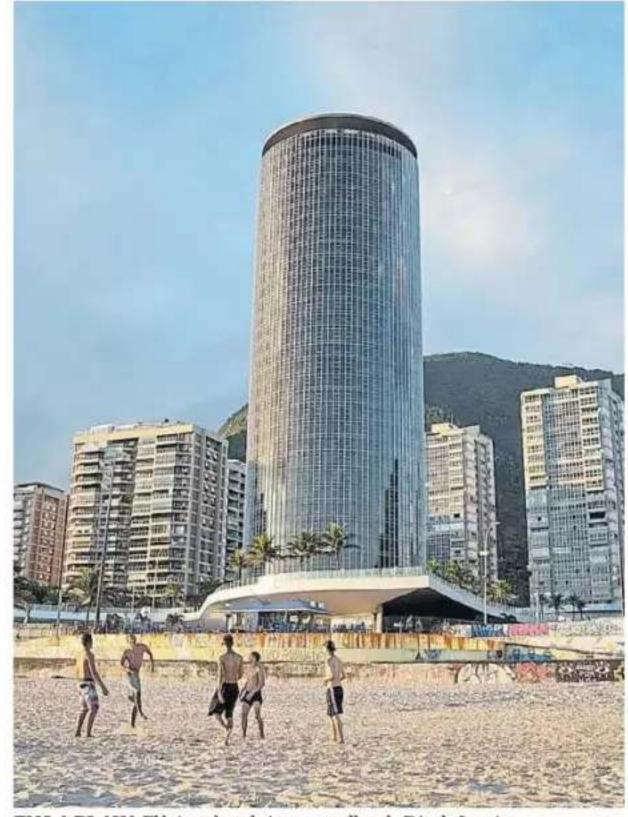

EN LA PLAYA El lujoso hotel cinco estrellas de Río de Janeiro SHUTTERSTOCK





LA NACION | LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

#### NOTA DE TAPA

# ¿Inversión de riesgo? Las oficinas clase B a precios de oportunidad

En el microcentro, los espacios corporativos antiguos no aptos para viviendas están publicados en venta a valores muy bajos en comparación con otras zonas: ventajas, desventajas y qué tener en cuenta a la hora de comprarlos

POR Nicolás Bal PARA LA NACION

l margen de la in-

certidumbre económica y la sucesión de novedades que el primer semestre de 2024 trajo aparejado para el sector inmobiliario, en general, el mercado de oficinas de clase B viene experimentando una notable estabilidad en lo que respecta a precios pedidos por metro cuadrado -con un leve descenso menor al 1% en comparación con los últimos seis meses de 2023- y vacancia -disminuyó un 0,67%, amén de que permanece por encima de los valores históricos-. Y si bien la absorción neta vivió una disminución que se refleja en una merma de la demanda, continúa siendo positiva, con 7502 m<sup>2</sup> y un stock que suma 1271.663 m2, conforme un relevamiento de la inmobiliaria L. J. Ramos.

A la par, el mercado de alquileres muestra números más optimistas: la superficie demandada creció un 93,04% en relación con 2023 (28.427 m²) en la primera parte del año, dinamizada por la demanda de espacios más reducidos en tanto las nuevas exigencias de las pequeñas y medianas empresas que, en la mayoría de los casos, se ven obligadas a optimizar costos operativos, pero también por una modalidad laboral híbrida cada vez más asentada.

Es la zona de San Nicolás y sus franjas aledañas la que, tras haber sufrido una caída drástica, no solo a partir de la pandemia, también por la descentralización hacia el norte de CABA que ya había comenzado previo a ese período, con el desarrollo de nuevos polos como el Corredor Libertador o el DOT, hoy muestra valores casi "irrisorios" en la comparativa con otras áreas.

#### ¡Lo barato puede salir caro?

Comprender si la idea de comprar una oficina no apta para vivienda por estos lugares puede significar una oportunidad de inversión o una "aventura" de riesgo considerable, amerita cifras concretas para un análisis pertinente. Variabilidad mediante, el valor promedio de publicación de estos inmuebles en el barrio de San Nicolás se ubica en el orden de los US\$1236/m2, según datos del mismo informe.

Lo concreto es que en este sector de la ciudad que muestra un mercado deprimido se han registrado cierres en calles como Viamonte, Montevideo y Florida a precios entre los US\$478/m2 y los US\$988/ m2, conforme especialistas consultados, versus segmentos como el residencial donde se publican de US\$1450/m2 v se cierran alrededor de los US\$1350/m2. De hecho, sobre la avenida Corrientes, "una oficina que se publicaba en US\$800/ m² se vendió en US\$688/m², un 14% menos", destaca Fernando Alsina, broker de Toribio Achával.

Por supuesto que este submercado quedó muy "afectado después de la pandemia, y la demanda nunca



PRECIOS El valor promedio de venta es de US\$1236/m² pero se consiguen unidades entre US\$988 y US\$478/m²



UN VALOR Detalles de construcción y arquitectura

volvió a los niveles anteriores, resultando en una alta oferta", destaca Marcos Ballario Rota, analista de research de L. J. Ramos. Aquello fue lo que ha provocado una devaluación significativa de las propiedades en esta área. Por ello, la preocupación del Gobierno porteño de poner el foco en esta zona con la meta de "recuperar su valor y restablecer su alto tránsito, como antes".

que la baja de precios de publicación llegó para quedarse un tiempo aún", avisa Alsina. Hay buenas oportunidades de oficinas no aptas para usar como vivienda: "Muchas de ellas están publicadas o se han vendido en valores históricos muy bajos. Quién compra, se encuentra con buena oferta y, quien vende, quizá necesite el dinero y hace tiempo que no tiene ofertas", explica.

El mayor interrogante es si en este escenario puede realmente darse una posterior revalorización de estas propiedades. Y si bien resulta posible, es "muy difícil lograrlo solo con iniciativa privada", opina Marcos Ballario Rota. Por lo que es crucial que el sector público "también participe, proporcionando incentivos fiscales. Esto permitiría a los in-Dada la casi nula cantidad de versores asignar los fondos necesapropiedades a un valor promedio operaciones, "podemos garantizar rios para hacer que estos inmuebles sean atractivos", completa.

> Dependiendo del caso, asimismo, "se podrían realizar actualizaciones técnicas que pusieran en valor al inmueble y presentarlo al mercado para atraer inversores", agrega Julián Peña, broker de Cushman & Wakefield. Dicho esto, para observar una recuperación del sector "será necesario que la normativa local

acompañe a las empresas que desean desembarcar en el país o ampliar operaciones ya existentes".

#### El estado es clave

Más allá de que las condiciones de estos inmuebles varían en cada caso conforme la calidad constructiva, antigüedad del edificio y tipo de empresa que haya ocupado el piso, "suelen encontrarse en un estado que va desde bueno o muy bueno con mejoras o mantenimientos, hasta regular", singulariza Peña.

En términos generales, las oficinas clase Ben este submercado presentan fachadas antiguas y muchas de ellas no se pueden modificar por su condición de patrimonio cultural. "No son de planta libre, tienen techos altos, son edificios de poca altura, cuentan con pisos de madera y poseen tecnología obsoleta tanto en equipos de refrigeración como en sistemas de seguridad", precisa Ballario Rota.

Porque lo que el mercado observa, "las empresas que buscan alquilar una oficina (N. de la R.: hoy los precios oscilan entre US\$3/m² y US\$13 a 14/m<sup>2</sup> por mes) pretenden una oficina a la que no haya que intervenirla en lo más mínimo, inversiones como por el tiempo que demanda la implementación de la adecuación", avisa Alsina.

A diferencia de otras ciudades que experimentaron el deterioro de su centro histórico y financiero, en Buenos Aires "eso no va a ocurrir nunca, todo lo contrario", acota el broker de Toribio Achával. ¿Las razones? La ubicación estraté-

gica del microcentro como centro neurálgico del GBA "cuando uno contempla el norte, el oeste y el sur, es estratégico". Adicionalmente, la cercanía a iconos de la ciudad, como la Avenida 9 de Julio, el Teatro Colón, la Casa Rosada y numerosos puntos turísticos de interés, hacen que la zona del microcentro, en algún momento, se pueda transformar. Eso sí, hay que ir más allá de las oficinas, según creen los expertos: "Hemos tenido inversores extranjeros de España que están analizando y han venido especialmente para comprar edificios en bloc en el microcentro para reciclarlos y vender o alquilar las unidades en forma individual", revela.

En la Ciudad de México, desde 2017 hasta 2024, se reconvertieron oficinas en viviendas, hospitales y escuelas "con el objetivo de revitalizar zonas deshabitadas logrando un uso más eficiente del espacio disponible y contribuyendo a la recuperación del mercado inmobiliario tras la pandemia", pormenoriza Ballario Rota, En Nueva York se estima la creación de 20.000 ex oficinas en nuevas viviendas.

En otros países se ampliaron y mejoraron los amenities de las zotanto por un tema de importantes nas corporativas con más y mejor oferta gastronómica, locales comerciales, gimnasios, entre otros.

El desafio sigue estando en atraer a los colaboradores de cada empresa a la presencialidad. "En la medida en que las empresas cuenten con renovados espacios, habrá mayor circulación de personas y una revalorización del entorno", concluye el broker de Cushman & Wakefield. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

Solidarios

FUNDACION

LA NACION

PARA PUBLICAR

011 6090 5555

Organizaciones

sin fines de

CIRCULACIÓN NACIONAL



Cocheras

Venta

Pueyrredón - Juncal Rampa Fija U\$S16.000 Uruguay - Viamonte Edif. Coch. Oport U\$S12.000 BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av. Santa Fe al 2400 5 Amb Frente Balcón165 Mts Oportunidad /// 15-5119-1534

Pueyrredon y Arenales Oportunidad 5 amb 2 Deptos en uno balcón Frente 15-5119-1534

3 dormitorios

Beruti y Austria L-C 3 dor Cochera Dep 120m D255.000 Oport 15 3688-9317

Paraguay y Talcahuano Fcés LyC3 dor 2 bñs Dep.133m D255.000 Oport 15 3688-9317

1 dormitorio Ropa y Paraná y Santa Fe

2 amb. 37m Impecable!!!

US\$ 105.000 OP 15 3688-9317

Automotores

Autos, 4x4, Pick-Up, Utilitarios

Venta

Ford

Bronco Sport Wildtrack 11000km 2023 u\$s39.000 Tel: 1541862609



Mercaderías

Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Cuadros Libros Arte 4823-0247

Accesorios

Compra

Abrigo de pieles 1157205763

Muebles

Compra

Muebles AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno

11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Pedido

Personal Doméstico

Ofrecido

Asistentes Domésticas Libros Antig Grabados Fotos Licenciada Graciela Sanguineti GS! whatsapp 11-3660-5316.

Microemprendimientos

Pedido

lucro

Computadora, tablet Para el equipamiento de los centros de Chaco y Formosa donde ofrecen talleres de capacitación a mujeres rurales o comunidades indigenas, la Asociación Mujeres Microempresarias necesita: computadoras, notebook, monitores, tablet, celulares y micrófonos en buen estado. Esta organización brinda capacitación y asesoria téc-nica a mujeres de bajos recur-sos en ambitos rurales para el desarrollo de proyectos que apunten a su independencia económica. Para ayudar comunicate al WhatsApp 11-4412-6096 (Maria Cristina), mail: mujeresmicroempresarias@

Nutrición

Pedido

Caños, cemento, ladrillos Pata Pila Asociación Civil, trabaja para prevenir la desnutrición infantil y ayudar a la pro-moción de las familias en situa-ción de pobreza. Hoy, con tu aporte podés ayudar a que Va-nesa y sus 5 hijos puedan mejo-rar su casa de Cuadro Nacional, Mendoza, que no tiene una es-tructura estable, ni red cloacal adecuada, ni agua corriente lo que está poniendo en riesgo su salud. Si podés ayudarla, comu-nicate con Karina al 2604 56-6049;mail: regionalmendoza @patapila.org karina tejada@ patapila.org Conocelos en G @patapila.mendoza

Educación

Pedido

Juegos y juguetes Para celebrar su dia con los 836 chicos y chicas de las escuelas rurales que apadrina Entre To-dos es Posible, necesitan juegos y juguetes nuevos o en excelen-te estado. Esta organización lleva adelante diferentes proyectos para que los alumnos de escuelas rurales de todo el país tengan acceso a una educación de calidad. Para colaborar, podés escribir a: consultas@ entretodosesposible.com.ar, en IG: @entretodosesposible ó FB: @entretodoslohacemosposible

Niñez y adolescencia

Pedido

Alimentos frescos Para preparar las comidas que ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan necesita alimentos frescos o ayuda para comprarlos. Esta organización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológi-ca y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescen-tes. Para colaborar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB

@FundacionCasaSan

Juguetes y juegos Para celebrar el día de la niñez con chicos y chicas de comedores y merenderos que acompaña Fundación Juanito, reciben juguetes nuevos o usados en buen estado y envueltos para regalo, durante todo julio y has-ta el 16/08. Esta fundación se

dedica a la protección de infancias y adolescencias en situa-ción de vuinerabilidad. Te esperan en Amenábar 372, CABA, de Ls. a Vs. de 10 a 18hs. Más información al 11-6215-5921, mail: info@fundacionjuanito.org.ar Conocelos en IG: @fundacion.juanito

Pelotas, muñecos Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su dia en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para

ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@ gmail.com

Trabajo Voluntario

Pedido

Recepcionistas Para brindar turnos y recibir a los pacientes que concurren a las consultas en FUNDALER, Fundación de Asma y Alergia, necesitan la colaboración de voluntarios, en día y horario a definir. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus famiias. Para más información, comunicate con la Secretaria a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-

4050/1553; mail: secretaria@ fundaler.org.ar Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar alimentos como arroz, puré de tomates y legumbres para preparar las comidas que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: Amigosenelcamino Pagina

Alimentos

Para mantener el servicio que ofrecen en su comedor comunitario. Sol Naciente Asociación Civil, necesita alimentos de todo tipo como fruta, verdura, fideos, polenta, yerba, dulces, azucar, galletitas, leche y aceite. Esta asociación del barrio Illia, ciudad de Buenos Aires recibe a 200 chicos y 100 adultos de bajos recursos. Si podés colaborar comunicate con Lidia al WhatsApp 11-5379-5873

Alimentos

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Come-dor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polyo, yerba, azúcar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de ba-rrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 fami-lias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Golosinas, juguetes Durante todó julio y agosto, Fundación Si, recibirá golosinas y juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan celebrar su día con una linda sorpresa. Esta organización busca fomentar la inclusión social y la participación comunitaria a través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las donaciones se reciben en Angel Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feriados. Más información: (011) 4775-6159. Conocelos en IG y FB: @sifundacion

Leche para desayuno Fundación Lumen Cor necesitan leche para preparar sayunos que entrega en plazas de la ciudad de Buenos Aires a personas en situación de calle. Está organización acompaña en forma personalizada y pro-fesional a personas y familias en situación de vulnerabilidad,

orientación en casos de adicciones y de salud mental, desarrollando estrategias de reinser-ción social y laboral. Si podés ayudar comunicate al 11 2714-7078, mail: fundacion@ lumencor.org. Conocelos en www.lumencor.org IG: @lumen cor

